# RAM

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · MARTES 23 DE ABRIL DE 2024 · AÑO XXVI · 9.228 · PRECIO 2.00 € · EDICIÓN MADRID

12



Pablo Álvarez, primer astronauta español en tres décadas P.46



La otra cara de Kant: crítico, racionalista... ¿y nazi? P. 42-43



El Real Madrid, un líder en el que también suman los secundarios P. 50-51



El exministro de Sanidad, Salvador Illa, ayer



Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes

# Koldo «salva» al PSOE al acogerse a su derecho a no declarar en el Senado

El exasesor de Ábalos esquiva preguntas sobre su relación con Santos Cerdán o Pedro Sánchez

Illa reconoce que se vio una vez con el antiguo escolta y su exjefe de gabinete en tres ocasiones

Había muchas expectativas con la comparecencia de Koldo García en la comisión de investigación en el Senado sobre la presunta trama de corrupción que estalló en el Ministerio de

Transportes durante la pandemia, pero, finalmente, no dio ninguna respuesta que permita aclarar nada y el PSOE pudo salir indemne. El exasesor de José Luis Ábalos se acogió a su de-

recho a no declarar y esquivó todas las preguntas comprometidas, lo que evitó que diera detalles de sus contactos configuras importantes, como Santos Cerdán o Pedro Sánchez, P.18-19

#### Salvador Illa:

«Le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos»

«Es falso que autorizara ningún tipo de compra. No estoy inculpado en ningún sumario»

#### Koldo García:

«¿Todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?» Elecciones en País Vasco



### Moncloa «integrará» más a Bildu en sus políticas e intuye un inicio de cambio de ciclo

La dirección socialista considera que las urnas normalizaron el domingo por completo a la formación abertzale

La lectura que hacen en el círculo de confianza del presidente del Gobierno sobre el resultado de las elecciones vascas es la confirmación de la «normalización social» de Bildu. Para Moncloa no será incompatible reeditar la coalición con el PNV, a un precio más alto, y utilizar el día a día parlamentario para entablar alianzas y complicidades con los de Arnaldo Otegi. P. 6 a 17

Los abogados de Trump: «No hay nada de malo en intentar influir en las elecciones. Es democracia» P. 22

España, al borde de sanción de la UE por el déficit y la deuda P. 28-29

Estallido sanitario contra la norma que permitiría un MIR vasco P.34

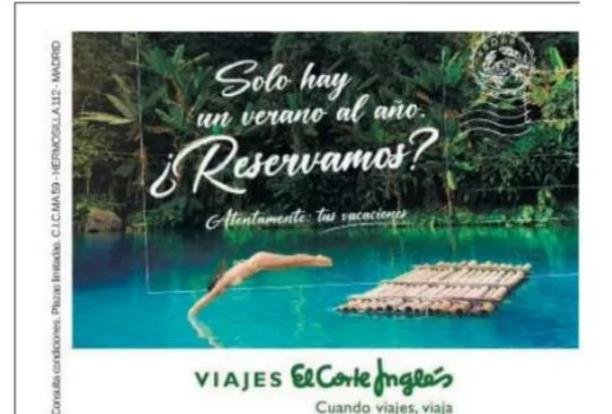

2 OPINIÓN

Martes. 23 de abril de 2024 • LA RAZÓN

Aunque moleste

### El fiasco del centro derecha vasco



José Antonio Vera

ucho se habla de la crecida de Bildu y el aviso al PNV, pero poco del resultado calamitoso del centro derecha. En Vox están casi de fiesta por mantener un escaño, y el PP por haber subido uno en su cuenta. En total, 8 diputados de 75 en un Parlamento en el que las opciones soberanistas suman 54, por encima de los dos tercios de la Cámara. Un revés de este tipo debería llevar a la reflexión a los dirigentes nacionales de ambas formaciones, aunque todo apunta a que nada harán. En tres semanas podría repetirse el descalabro en Cataluña, y dirán los de Abascal que están contentos por haberse mantenido, y los de Feijóo más aún tras recuperar parte del voto a Ciudadanos. En realidad, ambas formaciones están administrando la miseria de una presencia menguante mal enfocada y peor trabajada. Si tenemos en cuenta que el PP llegó a conseguir 19 asientos con Mayor Oreja, los siete de Javier de Andrés son pocos, teniendo en cuenta que el PNV se ha deslizado tanto a la izquierda que ha acabado convirtiéndose en socialdemócrata.

Cierto que el ejercicio de moderación realizado por los jeltzales en la última década es lo que a la postre ha perjudicado del PP. La locura indepe de Ibarretxe iba mejor a la estrategia popular. Si el PNV se tranquiliza y realiza po-

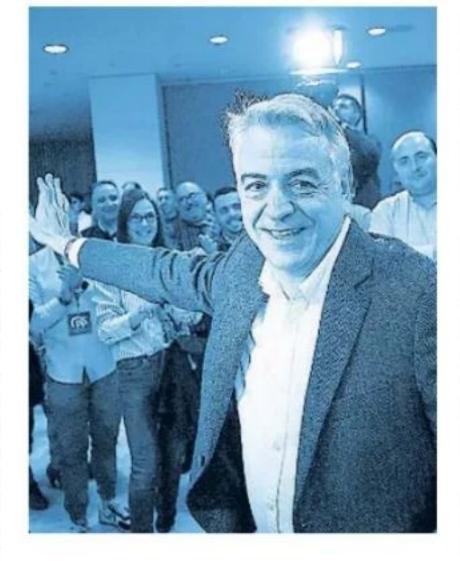

Los partidos de las víctimas bajan mientras crecen los bildutarras herederos de la serpiente

líticas de gestión, el electorado opta por mantener a un hombre tranquilo como Urkullu, y ahora a Pradales, pues la mayoría quiere vivir sin sobresaltos.

Tampoco hay que olvidar que, como consecuencia de la persecución etarra, casi doscientos mil vascos mudaron de residencia, de modo que ya no votan en Euskadi. Doscientos mil exiliados suponen muchos votos perdidos. Contando con ellos en el censo, las cosas serían de otra manera, pues la mayoría de los expulsados se alinean con las posiciones defendidas por las víctimas de ETA, y fueron los populares quienes más sufrieron a la banda asesina.

Conclusión tremenda, pues son los partidos de las víctimas los que más han bajado, y los bildutarras herederos de la serpiente los que más han crecido. En Vox milita nada menos que Ortega Lara. Ha mantenido el escaño por los pelos. El PP es el partido de Miguel Ángel Blanco y de Gregorio Ordóñez, y no deja de ser una fuerza residual, cuando Goyo estuvo a punto de convertirse en el más votado de Guipúzcoa, y por eso lo mataron.

Luego el centro derecha no está trabajando bien. Acudir divididos en territorios como Euskadi, Navarra y Cataluña es un error. Deberían revisar sus estrategias para converger en plataformas conjuntas estilo Navarra Suma, en las que no sólo estuviesen PP y Vox sino asociaciones independientes, defensores de los derechos lingüísticos pisoteados, colectivos de víctimas, etc. Álava Suma sería tan competitiva como cualquier otra opción. Álava se siente diferente y por eso triunfó en el pasado Unidad Alavesa. El foralismo es una realidad en Euskadi, por mucho que burukides y bildutarras pretendan vender lo contrario. Opciones foralistas en las tres provincias, con nuevas caras y soporte de PP y Vox. Eso sería quebrar la agonía, un revulsivo para competir en clave local en autonómicas y municipales, no en las nacionales. Y si no esa, alguna otra operación rompedora. Sólo que no harán nada.

#### Las caras de la noticia



Carlo Ancelotti Entrenador del Real Madrid

#### Reconocimiento a una leyenda del fútbol mundial.

El Real Madrid cerró una semana mágica bajo la batuta maestra del entrenador tranquilo. Atrás quedaron Manchester City y Barcelona, el club blanco encara la conquista de un nuevo título de Liga con la leyenda del fútbol mundial en el banquillo.



Borja Carabante Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad

#### Premios Caminos Madrid.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid ha distinguido el proyecto de los jardines verticales Calle 30 Natura y la reforma del Nudo Norte de la capital. Carabante ha recogido los galardones en la Gala de Premios Caminos Madrid.

#### El canto del cuco

### 23 de abril



Abel Hernández

al día como hoy caían los comuneros en Villalar. En su memoria Castilla y León ha declarado el 23 de abril, con la primavera apuntando ya en los sembrados y en las viñas, fiesta oficial de la comunidad. En Cataluña, a la sombra protectora de San Jordi, este día repartirán libros y rosas y bailarán sardanas, mientras la procesión electoral va por dentro. En el País Vasco viven la resaca de las urnas y ahora toca echar cuentas y volver a contar cuentos antiguos dándole a la sidra y al «txacolí» en los caseríos y en los «txokos», donde se habla sólo vascuence. Que otros se ocupen de estas periferias. Uno, que es mesetario, prefiere quedarse hoy, por múltiples razones, en la tierra comunera donde ancha es Castilla.

Tal día como hoy de 1979 moría, cirrótico perdido, en el hospital de Soria, Aurelio Sáez, el último vecino de Sarnago, alcalde de sí mismo. Tenía 47 años. Nadie acudió a recoger su cadáver, que acabó en la sala de disección de la Facultad de Medicina. Así murió mi pueblo. Es imposible ignorarlo en esta fecha tan señalada, en la que también se conmemora la muerte de Cervantes. Aún quedarán en un arcón del somero, en la casa donde nací, ahora en ruinas, algunas hojas sueltas del Quijote que mi madre nos leía en invierno junto a la lumbre de la cocina cuando yo era niño, a la luz de un candil, en las largas noches de invierno. Desde entonces el Quijote ha sido mi libro de cabecera, que no he dejado nunca de leer. Seguramente por su influencia he creado mi

propio territorio literario de la Alcarama, mitad real, mitad imaginado.

Tal día como hoy, desde tiempo inmemorial, canta el cuco en las espesuras del Prado de los Rebollos, aunque no haya ya nadie en el pueblo que oiga su alegre y monótono pregón de primavera. Y hoy mismo, 23 de abril de 2024, recibirá el escritor castellano-leonés Luis Mateo Díez el merecido Premio Cervantes en Alcalá de Henares de manos del Rey. ¡Qué lejos y qué cerca quedan los comuneros! El escritor nos llevará con él a Celama, su territorio personal e intransferible. Nos asomaremos a «La Fuente de la edad» y a «El espíritu del páramo»; y no dejará de darnos cuenta de lo que piensa él, narrador expresionista, sobre Don Quijote. También en esto coincidimos, como se ve. Y por si fuera poco, Luis Mateo se queja del abandono que sufre León, y yo, del abandono de Soria. Aún corre por nuestras venas sangre comunera.



**Gerardo Pisarello** Diputado de En Comú Podem

#### Referente del antisemitismo patológico.

Ha reclamado al
Gobierno «poner fin»
a la venta de armas a
Israel y que «suspenda
las relaciones con
aquellas empresas
israelíes que participen
de la masacre». El
antisemitismo obsceno
de la ultraizquierda.

OPINIÓN 3

OPINIÓN 3

#### **Editorial**

# Sánchez hipoteca el futuro de los españoles

spaña cerró 2023 con una ratio de deuda pública sobre el PIB del 107,7 %, la cuarta más elevada entre los países de la Unión Europea, mientras que su déficit se situó en el 3,6 % del PIB, el décimo más abultado entre los Veintisiete. Hablamos de uno de los peores rendimientos del club comunitario, que rubrica y agudiza las enormes losas que lastran el desarrollo económico del país. Ese 3,6% supone seis décimas por encima del límite que marcan las normas de disciplina fiscal europeas, lo que provocará que la Bruselas abra un expediente sancionador por el desvío presupuestario. Con toda seguridad, Moncloa restará relevancia y alcance al lastre extraordinario de este gravoso desequilibrio, si es que se digna a valorarlo. Para entender la dimensión del pasivo asfixiante que el sanchismo nos ha legado en estos cinco años, basta exponer algunas otras cifras, confirmadas también por el Banco de España. El endeudamiento de las Administraciones Públicas se ha disparado a ritmo de récord y, por primera vez en la historia, ha superado los 1,6 billones de euros -por encima del hito alcanzado el pasado mes de enero de 1,583 billones-, con una tasa de crecimiento del 5,4% en términos interanuales, 82.416 millones de euros más, casi 20.000 millones solo en febrero.Laizquierda en el poder ha propiciado que cada español nazca ya con 30.000 euros en el debe, y que España pague 40.000 millones solo en intereses, a distancia de las partidas presupuestarias de Sanidad y Educación juntas. El escenario es dramático y las alarmas que resuenan cada vez con mayor intensidad en Bruselas a cuenta de las reformas gubernamentales, como la de las pensiones - las peores perspectivas a largo plazo- y la laboral -líderes en paro-, resultan ya indisimulables tras unos años de condescendencia de las autoridades comunitarias con la deriva del Gobierno en la materia. El discurso del éxito de Pedro Sánchez, sus eslóganes de «vamos como una moto», o «de récord en récord», nos parecen dolosos a la vista de los datos, además de un estafa política a la ciudadanía gracias a la retórica milagrera, el maquillaje de los datos y la opacidad. La valoración empeora incluso por la ejecución lastimosa, torpe y sombría del mayor estímulo monetario y fiscal de la historia, además de los fondos Next Gen, bajo sospecha de Bruselas y con una intensa fiscalización en curso. El sanchismo ha despachado una política clientelar sin medida y sin otro rumbo que la supervivencia personal hasta convertirse en el campeón de los récords negativos: deuda, pobreza, desempleo, precariedad laboral, pérdida de poder adquisitivo, presión fiscal, gasto político y asesores e inflación. El porvenir se mide en una sencilla ecuación como es que lo que debemos crece el doble de lo que generamos. Lejos de prosperar, nos empobrecemos. La izquierda ha hipotecado el futuro de varias generaciones.

#### **Puntazos**

#### La verdad no se abre camino

Había pocas esperanzas, por decir algo, que la comparecencia de Koldo García en la comisión de investigación del Senado arrojara algo de luz sobre la trama corrupta ligada a los contratos de la pandemia con distintos ministerios y administraciones regionales socialistas. El exasesor de José Luis Ábalos tenía diseñada nítidamente su estrategia que pasaba por «salvar» al PSOE y eludir todas las preguntas al acogerse a su derecho a no declarar por estar inmerso en un procedimiento judicial. La otra parte de su puesta en escena fue atribuirse el papel de víctima, «yo ya estoy muerto», y arremeter contra el PP. Ni una sola luz en una océano de oscuridad y lodo en el que unos cuantos se lucraron a costa del dinero público y de la tragedia de decenas de miles de españoles. Tampoco Salvador Illa, en el Congreso y cercado por la oposición, intentó otra cosa que señalar la gestión de Díaz Ayuso para salvar su calamitoso papel y pasar el trago.



#### El submarino Venganza fría

La petición de voto al socialista Salvador Illa formulada por el exministro Manuel Castells días atrás en un medio catalán no es, según valoran fuentes conocedoras del entorno «progresista» barcelonés, «inocente». Y es que, según parece, Castells -que le debió su paso por butaca ministerial a los Comunes- anda con cierto resquemor hacia sus antiguos conmilitones por haber elegido a Joan Subirats como sustituto en su cartera.

Martes. 23 de abril de 2024 • LA RAZÓN



LA RAZÓN • Martes. 23 de abril de 2024

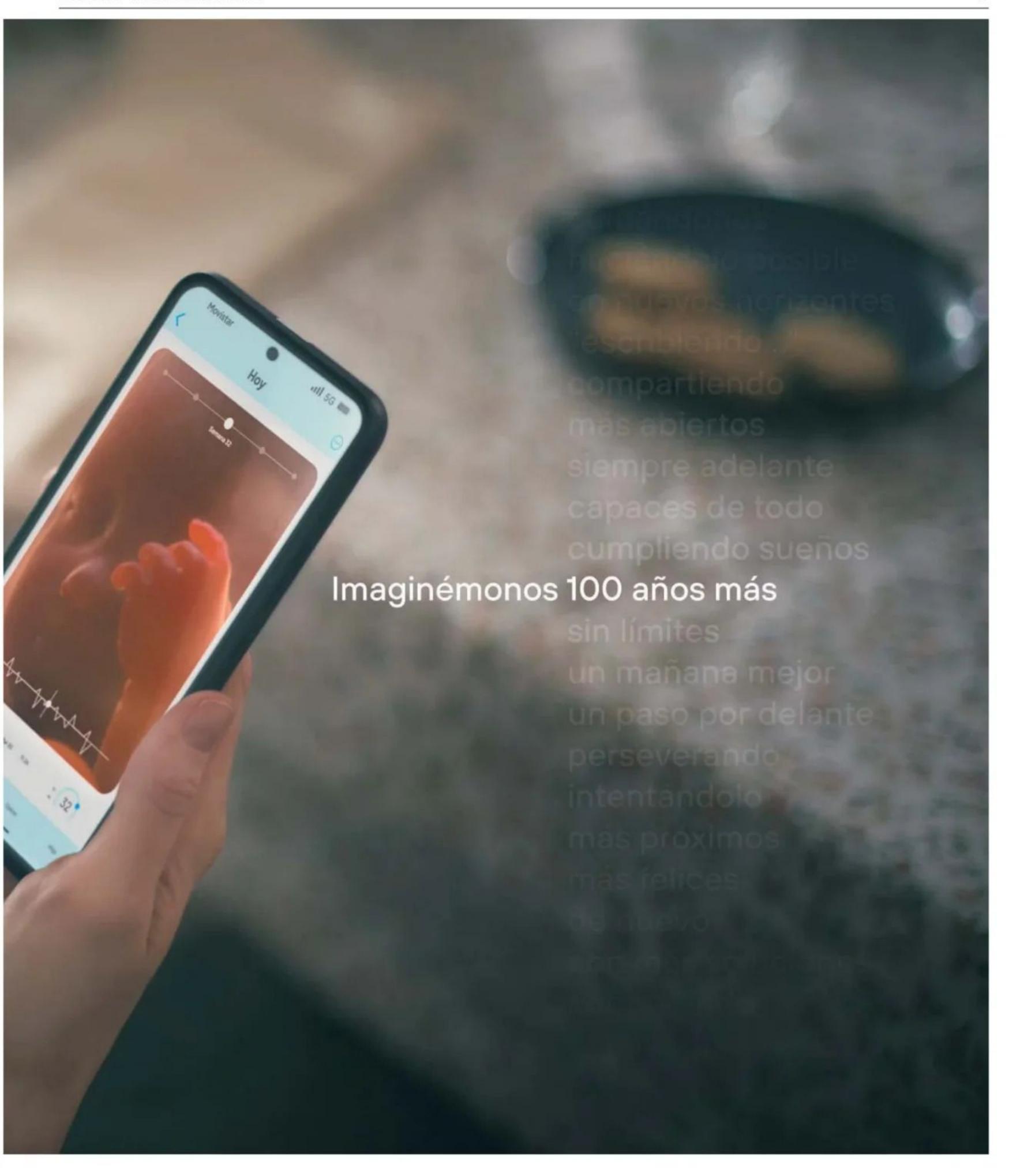

6 OPINIÓN Martes. 23 de abril de 2024 • LA RAZON

#### **Fact-checking**

# Pedro Sánchez Presidente del Gobierno

#### La información

#### Sánchez afirma que «España avanza de récord en récord» pese a las «circunstancias muy complejas» que existen.

El presidente del Gobierno aseguró en Bruselas que los datos económicos conocidos muestran que «España avanza de récord en récord» pese a las «circunstancias muy complejas» que existen. Citó como resultados positivos los de afiliación a la Seguridad Social, turismo o que el Fondo Monetario Internacional (FMI) diga que la economía española vaya a ser la que más crece este año y el siguiente en todo el mundo junto a la de Canadá.

#### La investigación

En realidad, los famosos datos de Sánchez configuran un embeleco permanente, del que solo es cierto el buen momento del turismo pese a que la izquierda se afane en ponerle todos los palos en las ruedas que puede. Como refleja Daniel Lacalle en sus análisis, no hay 21 millones de personas trabajando, sino 21 millones de afiliaciones que incluyen 870.000 pluriempleos. Con menos horas trabajadas por afiliado, es falso que haya más empleo femenino o masculino.

#### El veredicto



FALSO. De récord, pero negativo es que el FMI confirmara que España no rebajará su deuda del 104% del PIB en toda la década y que prácticamente doblara en paro a la media de la eurozona como líder destacado en desempleo.

#### Al portador

### El voto de los territorios y el error histórico del PNV



Jesús Rivasés

aurice Duverger (1917-2014), jurista y politólogo francés, fue el primero -a mediados del siglo XX- en establecer la correlación entre los sistemas electorales y los sistemas de ra, pero vive preso de lo que, acaso, fue partidos políticos: «Los diversos sistemas electorales no son instrumentos pasivos que registran la opinión: también contribuyen a modelarla de una manera determinada, diferente en cada uno de ellos», escribía en su manual Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, refundido en 1970 para la edición española por Jordi Solé Tura (1930-2009), uno de los «padres» de la Constitución. Las tesis de Duverger siguen vigentes, como demuestran las elecciones en todo el mundo. Las del País Vasco no son una excepción. El PNV ganó en votos, aunque empató en escaños con Bildu y el PSE -socialistas vascos- que obtuvo dos diputados más hará lehendakari al peneuvista Imanol Pradales, y garantizará el apoyo al Gobierno de Sánchez el resto de la legislatura. El PP logra un éxito muy pírrico, un escaño y 36.499 votos más -el PSOE sólo ha tenido 27.412 más-, que le condenan a la irrelevancia política en el

País Vasco y que tampoco ayudan a Feijóo. Además, las urnas arrojan una mayoría abrumadora del 72% en escaños y del 67,7% en votos para nacionalistas y/o «indepes». Para algunos es irreversible y, además, los pronósticos apuntan que el equilibrio PNV-Bildu se romperá a favor de estos últimos en las siguientes elecciones. La independencia formal parece complicada en la Unión Europea pero la real está a la vuelta de la esquina, mientras el PSOE mira hacía otro lado.

El PNV ha salvado los muebles ahoun error histórico de los redactores del Estatuto de Gernika. Las tres provincias vascas eligen 25 diputados cada una, aunque su población es muy diferente. La de Vizcaya triplica a la de Álava y casi dobla a la de Guipúzcoa. Un reparto más equilibrado de los escaños otorgaría 39 a Vizcaya, 25 -los mismos que ahora- a Guipúzcoay 11 a Álava. En ese escenario, el PNV, con 10 puntos de ventaja sobre Bildu en Vizcaya, tendría bastante más representación. Sumar y Vox perderían sus escaños por Álava. Con otro reparto de diputados, el PNV habría obtenido una mayoría absoluta tras otra -hasta ahora-ylimitado el crecimiento de otros partidos, Bildu incluido. Todo es democrático pero en algunas zonas del País Vasco votan más los territorios que los ciudadanos, el error histórico del PNV, porque los análisis de los resultados confirman la influencia de los sistemas electorales como percibió Duverger.

El trípode

### Las Comisiones sobre las comisiones por las mascarillas



Jorge Fernández Díaz

n el breve paréntesis de esta semana, entre las elecciones vascas de anteayer domingo y el próximo viernes, en que dará comienzo la campaña de las muy importantes catalanas, -por la incógnita del resultado del candidato Puigdemont, resucitado políticamente por un Sánchez especializado en hacer crecer al secesionismo- el foco informativo se centró en otras cuestiones también de palpitante actualidad política. Así, el comienzo de la actividad de las Comisiones creadas en el Congreso y el Senado, para «investigar» en sede parlamentaria, el «caso de las mascarillas», (de las comisiones cobradas por ellas, se entiende), también conocido como el «caso Koldo» por el nombre de quien fue uno de sus protagonistas, Koldo García. Era un absoluto desconocido, hasta que su labor como auténtica «mano derecha» de José Luis Ábalos, quien fuera a su vez lo mismo en el gobierno y el PSOE respecto de Pedro Sánchez, le puso en el foco informativo de la actualidad. Como es sabido, fue por su labor en la gestión de la adquisición de mascarillas en estas mismas fechas de hace cuatro años, en pleno estado de alarma y con la población

sometida a reclusión domiciliaria por la pandemia. Ayer en la Comisión del Senado debutó Koldo que ciertamente llevaba la lección bien aprendida, acogiéndose a su derecho a no contestar sobre lo que fue interrogado por los diferentes portavoces parlamentarios, al estar sometido a un procedimiento judicial como investigado por esa misma cuestión. No obstante sí contestó a alguno de ellos, como al de Bildu-quizás el menos indicado para hacerlo- que le interpeló acerca de «si tenía la conciencia tranquila» por su actuación en ese asunto. Koldo muy ágilmente le replicó afirmativamente y preguntándole a su vez si la tenía tranquila él. También se dirigió a todas Sus Señorías diciéndoles que los medios y los políticos le habían crucificado en vida, personal y profesionalmente, y si le volverían a citar para pedirle perdón «cuando sea declarado inocente por la Justicia». De tal manera que esa primera sesión de trabajo de la Comisión senatorial de investigación, no tuvo recorrido esclarecedor alguno. En cuanto a la Comisión del Congreso recibió al ministro de Sanidad del momento Salvador Illa, hoy primer secretario del PSCy candidato a la presidencia de la Generalitat en estas inmediatas elecciones lo que fue aprovechado por Junts y ERC, para someterle a un duro juicio sobre su responsabilidad acerca de lo sucedido. El exministro dejó una frase como titular y preámbulo de su comparecencia: «la pandemia sacó lo mejor de muchos y lo peor de algunos pocos». Se trata de conocer quiénes fueron esos pocos.

#### **LA RAZÓN**

Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I.

Presidente: Mauricio Casals

Director:

Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso

Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún, Aurelio Mateos

Adjunta al director:

Delegaciones: Andalucía:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot

Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera

Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Angel Martínez (Financiero).

TRIBUNA 7



### Aborto: sigue la guerra



José Luis Requero

ún está fresca la tinta del artículo que dediqué hace unas semanas a esa gesta de la Asamblea francesa que el presidente Macron calificó de «orgullo de Francia»: la constitucionalización del aborto como derecho. Un Macron que, henchido de soberbia, añadió: «la República Francesa, a partir de ahora, nunca más será la República sin derecho al aborto». Términos propios de esos reyes, líderes o ideólogos que auguran vida milenaria a sus ideologías, imperios o regímenes políticos y la trituradora de la Historia les coloca en su lugar.

Una gesta, la macronita, cuyas raíces masónicas ha desentrañado Grégor Puppinck en un enjundioso artículo en *La Nef*, al que me referí hace semanas. Es Director del European Center for Law and Justice, ECLJ, una muy activa y eficaz ONG de inspiración cristiana que actúa ante las instituciones europeas en cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Y si alguien se escandaliza porque traiga a colación a la Masonería, me remito al discurso de 9 de noviembre de 2023 de Macron, ante el Gran Oriente de Francia, un Macron que erigió a la Masonería en la Iglesia de la República, en palabras de Puppinck.

Pues aún estaba fresca la tinta de ambos artículos cuando, sin que haya pasado un mes desde la gesta francesa, el Parlamento Europeo aprueba por 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones, que los Estados de la Unión Europea declaren el aborto como derecho. Es más, pide que se traslade al Consejo Europeo y a la Comisión una petición para que el aborto sea añadido a la Carta Europa de Derechos Fundamentales. Me pasma el empeño de Europa en suicidarse. Instalada en la irrelevancia en el actual mapa geoestratégico mundial, busca su relevancia ya no como potencia económica, militar que fue y, ni por ensoñación, espiritual, sino abortista y, como tal, ejercer el neocolonialismo.

Un mes de abril intenso en el que, afortunadamente, hay voces discrepantes. Ahí está
Italia, que acaba de poner en marcha una
reforma ¡financiada con fondos europeos!
-ahí queda eso- para que antes de abortar y
eliminar al hijo que está gestando, la madre
oiga sus latidos, una reforma que, además,
ampara a las organizaciones provida. Esta
iniciativa ha llevado a la desabrida reacción
de Ana Redondo que, según me dice Google,
ejerce aquí de ministra de Igualdad. Meloni
le ha venido a responder que, antes de opinar, se entere de lo que habla.

Un mes de abril en el que el Vaticano ha aprobado la Declaración Dignitas infinita sobre la dignidad humana, texto publicado en el año del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto que no es un texto alternativo ni su enmienda a la totalidad, sino la versión 2.0 de esa Declaración, su más racional desarrollo; y lo mismo cabe decir respecto del Tratado Europeo o de la Carta Europea de Derechos Humanos. La Declaración vaticana llega en un momento oportuno y sólo añado que va extendiendo el valor de la dignidad humana a ámbitos tan inéditos como la «dignidad digital» y avanza en otros tan elementales como la dignidad ínsita en la diferencia hombre-mujer, la maternidad o, evidente, la dignidad del no nacido.

Tras aprobarse nuestra ley del aborto de 2010, una ministra de la época zapateril auguró que el aborto ya era capítulo cerrado y superado. El tiempo demostró y demuestra que no es así. Lo ocurrido en apenas un mes en Francia y en el Parlamento Europeo demuestra que si el abortismo tiene que acudir a esas iniciativas de grueso calibre legal es porque no las tiene todas consigo: es un movimiento defensivo ante la creciente idea de que el aborto es nuestro nuevo holocausto.

Lo prueba Italia. O Estados Unidos: allí, en 2022, su Tribunal Supremo arrumbó la sentencia Roe vs Wade, la que en 1973 declaró el aborto como derecho. La organización abortista Planned Parenthood dijo cínicamente que «nos arrebatan la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones médicas y se la entregan a los políticos». Falso. Planned manipuló la causa que llevó a aquella sentencia de 1973 y lo que ha dicho en 2022 el Tribunal Supremo es que el aborto no es algo que se ventile entre unos jueces, sino que es cuestión de los estados. Se ha iniciado así un movimiento legislativo para restringir el aborto, tanto que es uno de los temas centrales de las elecciones presidenciales.

España parece ser otro mundo. No nos caracterizamos por suscitar debates ideológicos o intelectuales y quien podría liderar la reconsideración de la legislación abortista -el PP- ha renunciado: sus pocas luces sólo le permiten deducir que este tema -como la ley trans, la memoria histórica, etc, etc- son parte esa «guerra cultural» que, entiende, le llevaría a debates favorables a Voxy que «derechizan» al partido. No dan más de sí. Biblioteca Harley-Davidson

# Fotogramas sevillanos



Sabino Méndez

i pertenece usted a la cofradía de los que consideramos a los seres humanos tan terroríficamente entrañables como trágicamente risibles, debe descubrir sin más tardanza la obra de Manuel Summers. Ahora tiene una excelente ocasión para hacerlo a través del completísimo documental «Summers el rebelde» de Miguel Olid que se puede ver en la plataforma Canal Sur Más.

Dibujante, humorista, actor y cineasta, Manuel Summers cumplió a pies juntillas el código del verdadero artista creativo. Es un código que se ha mantenido a través de los siglos y que siempre consistió en explorar la vida humana y señalarle al poder sus vergüenzas. Repartió su obra entre proyectos de genio muy personal, enormemente inteligentes, que a veces le hicieron perder mucho dinero, y películas comerciales para capitalizarse que conocieron un gran éxito populachero de público. Destacable de Summers es que alcanzó el máximo orgullo de cualquier artista que tenga sangre en las venas: conseguir que los de izquierdas te llamen facha y los de derechas te llamen rojo. Y, por supuesto, burlarte de ambos y seguir siendo un ácrata apaci-

Hiperactivo y trabajador incansable, había en su humor un deje muy sevillano, amigo de la paradoja y del contraste, que nos hace lamentar que, al final, la vida no le diera el tiempo necesario para hacer la película sobre Sevilla que siempre quiso hacer. Se le llamó niño mimado del franquismo porque fue hijo de un gobernador civil. Pero también lo fue Pilar Miró y nadie por ello la acusó de algo semejante. Si Summers fue tratado con tal saña por el progrerío de la época fue por ser un antipedante beligerante y un individualista irreductible.

Por fin, a 30 años de su muerte, la filmoteca le rendirá el mes que viene homenaje y, gracias a iniciativas como las de Miguel Olid, va recuperando afortunadamente su sitio en la historia de nuestro cine.

#### Elecciones en País Vasco

▶Balance 21A. La dirección socialista considera que las urnas normalizan por completo a la formación abertzale. Harán pinza con ella para atar al PNV

# Moncloa «integrará» más a Bildu en sus políticas

Carmen Morodo, MADRID

a lectura que hacen en el círculo de más confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el resultado de las elecciones vascas no se anda con miramientos. Para ellos, y es motivo de celebración, los comicios del domingo han confirmado la «normalización social» de Bildu y esto justifica, asílo entienden, que se avance más en su «normalización política». Ni siquiera los pactos en Navarra, tan sensibles para el electorado socialista vasco, han tenido repercusión en la distribución de los votos, según el análisis que están haciendo, y de ahí que

hablen de que el tiempo les ha dado la razón a ellos frente al miedo «equivocado» del líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, claramente a disgusto con aquella decisión de Madrid de traspasar otra línea roja con la cesión de la alcaldía de Pamplona a los herederos de Batasuna a cambio del gobierno de la comunidad foral. El equipo del presidente está cómodo con el ascenso de Bildu, ese salto histórico que intuyen que puede ser el inicio de un cambio de ciclo en el País Vasco. Por eso no será incompatible reeditar la coalición con el PNV, a un precio más alto, y utilizar el día a día parlamentario para entablar alianzas y complicidades con los de Bildu, que, como efecto secun-

dario, pueden desestabilizar a los peneuvistas, socios mucho más incómodos para el PSOE que la izquierda abertzale.

Hay que entender que sobre lo que ha pasado en el País Vasco este domingo no hacen la lectura de que la victoria de EH Bildu esconde también la amenaza soberanista, sino que la ven como una victoria de la izquierda nacionalista, en un proceso parecido al del BNG en Galicia.

A Pedro Sánchez le da oxígeno para afrontar las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Y como la estrategia se mueve en el corto plazo, no hay autocrítica ni preocupa que ese crecimiento de Bildu ocupe espacio de la izquierda por el que debería estar compitiendo el PSE. En ese sentido, además consideran que este crecimiento de la izquierda independentista-nacionalista es irreversible, y como son escudo



Pedro Sánchez, con María Jesús Montero y Cristina Narbona, ayer en la Ejecutiva Federal del PSOE ESPAÑA 9

seguro del PSOE en el Congreso de los Diputados, esto facilita entender como «un buen resultado» que el papel del PSE sea de comodín de un nuevo gobierno de coalición. Esta vez del PNV, pero la «normalización social» aconseja, según barajan, no negarse a que las urnas den pie en el siguiente examen electoral a una coalición con los de Pello Otxandiano.

Tal es la confianza en esta normalización de Bildu que en el entorno del presidente del Gobierno piensan que la búsqueda de sinergias programáticas con los de Otegi -en el País Vasco, en Navarra o en el Congreso- no es ya un factor que les penalice en próximas citas electorales a nivel nacional. La tesis es que en las siguientes elecciones vascas «ya no se va a hablar más de ETA», y que, aunque Bildu tenga todavía pendiente de recorrer un camino ético en la condena del terrorismo, la sociedad vasca, y también fuera del País Vasco, «ha acabado por aceptar a Bildu como otra pieza política más».

En un clima de puesta en escena de una euforia que no parece que se ajuste del todo a lo que han sido los resultados en el País Vasco, otro elemento que entra en la baraja de Moncloa es la idea de que el resultado del domingo coloca todavía más al PP ante una realidad social y política en la que es un partido «sin proyecto para Euskadi, para Navarra y para Cataluña».

En todo caso, el domingo es ya pasado, y el Gobierno se enfrenta a una semana de vértigo por los trabajos de las comisiones de investigación del «caso Koldo» y porque se echa encima la campaña de las elecciones catalanas, en las que Pedro Sánchez va a por una mayoría lo suficiente-



Dice el círculo de Sánchez que ya no se hablará más de ETA en campaña

El domingo es ya pasado y Sánchez ordena su agenda para dedicarse solo a Cataluña mente amplia como para que el independentismo salga tan debilitado que no pueda ni rebelarse por quedarse fuera de la Generalitat. Es una posición de máximos, que anima el escrutinio en el País Vasco.

El resultado en Cataluña completará el cuadro de las comunidades históricas. La «carta» de presentación del PSC es el exministro Salvador Illa, pero, desde la confianza tan fuerte que tienen en Moncloa en que la marca Sánchez es su principal enganche electoral, el presidente multiplicará su presencia en la campaña catalana con ese objetivo de evitar que el independentismo sume. Lo que no se acaba de explicar es por qué los partidos soberanistas seguirán ayudando a Sánchez en el Congreso si se confirma el plan del presidente de expulsarles de la Generalitat. El argumentario oficial lo que dice

En Bildu están muchos

de los que dieron

información a ETA

Las regiones

separatistas están

repletas de nazis

En estas elecciones no

ha habido grandes

novedades ni sorpresas

es que, desde la debilidad, ERC y Junts no tendrán más salida que apoyar un Gobierno en minoría de Illa, si dan los números para ello, porque la repetición electoral sería «un suicidio para sus propios intereses».

El 12 de mayo es el día grande porque se verá si, como dicen en Moncloa, se pasa definitivamente página del «procés» y la amnistía es un valor rentable para el PSC, o si, por el contrario, el independentismo continúa en condiciones de mantenerse al frente del poder. Si Junts queda en segunda posición, este cuadro que dibujan en Moncloa puede derrumbarse como un castillo de naipes porque lo que apuntan los antecedentes es que Carles Puigdemont no renunciará, por nada, a la Presidencia de la Generalitat. Ni incluso bajo la amenaza de unas nuevas elecciones.



#### Opinión

### Hay memoria

#### Sabino Méndez

as elecciones vascas de este fin de semana no han traído ninguna gran novedad al panorama político. La mayoría segregacionista que respalda al Gobierno central sigue ahí en la región y, simplemente, sus diversas facciones modulan el mensaje separatista a voluntad, con el objetivo de fidelizar el voto más egoísta de los peatones vascos. La conveniencia es lo que manda y eso moralmente no es una gran noticia, pero, en ese campo, consuela un poco ver que al menos hay memoria

Hay memoria. Una memoria cogida con alfileres, temblorosa, fina como oreja de gato, pero memoria, al fin y al cabo. Y es que a los socialistas vascos les tiene que ser muy difícil olvidar que en Bildu están todavía muchos de los que dieron información, transmitieron chivatazos, espiaron rutinas y labores profesionales para eliminar a personas queridas, compañeros suyos, cuyas vidas fueron a continuación cruel y cobardemente segadas por sus asesinos. Por eso siguen prefiriendo pactar con un partido de derechas como el PNV que, aunque cobijó con indulgencia a los niñatos asesinos, riéndoles las gracias, y se lavó las manos ante sus crímenes, no apostó por la violencia como herramienta política. Tampoco fue avaro a la hora de cosechar sus frutos, pero, con el tiempo, los grandes fariseos con los faldones del abrigo de piel de camello arrastrado por charcos de sangre (imagen propia de los Soprano muy del tipo Arzalluz) fueron relevados en

ese partido por gente como Ardanza, Ibarretxe o Urkullu que al menos exponían sus proyectos con menos doblez. Siempre, eso sí, en sus propuestas, la violencia quedaba excluida de un futuro vasco.

La memoria es lo que tiene, que sirve tanto para el rencor como para la justicia. No se puede pretender mantener vivos los resquemores de la guerra civil de hace casi ya un

siglo mientras se pasa de puntillas sobre los asesinatos más recientes, pretendiendo que hay que olvidarlos y perdonar crímenes para reconciliarse. Yo, como soy de barrio y un humanista hortera, supongo que puedo decir estas palabras feas en voz alta y llamar a las cosas por su nombre. El problema de las regiones separatistas es que están repletas de nazis. Nazis de perfil bajo, por supuesto. Nazis que pueden ir a vo-

tar y entender lo buena que es la democracia.
Pero, como les lleves mucho la contraria, te convierten en un estereotipo con patas sobre el cual está permitido disparar sin que por ello los asesinos se sientan menos humanos o peores personas. Curioso comportamiento psicológico con el que estoy francamente en desacuerdo. Me parece hipócrita, embustero y falso. Considero que cualquiera que quita la vida arbitrariamente a un ser humano se convierte inevitablemente en peor persona y debe reconocer lo que ha hecho y propo-

nerse en serio que nunca lo volverá a hacer para mejorar.

Primero: que haya conciencia (que nos dice que no se puede matar a otro ser humano) y segundo: que haya memoria. Todo lo que no responda a esas exigencias mínimas no puede aspirar a ser considerado ni cerebro ni inteligencia. Solo eso puede considerarse cerebro, lo demás son tarugos desprendidos de un tronco de aizkolari.

En general, podemos decir que en estas elecciones vascas no ha habido grandes novedades ni sorpresas. Quizá lo único inespe-

rado ha sido darnos cuenta del hilo invisible que, sin apercibirnos de ello, unía a Santiago Abascal con José María Labordeta y Fernando Fernán Gómez. Partamos de la base de que nunca soy partidario del uso de la escatología en la retórica política. Pero puedo entender perfectamente, desde el punto de vista humanitario, que cuando alguien tiene una mente tan llena de materia fecal como para pegarte un tiro en la nuca y luego pedirte

perdón, no es extraño que a la vista de su contenido, confundamos esa cajea craneal con un orinal.

A ver si no va a ser doblemente macabro que te maten por la espalda y luego digan: «Upps... perdón, es que soy de gatillo fácil, pero entienda usted la coyuntura sociopolítica y las condiciones objetivas». Si una mente presenta forma y contenido de orinal no es extraño por tanto que, por error, en un momento de urgencia, alguien se confunda y defeque en ella.

10 ESPAÑA

Martes. 23 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Elecciones en País Vasco



personas que residen en el exterior podría influir en el resultado final de unas elecciones tan ajustadas. Será el 26 de abril cuando se den a conocer estos votos que darán el reparto definitivo de escaños. El escrutinio de este domingo dio el último escaño en Álava a Bildu;

El voto exterior,

decisivo en el

resultado final

El voto de las 82.882

mientras tanto en
Vizcaya como en
Guipúzcoa el último
diputado fue a parar al
PSE. Sin embargo, esto
podría cambiar. En la
provincia alavesa, el
PNV podría arrebatarle
el último escaño a Bildu;
en la vizcaína, Sumar
aspira a quitárselo a los
socialistas; y en la
guipuzcoana Bildu se lo

Imanol Pradales y Andoni Ortuzar, ayer en la sede del partido

quitaría al PSE.

#### Susana Campo. MADRID

El resultado electoral del 21 de abril en el País Vasco dibuja un mapa similar al ya existente en la comunidad. El tímido triunfo del PNV, que se alzó con la victoria con un 35,2% delos votos frente al 32,5% de EH Bildu, le sitúa en una buena posición para negociar con el PSE y sumar de nuevo una mayoría absoluta. Por su parte, el PSE, formación que ha logrado 27.412 votos más que hace cuatro años, llega con fuerza para negociary con toda seguridad demandará más peso en el Ejecutivo autonómico. Los dos partidos han confirmado que buscarán repetir pacto y ambos tienen una dilatada experiencia en negociar entresí, tras ocho años degobiernos vascos de coalición, más los de ayuntamientos y diputaciones.

De hecho, el PNV, a través de Itxaso Atutxa, aseguró ayer que «lo normal» sería reeditar la actual coalición con su «socio preferente» y admitió que entendería que los socialistas vascos pidiera tener «más peso» en ese ejecutivo, en contenidos o en carteras.

Mientras que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, dio por hecho que se reeditará la coalición por que

# Dos meses para negociar un gobierno PNV-PSE

Las dos formaciones exhiben predisposición para formar un gobierno cuanto antes con más peso socialista

ya tienen «experiencia». «Yo ya he estado en estas negociaciones tres legislaturas, los interlocutores somos viejos conocidos y espero que lo sabremos hacer», dijo el hombre fuerte del partido nacionalista.

En cuanto a los socialistas, su secretario general, Eneko Andueza, subrayó que buscarán un acuerdo de gobierno «que tenga como guía nuestros principios y nuestro programa, y por que nuestra representación en las instituciones, especialmente, en el Gobierno vasco se refleje con la claridad y la contundencia de nuestros votos».

Aunque oficialmente no hay plazos fijados, lo habitual es que las conversaciones para formar gobierno en País Vasco se dilatan durante alrededor de dos meses, de manera que la investidura del nuevo lehendakari será a finales de ju-



es de ocho consejeros para el PNV y tres para el PSE

La gran incógnita es si los de Eneko Andueza gestionarán Sanidad nio. Antes hay que constituir el Parlamento y, ahí vendrá la primeraincógnita de la negociación: ¿Aspirará el PSE a tener la presidencia de la Cámara Vasca? Ya la disfrutó con Jesús Eguiguren, mientras que el PNV quiere que repita la actual presidenta, Bakartxo Tejería.

Después habrá que negociar el reparto del gobierno, donde los socialistas ya han avisado que lógicamente demandarán un peso mayor, ya que hasta ahora el PNV tenía 31 escaños y el PSE 10, y ahora los peneuvistas han logrado 27 y los socialistas 12.

El reparto actual es de ocho consejeros para el PNV -nueve si se cuenta la presidencia- y tres para el PSE, con una vicepresidencia para cada uno. Probablemente en el nuevo Ejecutivo habrá otra vez dos vicelehendakaris, primero porque el PSE, que ya lo tiene, lo demandará de nuevo, y segundo porque, para «equilibrar», el PNV mantendrá otro.

Hay varias carteras que el PNV considera «troncales» y sería muy raro que renunciase a ellas, como Hacienda, la de Desarrollo Económico -lo que era Industria- o la de Seguridad, de la que depende la Ertzaintza. Por eso, la gran incógnita es qué cuarta cartera querrá el PSE, que ya tiene tres, y sobre todo, si será Sanidad.

No en vano, la gestión sanitaria ha sido el gran caballo de batalla de la campaña electoral, por el enfado de la ciudadanía con las listas de espera. Así que mejorar la gestión será la prioridad del nuevo gobierno, y a la vez un «sapo» que tendrá que digerir el que la detente. Los socialistas ya han dirigido la sanidad en el pasado, por ejemplo, en los años noventa con José Manuel Freire o más recientemente con Rafael Bengoa.

Esobvio que Pradales, nuevo lendakari, renovará el gabinete que tenía Urkullu e incorporará caras nuevas. En el caso socialista, la clave es si Eneko Andueza, el secretario general, también irá al gobierno como vicelendakari –como ya hizo, Idoia Mendia. ESPAÑA 11

# Otegi exige sitio a PNV y PSE: «El mandato es soberanista»

Eleva un órdago ante la reedición de una coalición y avisa de que deben entender que hay «55 diputados abertzales»

Llama a cumplir

lo votado: «Más

soberanía y más

políticas de

izquierda»

#### R. E. MADRID

EH Bildu no pierde ni un minuto y quiere sitio. El resultado electoral histórico de los abertzales podría traducirse de nuevo en cero cuotas de poder. Ante ese escenario, el coordinador del partido, Arnaldo Otegi, dio un toque de atención ayer a PNV y PSE, quienes en breve comenzarán sus conversaciones para conformar su segundo gobierno de coalición.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, reclamó que tras las elecciones en País Vasco debe abrirse un «espacio de colaboración» y pensar en proyectar

políticas «más abertzales y soberanistas». Dentro de este planteamiento, instó a PNV y PSE a «respetar el mandato popular, que, a su juicio es «soberanista y de izquierdas». En rueda de prensa para valorar los resultados

de su partido, quiso advertir de que tras las elecciones autonómicas, en el Parlamento vasco «habrá 55 escaños soberanistas y 40 de izquierdas». Es por eso que se preguntó, si finalmente «va a haber suma por la izquierda» o se va a ir a mantener «un gobierno que resta». De los 75 parlamentarios que componen la Cámara Vasca «55 dicen que Euskal Herria es una nación con derecho a decidir» y, en segundo lugar, de esos 75 «hay 40 que están a la izquierda de las políticas que se han planteado», planteó. A su juicio, hay que «edificar una casa, que no va a ser del gusto al 100% de nadie», pero hay que hacerlo «sobre ese terreno».

«Desde luego, si es por EH Bildu, con una sonrisa amplia, con toda la tranquilidad del mundo, con toda la paciencia del mundo, no tenemos prisa; porque vamos muy lejos, por nosotros no será, pero creemos que hay que cumplir lo que ha votado la gente, que es más soberanía y más políticas de izquierdas», indicó en un claro órdago al PSE, informa Ep.

De momento, Bildu no ha hablado de manera «oficial» con el PNV, aunque si de manera informal con el candidato a lendakari, Imanol Pradales. Otegi trató de demostrar su fuerza al destacar que 340.000 personas en estos tres territorios» optaron por su papeleta. Un «récord histórico de votos para la izquierda independentista», aseguró.

«¿La democracia en qué consiste? ¿En que los 25 impongan alos 55 su modelo, o que los 55 planteen un modelo que sirva para todos? 55 diputados de 75 son abertzales, soberanistas, independentistas. Este es el hecho objetivo

que nadie puede discutir», dijo.

EH Bildu insiste en que «tiene que haber un cambio de modelo de gobernanza que tiene que abrir un espacio de colaboración y no un espacio de confrontación» y presiona a PNV y PSE con que las políticas que se tienen que aplicar en los tres territorios 2tienen que ser más abertzales, más soberanistas y más de izquierda» porque «es lo que ha votado la gente y se tiene que respetar».

Por ello, Otegi emplazó al PNV a «entender que hay 40 diputados que consideran que tiene que haber políticas más a la izquierda de las que él plantea», y al PSE a «entender que hay 55 diputados que son abertzales y que plantean un estatus político diferente para este país».



El coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, ayer, desde San Sebastián

### Un condenado por terrorismo entre los diputados electos de EH Bildu

Arkaitz Rodríguez ha resultado elegido, pero Iker Casanova no ha conseguido escaño

#### L. R. N. MADRID

Después de incluir a más de 40 condenados por terrorismo en las listas para las elecciones municipales del 28 de mayo del pasado año y de encabezar con otro condenado por pertenencia a ETA, Pernando Barrena, la candidatura abertzale a los comicios europeos del próximo 9 de junio, EH Bildu también incluyó a otros tres condenados por terrorismo en sulista a las elecciones vascas celebradas este domingo, aunque solo uno de ellos tenía opciones reales de re-



Arkaitz Rodríguez (EH Bildu)

sultar elegido, como así ha sido. Arkaitz Rodríguez, número dos por Guipúzcoa y secretario general de Sortu, es por tanto el único parlamentario electo de Bildu que en su día fue condenado por terrorismo, aunque en su caso la sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuestionase la imparcialidad

del tribunal, aunque posteriormente el Tribunal Constitucional rechazó repetir el juicio

rechazó repetir el juicio. Maite Araluce, presidenta de la AVT, considera una «anomalía democrática que condenados por terrorismo pasen de estar en la cárcel a estar en el Parlamento» y atribuye los resultados de Bildu al proceso de «blanqueamiento de los herederos del brazo institucional de un grupo terrorista». «Ytodo esto sin que se les haya exigido el repudio de la violencia y el admitir que lo que hizo ETA no tuvo ningúntipodejustificación», lamenta. Por su parte, Daniel Portero, presidente de DyJ, recuerda que «son ya casi un centenar los terroristas que se han presentado en las listas de Bildu, el partido heredero de Batasuna que hoy sigue sin condenar la violencia. Estos siguen siendo además el apoyo que utiliza Pedro Sánchez para gobernar».

12 ESPAÑA

Martes. 23 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Elecciones en País Vasco



El candidato de EH Bildu en las elecciones vascas, Pello Otxandiano

#### Consuelo Ordóñez

i hermano Gregorio Ordóñez solía decir que ETA era la «cara amarga» de la violencia y Herri Batasuna la «cara dura». Qué razón tenía. Hoy, los líderes de EH Bildu siguen siendo esos «caraduras» de los que hablaba mi hermano Gregorio: le deben todo a ETA, pero a la vez viven, y nos quieren obligar a vivir, como si ETA nunca hubiera existido. Exhiben a los asesinos como si fueran héroes cada vez que tienen una oportunidad de hacerlo, pero a la vez se ofenden cuando se les recuerda su profunda vinculación con esos asesinos. Abren la precampaña electoral diciendo que ETA fue un «ciclo político», presentan su cartel con esa E que podía recordar -o no, dentro de una ambigüedad muy bien calculada-a la forma de la serpiente y el hacha del anagrama de ETA, y terminan presentándose como víctimas de una campaña política y mediática. Una campaña que seguramente la propia izquierda abertzale quiso provocar para poder hacer dos cosas complementarias: reivindicar a ETA y su legado, con ese guiño sutil a su estética, y a su vez decir que ya está bien de utilizar a ETA en contra de la izquierda abertzale. Los asesinos y sus cómplices siempre se han considerado víctimas y han **Tribuna** 

### La cara dura de ETA

La presidenta de Covite asegura que nada satisface más a un maltratador que acusar a su víctima de ser una paranoica procurado convencer de ello a los demás. A veces, por desgracia, lo consiguen.

El último ejemplo de este maltrato moral lo hemos vivido la semana pasada, a pocos días de las elecciones vascas. El periodista Aimar Bretos preguntó a Pello Otxandiano si ETA fue una banda terrorista y éste se negó a calificarla como tal. Ante el revuelo generado por sus declaraciones, Otxandiano no tardó en pedir perdón por si sus palabras «habían ofendido» a las víctimas de ETA. Situó así la responsabilidad de la ofensa en

sus víctimas sin renegar de aquello que verdaderamente resultó ofensivo: el contenido de sus palabras. A mí no me sorprendió su respuesta, dado que en varias comparecencias parlamentarias he preguntado a los líderes de EH Bildu si

creen que matar estuvo mal, y nunca han sido capaces de contestar ni siquiera a esa sencilla pregunta.

Estoy segura de que mientras muchos calibraban si las declaraciones de Otxandiano fueron cobardes, torpes o un fallo de cálculo, los estrategas de la izquierda abertzale se reían a carcajadas. Las dudas y los constantes análisis para ver si en sus declaraciones hay algún resquicio de condena de su compliciobjetivo: hacer tambalear el universo de referencia moral de su víctima, en este caso la sociedad vasca. Nada satisface más a un maltratador que acusar a su víctima de ser una paranoica, de imaginar cosas que no existen o de exagerar la realidad. De ser ella, en definitiva, el verdugo. Esta producción abusiva y ofensiva de lenguaje ambiguo y calculador, de realidades aparentemente contradictorias pero compatibles y complementarias trabajar por la paz y la convivencia mientras se defiende a los asesinos y se desprecia a sus víctimas-lleva el sello del maltratador psicológico profesional. Así es la izquierda abertzale. Así ha sido siempre. Y así han conseguido convencer a gran parte de la opinión pública de que, en efecto, han hecho grandes aportaciones «por la paz, la convivencia y por el reconocimiento de todas las víctimas» sin tener que renunciar a legitimar el terrorismo de ETA, del que tan orgullosos se sienten. Los resultados de este siniestro experimento sociológico-moral de gran calado son un apoyo electoral cada vez mayor en la sociedad vasca. Y también una legitimidad cada vez mayor en una parte de la sociedad españo-

dad con el crimen provocan que logren su

Ahora bien, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Nuestros gobernantes, tanto del PSOE como del PP, tienen una enorme responsabilidad en esta gran farsa. Cada vez que repiten que ETA ha sido derrotada por el Estado de derecho, dejan al descubierto el enorme déficit democrático que ha dejado este sucio final. Nunca una derrota proclamada de forma tan rotunda ha resultado tan poco visible y tan amarga. Nunca ETA y todo su universo social y político estuvieron más débiles que durante el breve periodo en que estuvieron ilegalizados. Ahí sí estuvimos a punto de derrotar a ETA con el Estado de derecho. Por eso la primera exigencia de ETA para dejar de matar, durante la negociación con el Gobierno de Zapatero, fue que se legalizaran sus brazos políticos. Que se revirtieran las sentencias de ilegalización de Batasuna y todas sus marcas que habían emitido la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Esto lo arregla el Tribunal Constitucional», dijo, con todo descaro Zapatero, y vaya si lo arregló. Se legalizó a EH Bildu y a SORTU sin exigirles la condena de su pasado criminal y la renuncia



«Nunca ETA estuvo más débil que durante su ilegalización»

ción tras elección.

Sin duda, lo mejor que ha pasado en la historia reciente de nuestro país es que ETA haya dejado de matar. Pero no les debemos nada por ello. La deuda, en todo caso, es con las víctimas, que somos quienes hemos pagado el altísimo precio por esa paz con la construcción de esta gran impunidad social, política, histórica, e incluso judicial de nuestros verdugos.

estos lodos. Un blan-

queamiento que no solo

no se ha revertido, sino

que se ha consolidado.

Lo comprobamos elec-

LA RAZÓN • Martes. 23 de abril de 2024





## Junta General de Accionistas 17 de mayo 2024

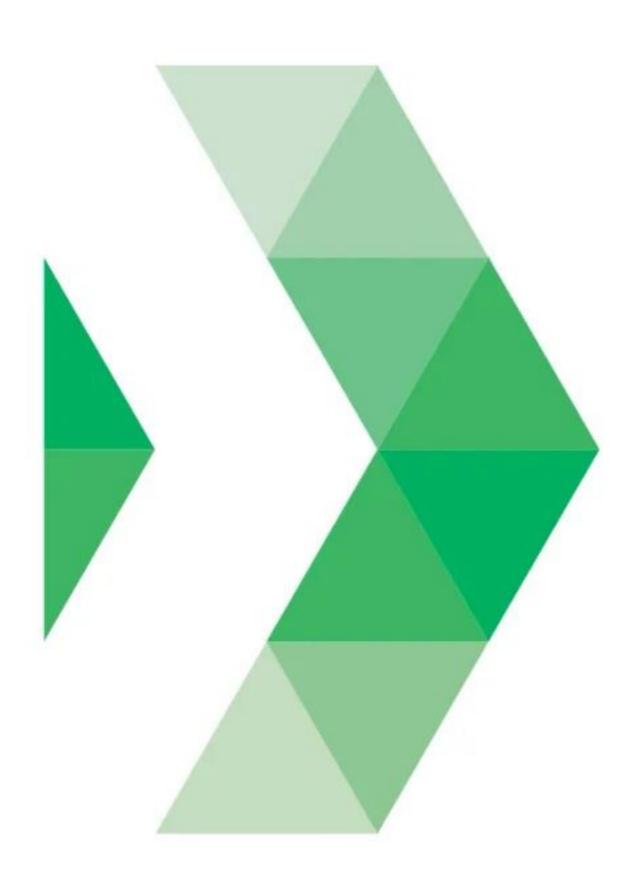

# PARTICIPA Y GANA MÁS DIVIDENDO.

#### Dividendo por participación.

El próximo 17 de mayo se celebrará la Junta General de Accionistas de Iberdrola 2024.

Si se alcanza un quórum de, al menos, el 70 %, todos los accionistas recibirán adicionalmente 0,005 euros brutos por acción (1 euro bruto por cada 200 acciones).

Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a www.iberdrola.com







14 ESPAÑA Martes. 23 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Elecciones en País Vasco

#### Lorente Ferrer

bano.

46,1% del censo electoral del País Vasco se concentra en los seis municipios de más de 50.000 habitantes: Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Baracaldo, Guecho e Irún. Que aglutinan a 790.211 electores de los 1.712.324 convocados a las urnas el 21 de abril. En el conjunto de estos municipios se ha impuesto el PNV a EH Bildu, por 160.916 frente a los 118.669. En cinco de ellos el PNV ha sido el más votado, salvo en Vitoria, la única capital de provincia y municipio de más de 50.000 habitantes en la que EH Bildu ha ganado en votos al PNV; 29.959 frente a 27.444 votos. La diferencia a favor de los jeltzales ha sido de 42.247 votos en el País Vasco más ur-

Mientras que en los municipios de menos de 50.000 habitantes, cuyo censo electoral cuenta con 922.113 electores, los aberzales han obtenido 223.068 frente a los 209.638 de los peneuvistas. El saldo a favor de EH Bildu ha sido de tan solo 13.428 votos. Por lo que en las zonas menos urbanizadas ha habido cierto equilibrio entre los dos antagónicos partidos.

Por provincias EH Bildu vence al PNV en Álava, con 44.658 votos frente a 40.939. También en Guipúzcoa, con 136.301 votos ante 107.523. En ambas provincias la suma de EH Bildu es de 180.953 votos, y de 148.462 para el PNV. La ventaja electoral de los aberzales es de 32.491 votos. EH Bildu ha sido la lista más votada en 74 de los 88 municipios guipuzcoanos, y en 25 de los 51 municipios de la provincia de Álava.

Pero en la provincia de Vizcaya la balanza global del País Vasco se inclina favorablemente a favor del PNV, con 222.092 votos frente a los 160.782 de EH Bildu. En la provincia vizcaína los de Pradales han sacado

#### **Análisis**

### Los urbanitas vascos votan al PNV

Los de Pradales concentran su granero de votos en los municipios de más de 50.000 habitantes



una ventaja sobre los de Otxandiano de 61.310 votos. EH Bildu tan solo logra ser la lista más votada en 45 de los 112 municipios vizcaínos. Dejando el cómputo general del País Vasco en 28.819 votos más para el PNV: 370.554 frente a 341.735 votos.

Uno de los elementos que han determinado la ventaja del PNV sobre EH Bildu, ha sido la participación en esta provincia que ha alcanzado el 63,41%, la única de las tres provincias que ha superado la media autonómica, que ha sido del 62,52%. Mientras que en las provincias en donde EH Bildu ha superado al PNV la participación fue inferior, del 61,7% en Guipúzcoa y del 61,11% en Álava. Globalmente el 59,9% del voto al

PNV tiene su origen en la provincia de Vizcaya, que contrasta con el porcentaje que esta provincia representa entre el electorado de EH Bildu, pues es mucho menor, del 47,0%. Es en la provincia de Guipúzcoa en donde los aberzales captan el 39,9% de sus votantes, siendo la que menos aporta al inventario de los herederos de Batasuna, Álava, donde recogen solo el 13,1% de todo su inventario. Estas dos provincias tienen mucho menor peso en el PNV, pues los de Pradales recogen en Guipúzcoa el 29,0% de su cosecha y en Álava aún menos, el 11,0%

> Los socialistas reciben 149.660 votos y los populares 97.149. Más de la mitad de sus votantes se concentran en la provincia de Vizcaya; 52,8%elPSOEyel52,6% el PP. El resto del voto lo cosechan en las otras dos provincias; en Guipúzcoa los de Andueza reciben el 30,7% de su total y en Álava únicamente el 16,6%, en cambio los de Javier de Andrés obtienen más voto

en la provincia de Álava que en la de Guipúzcoa; el 25,0% y el 22,4% respectivamente de su voto tiene origen en ellas. El 48,0% voto del PSOE se consigue en las grandes ciudades de más de 50.000 habitantes, mientras que en el caso del PP alcanza el 50,5%. Mientras que los socialistas reciben en 52,0% de su voto en los municipios de menos de 50.000 habitantes, donde los populares obtienen el 49,5% del total de su electorado. En el caso de estos dos partidos la distribución campo/ciudad es bastante homogénea, a diferencia de PNV y EH Bildu, pues entre los primeros el voto en las grandes urbes representa el 43,4% y en los municipios de menos de 50.000 habitantes el 56,6%. En el caso de EH Bildu el porcentaje es de 34,7% y 65,3%, respectivamente.



Varios ciudadanos ejercen su derecho al voto ayer, en País Vasco

ESPAÑA 15



Carmen Morodo. MADRID

Los objetivos del PP en las elecciones vascas no se han cumplido y esto, bajo la presión de unas importantísimas elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, abre debates internos que colocan sobre todo en el centro de la diana la estrategia electoral del partido. Ser una formación decisiva en el País Vasco era una meta demasiado ambiciosa, pero en el PP sí creían que tenían al alcance dar el golpe definitivo a Vox en una comunidad tan simbólica para este partido como la vasca. Es la tierra de Santiago Abascal y en la que él creció en política, dentro, precisamente, de las filas populares. Por eso el líder de Vox se ha echado encima la campaña para sostener ese único diputado que no es cualitativamente importante, pero sí tiene un alto valor simbólico.

Por debajo del discurso oficial del PP rezuma la discusión sobre los errores tácticos que se están cometiendo. Y hay bastante coincidencia en que, al margen de Bildu, hay dos claves que les complican el camino hacia las catalanas: que Vox haya aguantado y que el PSE suba.

# La estrategia electoral abre dudas en el PP

Barones y dirigentes del partido plantean debate sobre los efectos del choque de trenes con el PSOE. «Refuerza a Vox»

Y ahí entra la duda sobre si el choque de trenes con el PSOE, y el tú más, está sirviendo como aliciente que en vez de engordar las expectativas propias anima a Vox, también en Cataluña, mientras que, por contra, no debilita al PSOE. Las catalanas son importantes, y en el PP hay muchos que consideran que no van con un candidato bueno -Alberto Núñez Feijóo aceptó finalmente el nombre de Alejandro Fernández, aunque la intención era promover un relevo que diera impulso al PP regional y abriera nuevas ilusiones.

«Las comisiones de investigación en paralelo nos pueden estar llevando a la lógica del bipartidismo con sus corrupciones, y que esto dé gasolina a Vox pese a sus crisis orgánica y territorial», sentencian en una de las baronías más emblemáticas del PP. En paralelo han surgido otras discusiones sobre si ha sido acertado enfocar la campaña vasca en los temas sociales y de gestión, pasando de puntillas por el pasado, ETA y el terrorismo. Los resultados vascos confirman que hay una normalización social mayoritaria de EH Bildu, pero la manera en la que el PP ha tratado este tema, centrándose más en otros asuntos, ha podido servir de acicate para que el voto más españolista se haya mantenido fiel a Vox.

Movilizar el voto útil cuando no hay expectativa de que sirva para cambiar el gobierno es muy complicado, y las elecciones vascas confirman que el PP ha avanzado en la absorción del voto de Ciudadanos (en las anteriores elecciones, en las que iban juntos,



#### Feijóo viaja hoy a Barcelona por Sant Jordi

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se volcará en la campaña de las elecciones catalanas para impulsar la candidatura del PPC que encabeza Alejandro Fernández y apelará a votantes del PSC «descontentos» con Pedro Sánchez. Por lo pronto, hoy Feijóo viajará a Barcelona para participar en la festividad de Sant Jordi y volverá el fin de semana. Feijóo, González Pons y Sémper, ayer en la sede del PP

sacaron seis escaños, uno menos que los obtenidos el domingo). Pero con Vox no ha sido tan eficaz. Posiblemente, el factor que más ha influido en el resultado electoral ha sido la polarización y el efecto del miedo a EH Bildu en el electorado de centroderecha, que puede haber ayudado incluso a llevar voto al PNV.

El portavoz de los populares, Borja Sémper, aseguró ayer que «su formación ha obtenido los objetivos prioritarios que nos marcamos en estas elecciones». También acusó a Pedro Sánchez de ser una máquina de votos para el independentismo: «El partido de Otegi ha crecido nueve escaños, más de 11 puntos desde que el PSOE gobierna en España».

El dirigente popular insistió en que el extraordinario avance de Bildu se debe al protagonismo que ha concedido Sánchez en la política nacional a Bildu, convirtiéndolo en un actor normalizado por culpa de sus políticas en el Congreso y sus alianzas en Navarra. Respecto a los resultados del PP vasco, Sémper apuntó que «hemos obtenido los objetivos prioritarios que nos hemos marcado en estas elecciones» debido a que «más de 40.000 nuevos vascos se han sumado a la oferta del PP».

Preguntado por el representante que ha conseguido Vox en la Cámara regional, Sémper ha establecido que «yo he estado en el Parlamento vasco muchos años y sélo que cuesta obtener un escaño por Álava», si bien «el escaño por Álava es más barato que en cualquier otro territorio del País Vasco, es un escaño más fácil».

La Ejecutiva de Feijóo defendió la campaña moderada que han hecho en el País Vasco y celebraron el repunte tras más de veinte años de caída electoral. Los populares centraron su campaña en las cuestiones del día a día, en la vivienda, en la sanidad y los servicios públicos.

Sémper recalcó que la propuesta del PP en el País Vasco, igual que en Cataluña, no es a corto plazo, y explicó que lo importante es que la formación se recupera y revierte la tendencia negativa de dos decenios. Concluyó resaltando que «lo que es bueno para Sánchez es malo para España, y después de lo vivido nos produce tristeza que el nivel de democracia que todos nos exigimos desaparezca con Bildu y Sánchez brinde con champán». 16 ESPAÑA

Martes. 23 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Elecciones en País Vasco

# El desplome de la izquierda cuestiona a Yolanda Díaz

Pierde 732.595 votos en tres procesos electorales. La dirección rechaza comparaciones con Unidas Podemos

Rocio Esteban, MADRID

Los nueve meses desde que se estrenara el nuevo proyecto de Yolanda Díaz en las urnas arrojan ya un resultado poco favorecedor para el futuro de la izquierda alternativa al PSOE. Este espacio acumula ya tres descensos electorales, –dos de ellos sangrías electorales– que alertan ya en la sede socialista y a su vez dificulta los pactos postelectorales al ver que el voto que no se deposita en la urna socialista, se disipa en las nacionalistas.

Sumar se estrenó en las elecciones generales del 23J con 35 escaños y 3.010.000 de votos. Siete diputados menos de lo que logró cuatro años antes la alianza Unidas Podemos, Más País y Compromís. Aun así, ese resultado «sirvió» al PSOE para reeditar la coalición de Gobierno y de ahí tejer día a día los pactos con sus socios en el Congreso. Con grandes dificultades eso sí, por la debilidad aritmética. La siguiente gran prueba de fuego para Sumar fueron las elecciones gallegas. Un examen con gran dificultad para Yolanda Díaz puesto que su espacio había sufrido ya un severo varapalo en las elecciones de 2020 y se había quedado fuera del Parlamento con 51.630 votos. En febrero, Sumar y Podemos se presentaron por separado y ambos quedaron como partidos extraparlamentarios y dejándose casi 20.000 votos respecto a 2020.

Este domingo, las urnas en País Vasco han vuelto a arrojar datos negativos en la cuenta de ganancias de Yolanda Díaz. Elkarrekin Podemos logró 71.759 votos y seis escaños, dejándose 84.912 votos y cinco diputados respecto a 2016. Ahora, la alianza de Yolanda Díaz (Sumar +Izquierda Unida) tan solo arañó 35.092 votos y un único escaño. Peor dato el de los morados más Alianza Verde, que se quedaron con 23.679 y fuera del Parlamento vasco. Sumando sus papeletas, perdieron casi trece mil votos a 2020. En las tres citas electorales, la izquierda alternativa al PSOE sobrevive ya malherida y se ha dejado 732.595 votos respecto a últimos comicios, todo a la par que las formaciones nacionalistas ganan terreno.

Datos que matan relatos y argumentarios de partido con los que enlaizquierda tratan de minimizar el fracaso en las urnas. Izquierda Unida fue el primero en advertir ayer al partido de Yolanda Díaz del mal resultado. El partido volvió a evidenciar su malestar y repitió una frase que comienza a ser un mantra: «Sumar no está consiguiendo ser ese espacio de aglutinación», en palabras del secretario de Organización, Ismael González.

En Sumar, por su parte, no llegó la autocrítica sobre el hundimiento del espacio de la izquierda no nacionalista. De hecho, en el partido se felicitaron de haber conseguido su objetivo de entrar en el Parlamento vasco. «Ayer no estábamos y hoy estamos dentro del Parlamento vasco», defendía el portavoz Ernest Urtasun, asegurando que esos resultados sirven de base para construir ahora el proyecto. Fuentes de la formación explican que el optimismo exhibido llega después de haber vaticinado un peor escenario, el de no haber retenido el escaño que estuvo hasta en dos ocasiones a punto de perderse en favor del PNV. Esto habría sido, aseguran, una muy mala carta de recomendación de cara a las elecciones catalanas, donde en Sumar aseguran que «pueden crecer». Rechazan en la formación de Díaz hacer las comparaciones con los resultados de Unidas Podemos puesto que son «un partido nuevo», a pesar de compartir espacio y de que incluso en Sumar se mostraran convencidos de contar ya con un espacio confederal conso-

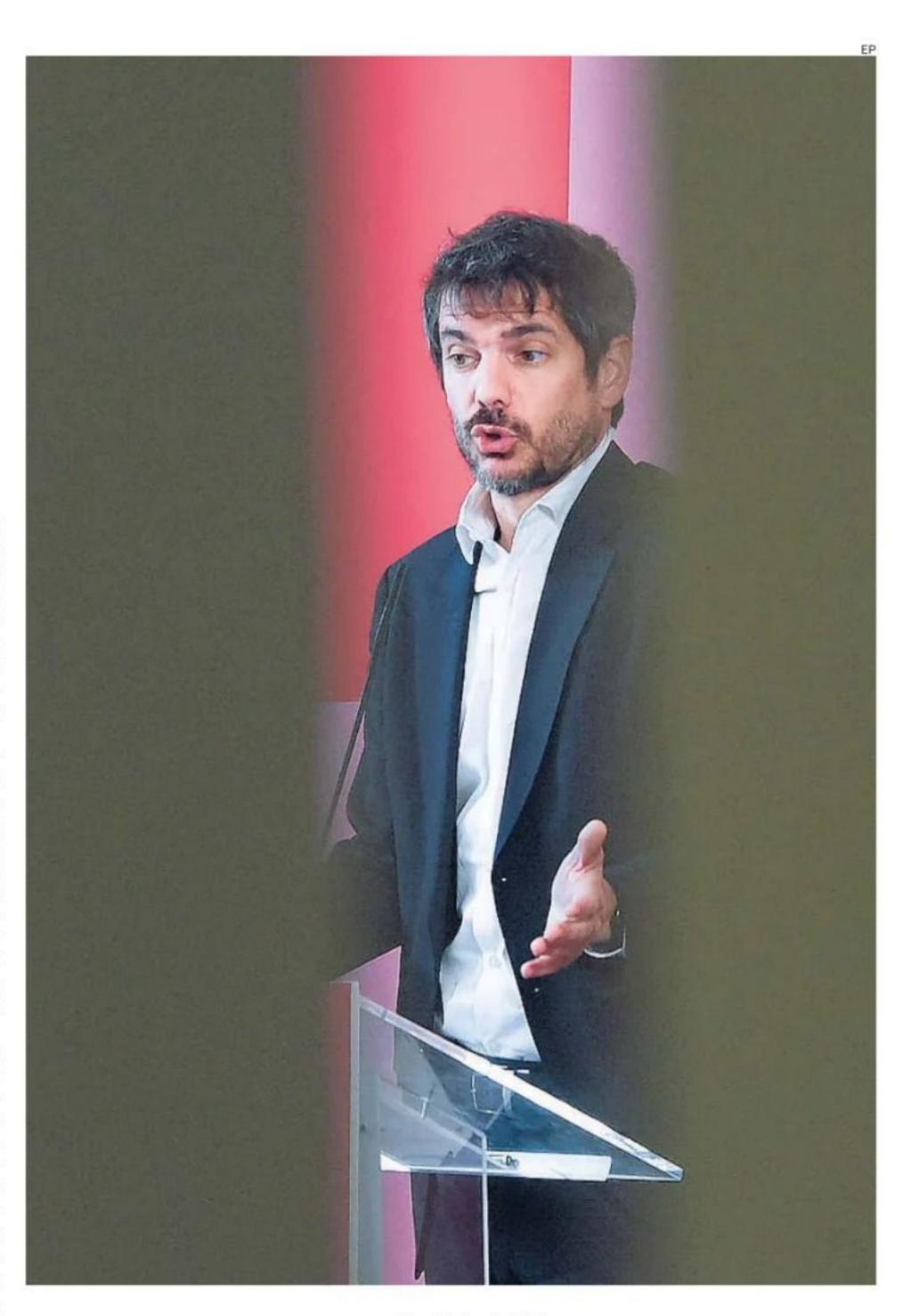



El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun

#### IU irá con Sumar a las europeas

Unida ha aceptado ir en coalición con Sumar a las próximas elecciones europeas del próximo 9 de junio. Su candidato elegido en primarias, Manu Pineda, será el número cuatro de la lista que encabezará Estrella Galán. Una decisión que la coordinadora federal de IU toma después de un

amplio debate en el que ha contado con el «no» de la federación de Valencia y de Madrid y con reproches unánimes. El cuarto puesto en la lista «no es la posición que merecemos», lamentan. A la vez, IU congela su relación con Sumar y no participarán de la dirección del partido que se conformará este sábado.

lidado, bebiendo de Podemos.

Ayer, en otros cuarteles generales, también comenzaba a hacerse una reflexión general que apuntaba al liderazgo de Yolanda Díaz. No solo IU achaca su falta de poder para cohesionar a organizaciones y liderazgos. En el PSOE llamaron a su socia a hacer una reflexión sobre sus resultados electorales. «Seguimos sin vera Yolanda haceruna reflexión», lamentaban altos cargos socialistas sobre la trayectoria de Sumar. Aunque, eso sí, evitaron hurgar en la herida. «Nosotros desde el PSOE no vamos a entrar en esta reflexión», aseguró en público la portavoz Esther Peña.

ESPAÑA 17



Un ciclista pasa delante de carteles electorales en Ochandio, el pueblo natal del candidato de Bildu, Pello Otxandiano

#### Iñaki Arteta

las 9 y media de la noche del domingo electoral y puse la televisión. De hecho, coincidí con un documental de Nino Bravo en la 2 y lo vi hasta el final. Por fin observé los resultados y solo sentí un poco de frío. Pero nada nuevo, vamos. Otro momento histórico para el ultra nacionalismo. Por enésima vez, Euskadi se vuelve a poner «en marcha».

El nuevo ciclo no le hace gracia del todo a Ortúzar, cuyo sueño – «no deseamos tanto salir de España, como que España salga de Euskadi» –, está prácticamente cumplido. Se quejará, digo yo, de no ser ellos quienes pongan «el lacito» a esta independencia tan trabajada mano a mano con los de las pistolas.

Todo se ha ido preparando para el reinado abertzale. Los asesinos, sus cómplices y sucesores, los olvidadizos de sus crímenes, con la colaboración especial de los que siguen mirando hacia otro lado, ya tienen más que preparado el camino para la sustitución de los grandes amos del país (vasco). Las dinastías seculares y todopoderosas de nacionalistas van a ir cediendo a regañadientes el puesto de mando a los que con sulucha cruel limpiaron la tierra de opositores.

En este primer giro del nuevo ciclo no es necesario que gobierne el abertzalismo, aunque vigilarán a sus mayores, como siempre lo hicieron, desde la sombra y con sus armas en la mano, por si ablandan en sus propósitos.

Todo empezó cuando alguien pronunció por primera vez «el final de ETA no puede

#### Opinión

## Todo está preparado

Las dinastías seculares de nacionalistas van a ir cediendo el puesto de mando a los que con su lucha cruel limpiaron la tierra de opositores

tener ni vencedores ni vencidos». Había que protegerles del sentimiento de fracaso, de la posible frustración de que su «trabajo» no hubiera servido para nada.

La irrupción del «buenismo» ayudó a crear otro concepto maravilloso «no se puede dejar fuera del sistema a 200.000 votantes». Esos que creían, y aún, en la «justa» eliminación de quienes constituían un obstáculo para su proyecto de Patria, tienen «todo su derecho» a expresarse en las urnas.

El buenismo emergió entonces como un «estilo», el famoso «talante» (Zapatero, copyright) que hizo furor entre la generalidad

y asumió como lo correcto todo lo que se argumentaba con palabras bonitas. Y qué bien sonó aquello de «sin las armas, todas las ideas son defendibles en democracia».

Así sembrada la opinión pública llegó el

momento de la paz «gracias a ellos», a los autores de los crímenes. ¿Quién da más? Se les va sacando de las cárceles, les pondremos un piso y les daremos trabajo en cualquier institución, que nadie va a decir nada. «Nueve candidatos de EH Bildu para las elecciones han sido condenados o detenidos por vínculos con ETA». Y cuántos habrá que no han podido ser juzgados, que se llevarán al infierno su vinculación directa en asesinatos. No nos tiremos de los pelos por esto, ya es lo normal, todo se les puso a favor porque no nos opusimos lo suficiente. El daño está hecho.

«¿Ya son estos de fiar?», ha dejado dicho en campaña Ortúzar (cada vez más parecido a Arzalluz) refiriéndose a sus hijos putativos. Pues hombre, para ellos sí que fueron de fiar, puesto que mientras el catálogo de

asesinables estuvo lleno, ellos no tuvieron por qué preocuparse, mucho menos huir, más bien al contrario, mientras ETA mataba ellos adquirían ventaja política. Y ahora, digan lo que digan o cómo lo digan, siguen compar-

tiendo idéntico proyecto. Pronto se ocuparán juntos de la Memoria histórica vasca y sacarán leyes penando a quien ose decir en público que ETA fue terrorista y mató niños. Retocarán un poco el concepto del Memorial, solo un poco, descolonizando su sesgo españolista. Y los escolares serán llevados en masa a escuchar la verdad de lo ocurrido, a conocer la auténtica versión de los que nos trajeron la Paz. Kubati les explicará por qué fue inevitable responder con violencia a un Estado opresor que torturaba y asesinaba sin piedad a los jóvenes vascos solo por amar a su (auténtico) pueblo.

No había nada que reflexionar el sábado previo a las elecciones. La única tensión palpable ha sido la debida al Athletic, conseguida la copa (aquí no se dice «del Rey»), ahora inquieta la clasificación para la Champions.

Personalmente, desprecio esa invasión de entretenimiento. La sensación de mansedumbre es triste. Por ahí están los vencedores, por aquí los vencidos. La radiografía es clara y todo esto nos concierne y mucho. Pasada la campaña se les bajarán los humos a quienes han señalado el feo pasado de Bildu y vuelta a la normalidad. Ese es el panorama.

Un amigo italiano que no lleva mucho viviendo por aquí, me decía que ha descubierto que la omertá «a la vasca» es idéntica a la de la mafia tradicional.

Muertos, expulsados y silenciados preocupan cada vez menos, a lo que se suma esa esperpéntica tendencia actual de simpatía hacia cualquier tipo de terrorismo de los que asolan el mundo.

Dentro de muy poquito empezará un tiempo mejor. Atmosférico. Y otro tiempo alucinante e imperceptible en el que, dentro del puchero con agua a 2.000 grados, como la rana esa del dicho, ya no sentiremos nada.

No pudieron matarnos a todos, eso siempre seguirá siendo una buena noticia, pero nos dejaron cojos. De decencia.



No pudieron matarnos a todos, pero nos dejaron cojos. De decencia 18 ESPAÑA

Martes. 23 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Javier Gallego. MADRID

Había muchas expectativas con la comparecencia de Koldo García de ayer en la comisión de investigación en el Senado sobre la presunta trama de corrupción (conocida como «caso Koldo») que estalló en el Ministerio de Transportes durante la pandemia, pero, finalmente, no dio ninguna respuesta que permita aclarar nada y el PSOE pudo salir indemne. En su comparecencia, el exasesor de José Luis Ábalos se acogió a su derecho a no declarar y esquivó todas las preguntas comprometidas que le han formulado los senadores, lo que evitó que Koldo García dé detalles de sus contactos con figuras importantes, como Santos Cerdán o Pedro Sánchez, Koldo García se acogió a su derecho a no declarar porque, según argumentó, está en un procedimiento judicial y el «sentido común» le hace «esperar» a que la Justicia resuelva su caso.

Koldo García también argumentó que ahora no tiene «medios» para contrastar ningún tipo de información. «No tengo ningún medio para contrastar absolutamente nada», sentenció el exasesor de Ábalos que llegó puntual a la sala del Senado y que también quiso decir que siempre ha estado a disposición de la Cámara Alta, rechazando que haya estado sin localizar tras los problemas que hubo la semana pasada para que el Senado diera con él y le convocara a comparecer.

Preguntas hubo de todo tipo, pero Koldo García habló muypoco por prudencia. Los senadores le interrogaron por muchas cosas: sobre cómo empezó en el PSOE, sobre sus contactos con la empresa de la trama y el resto de imputados, sobre a qué autonomías y ministerios ofreció mascarillas o sobre su relación con Santos Cerdány Pedro Sánchez. Lo único que sí respondió es cuando se le preguntó si continúa como militante socialista: «No puedo contestar si sigo siendo militante. No se preocupe, volveré», señaló, a una pregunta de la senadora de UPN Mari Mar Caballero, después de que el PSOE haya informado de que se le ha suspendido.

Si hubiera que destacar algún momento reseñable ese se produjo cuando el senador Josu Estarrona, de Bildu, le preguntó si tiene la conciencia tranquila. «Nos ha dicho que tiene la conciencia muy tranquila. ¿Nos puede decir quién puede no tenerla tan tranquila?», preguntó el senador de Bildu. «¿Igual ustedes, no? Los primeros», respondió Koldo García, en

# Koldo «salva» al PSOE al acogerse a su derecho a no declarar en el Senado

El exasesor de Ábalos esquiva preguntas sobre su relación con Santos Cerdán o Pedro Sánchez en la comisión de investigación

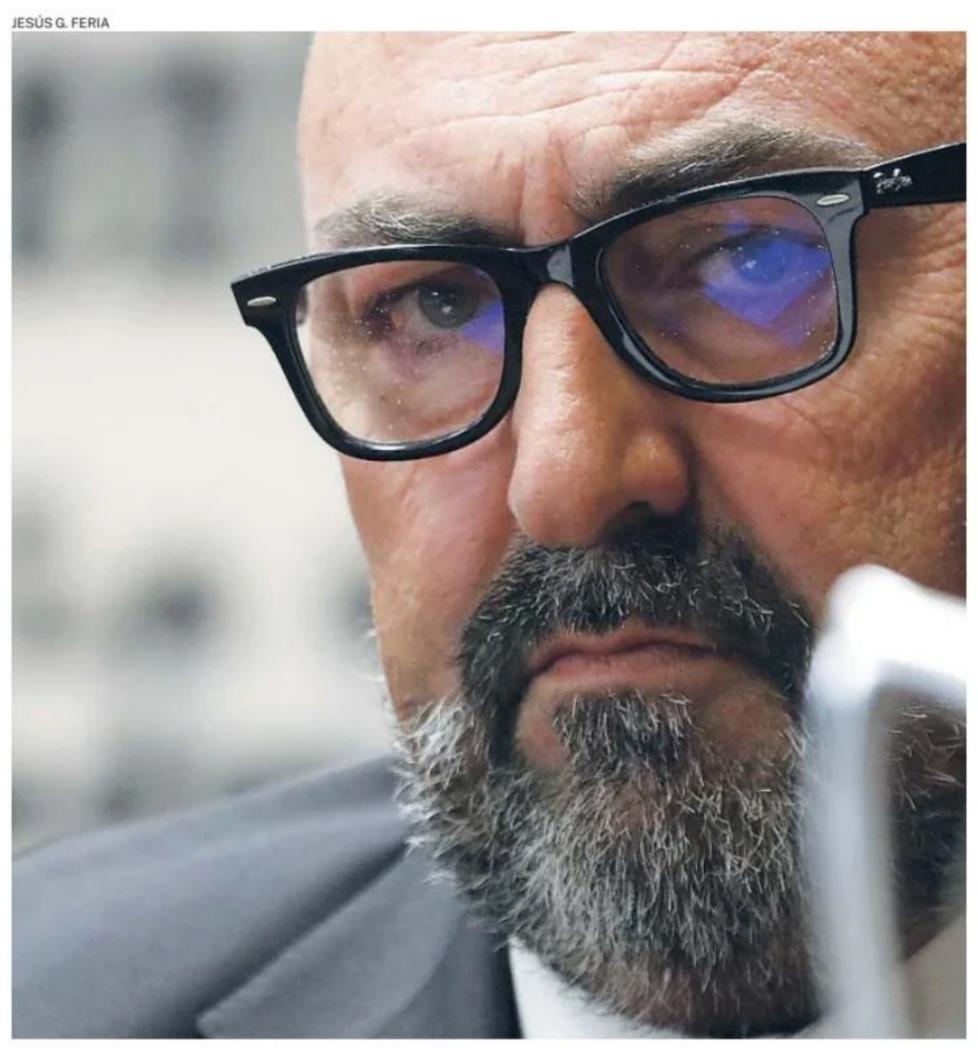

Koldo García, en una imagen de ayer, en el Senado

referencia implícita a las conexiones de Bildu con ETA.

Finalmente, ante la avalancha de preguntas de todos los grupos, Koldo García tomó la palabra y les retó a todos: «¿Todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?», planteó, tras insistir en que no tiene los medios para poder responder porque no tiene «las herramientas para confirmar» las cosas. A su juicio, este no tiene que ser el «caso Koldo» sino el «caso mascarillas». Además, señaló que ya no puede tener «relación con nadie» porque «mediáticamente

#### Ábalos dice que no es el «cabecilla»

José Luis Ábalos defendió al que era su asesor en Transportes y principal implicado en el «caso Koldo» porque, aseguró, el juez Ismael Moreno que investiga las posibles comisiones en la compra de mascarillas no le atribuye en sus autos el papel de «cabecilla» de la trama. El que era ministro socialista en la época de los contratos

públicos bajo sospecha señaló al equipo técnico del ministerio como el responsable del proceso de compra de las mascarillas, aseguró que era en los que «menos confianza tenía» y se justificó diciendo que él no había nombrado a ninguno de estos trabajadores. Para Ábalos la comisión del Senado es un «paripé» y un «montaje». está crucificado»: «No puedo andar por la calle porque mediáticamente estoy muerto». «Si es algo serio, les voy a responder seriamente», añadió.

A Koldo García sí se le pudo ver resoplar y contenerse y mucho cuando intervino el senador del PSOE Alfonso Gil, quien le leyó dos párrafos del Código Ético de los socialistas y le preguntó por supuestas conexiones con el PP. Koldo García, aunque estaba visiblemente molesto con su antiguo compañero socialista, no le quedó más remedio que acogerse a su derecho a no declarar y evitó responder por prudencia ya que su causa está judicializada.

El senador del PP Luis Santamaría lamentó que Koldo García sí dé respuestas en entrevistas, pero no conteste ante la sede de la soberanía nacional.En todo caso, Santamaría, que hizo un relato del «caso Koldo», también consideró que se ve «muy nervioso» al PSOE, un partido que ahora se ha quedado «aliviado» gracias a que el exasesor de Ábalos

Koldo, molesto con el PSOE, reta a los senadores: «¿Me van a llamar cuando me declaren inocente?»

El exasesor se encara con el senador de Bildu y evita precisar si sigue siendo militante socialista

se ha acogido a su derecho a no declarar. En todo caso, Santamaría pidió a la Mesa de la comisión de investigación que lleve a la Fiscalía la supuesta obstrucción del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska para localizar a Koldo García la semana pasada.

Koldo García fue el primero en comparecer en la comisión de investigación del Senado y, por la tarde, lo hizo Víctor Francos, exjefe de gabinete de Salvador Illa. El exministro de Sanidad comparecerá el miércoles en la Cámara Alta y, ya la semana que viene, está previsto que comparezca Santos Cerdány la siguiente será el turno para José Luis Ábalos. Por tanto, la comisión de investigación tiene mucho recorrido en las próximas semanas y puede permitir desvelar detalles, como el de Francos revelando los contactos que mantuvo el Ministerio de Sanidad con el propio Koldo.

ESPAÑA 19



# Illa reconoce que se vio una vez con Koldo y su exjefe de gabinete, tres

El PP desmiente al exministro y asegura que la UCO recoge que Sanidad contrató con la empresa de la trama

#### J. Gallego. MADRID

A tan solo cinco días de que dé comienzo la campaña de las elecciones catalanas, Salvador Illa pasó ayer por la comisión de investigación del Congreso sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. Y el candidato del PSC, que trató durante todo el tiempo mantener un tono tranquilo pese al estrecho marcaje de Elías Bendodo (PP), Gabriel Rufián (ERC) o Míriam Nogueras (Junts), síreconoció que se vio una vez con Koldo García en el Ministerio de Sanidad, pero negó que

accediera a sus pretensiones. «Le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos y el resultado del equipo es que no se contrató nada», señaló Illa, quien hizo énfasis en que su ministerio no adjudicó ningún contrato a la empresa de la trama de corrupción (Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas).

El diputado del PP Elías Bendodo, que aseguró que el Ministerio de Sanidad fue un «coladero» de «empresas piratas y de la trama del PSOE» que se investiga en la Audiencia Nacional, le preguntó directamente y sin rodeos sobre si mantuvo algún contacto con alguno de los implicados en el «caso Koldo» e Illa respondió con claridad que vio «una sola vez al señor Koldo García». «Este es el único contacto que he tenido con este señor», añadió Illa, negando una y otra vez que el Ministerio de Sanidad adjudicara contratos a la empresa de la trama, aunque sí es cierto que Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas formó parte de una UTE que fue seleccionada en el Acuerdo Marco que aprobó el Gobierno para el suministro de material sanitario.

En total, según recordó Illa, se habilitaron a 72 empresas (entre ellas, la UTE de la que formaba parte la empresa de la trama) para que pudieran suministrar material a las comunidades autónomas, pero eso no era sinónimo de que se contratara. «Es un Acuerdo Marco, no es un megacontrato. Estar seleccionado en un Acuerdo Marco no significa que haya un acuerdo de compra del Ministerio de Sanidad. Al homologar a esas empresas, no se contraía la obligación de compra», afirmó Illa, quien añadió que ninguna comunidad contrató con esta UTE.

En paralelo a la intervención de Illa en el Congreso, su antiguo jefe de gabinete, Víctor Francos, compareció en la comisión de investigación del Senado del «caso Koldo» y dijo que se reunió hasta en



A este señor le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos»

Salvador Illa entrando.

ayer, en la comisión

del Congreso

«El Ministerio de Sanidad no contrató con la empresa Soluciones de Gestión»

«Es falso que autorizara ningún tipo de compra. No estoy inculpado en ningún sumario»

#### Salvador Illa

Exministro de Sanidad y líder del PSC

tres ocasiones con Koldo García. Francos y Koldo se vieron la primera vez en una reunión «de no más de cinco minutos», en la que el exasesor de Ábalos indicó que había «materiales» que interesaban al ministerio a «buenos precios». Después, en una segunda ocasión, Koldo García le pidió verle porque «volvían a tener material», según Francos, que señaló que le dijo lo mismo. La tercera vez que se vieron fue para hablar de un software de una empresa «que tenía un sistema» que pretendía «conectar el stock farmacéutico español para que no hubiera rotura de stock en el producto farmacéutico», detalló Francos, quien apuntó que Koldo García «jamás» le «insinuó ningún atajo».

Bendodo ahondó y preguntó por el contacto que tuvo Illa con el presidente canario Ángel Víctor Torres y el dirigente socialista dijo que no le llamó para aconsejarle contratar con la empresa de la trama (obtuvo contratos por valor de 12 millones de euros), sino para hablar sobre la posibilidad de un «régimen especial de movilidad». «Es falso que autorizara ningún tipo de compra. No estoy inculpado en ningún sumario. El Ministerio de Sanidad no contrató con Soluciones de Gestión, no salió un solo euro», señaló Illa.

Sin embargo, fuentes del PP desmienten a Illa y aluden a un informe de la UCO en el que se recoge un registro al Ingesa, dependiente del Ministerio de Sanidad, y se habla de «contratación» con la empresa de la trama. «En la comisión ha quedado acreditado que la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, fue adjudicataria de los lotes 8 y 9 del acuerdo marco de 2.580 millones de euros en material sanitario, que licitó el INGESA (Ministerio de Sanidad), a pesar de que Illa había asegurado que no salió ni un solo euro de Sanidad para la empresa vinculada al caso Koldo», señalan las mismas fuentes populares.

Illa detalló que, para canalizar las propuestas que llegaban al ministerio, se establecieron varios correos electrónicos atendidos por funcionarios y se sometieron esas ofertas a diversos criterios de «solvencia, seriedad y capacidad» de las empresas para realizar suministros, de revisión de informes sobre las empresas analizando la actividad y el perfil del administrador y un análisis de los productos con certificados. El exministro señala que ha habido 72 actuaciones de investigación para auditar actuaciones de la Covid y en «ningún caso se ha hecho ningún reproche administrativo, patrimonial o penal» sobre Sanidad.

20 ESPAÑA

Martes. 23 de abril de 2024 • LA RAZÓN



Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, respaldó el comunicado de los fiscales del caso

# La querella del novio de Ayuso, a la cúpula fiscal

La fiscal discrepa de la orden de inadmisión de la denuncia y fuerza que la Junta de Fiscales de Sala se pronuncie el miércoles

Ricardo Coarasa. MADRID

La fiscal encargada de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella por revelación de secretos que presentó el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra los fiscales que le investigan por un presunto fraude fiscal no comparte la orden impartida por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que le impelió a rechazar la denuncia. Según confirman fuentes fiscales, la fiscal María de la O Silva ha invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico, que permite canalizar en el Ministerio Público la discrepancia con una orden o instrucción, para que sea la Junta de Fiscales de Sala la que se pronuncie sobre la querella. Y es que Silva entiende que deben llevarse a cabo diligencias de investigación antes de pronunciarse sobre la denuncia ante el Tribunal

#### García Ortiz asumió la responsabilidad

El fiscal general del
Estado asumió la «responsabilidad última» del
comunicado cuestionado
por la pareja de Ayuso y
avisó de que no va a ««consentir que la fiscal jefa de
Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción
penal ante la posible
comisión de hechos de
naturaleza delictiva».

García Ortiz – quien defendió la absoluta «imparcialidad política» de la Fiscalíamostró su «respaldo» a los fiscales de Madrid, quienes según dijo no hicieron otra cosa que «cumplir un deber de informar verazmente a la ciudadanía con absoluta transparencia, prudencia y dentro de los márgenes y límites que marca nuestro ordenamiento jurídico».

Superior de Justicia de Madrid.

La Junta de Fiscales de Sala, presidida por el fiscal general, Álvaro
García Ortiz, e integrada por 38
fiscales, es un órgano de asesoramiento técnico para aunar criterios y resolver posibles discrepancias. Según fuentes de la Fiscalía
General del Estado, se reunirá el
próximo miércoles para dirimir
esta disparidad de criterios, aunque García Ortiz no estará presente al haberse abstenido en este
asunto. Otro de sus integrantes,
José Luis Bueren, tampoco asistirá
porque acaba de jubilarse.

Según el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, «el Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe» y «si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía». Del mismo modo, precisa que si la orden procede del fiscal general del Estado «éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala».

En el mismo sentido, establece que si el superior se ratifica en sus instrucciones «lo hará por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro fiscal» la resolución del asunto.

La «número dos» de la Fiscalía defiende que la querella debe inadmitirse en la misma línea que la denuncia por revelación de secretos que presentó contra los mismos fiscales por este asunto, también por revelación de secretos, el 
Ilustre Colegio de la Abogacía de 
Madrid (ICAM), aunque en este 
caso el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ha incoado ya 
diligencias previas tras recibir la 
denuncia de la institución que 
preside Eugenio Ribón.

González Amador se querelló contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto, a quienes atribuye un delito de revelación de secretos por desvelar en un comunicado las negociaciones con su abogado para alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía a cambio de admitir el supuesto fraude fiscal de 350.000 euros que le atribuyen en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021, ejercicios en los que -según la acusación pública- el empresario habría utilizado una empresa fantasma para canalizar ingresos personales con condiciones más favorable que en el IRPF.

El artículo 27 del Estatuto Orgánico permite activar este procedimiento en caso de discrepancia

El empresario denunció a los fiscales que le atribuyen un fraude tributario

Según la versión del Ministerio Público, fue el abogado del empresario quien contactó por correo electrónico con la Fiscalía «para proponer un pacto», que suponía «reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal». El propio García Ortiz cerró filas hace unos días con los fiscales cuestionados y asumió la responsabilidad última de esa nota pública.

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, pidió su «inmediata» dimisión como «máximo responsable» de esas «indeseadas filtraciones» de datos. La asociación que preside Cristina Dexeus recordó que el deber de reserva no solo obliga a los abogados, sino también «e incluso con mayormotivo» al Ministerio Fiscal como garante «de la legalidad y la imparcialidad» en los procedimientos.

ESPAÑA 21 LA RAZON • Martes, 23 de abril de 2024

### ...y más

Defensa

### Los socios europeos presionan a España para que envíe sus baterías Patriot

Albares elude confirmar si se dará este paso como ayuda a Ucrania

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

Tras la sensación de alivio después de que el Congreso de Estados Unidos haya dado luz verde al paquete de ayuda a Ucrania, los socios europeos han evidenciado la brecha que separa las promesas de los hechos. A pesar de las presiones tanto el máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, como de la OTAN, España sigue siendo uno de los países que cuenta en su poder con sistemas antimisiles Patrioty que se resiste a entregarlos a Kyiv para que pueda defenderse de los ataques del ejército de Vladimir Putin.

de los Veintisiete, el titular español José Manuel Albares, aseguró que «España va a apoyar a Ucrania en lo que este en nuestra mano», sin confirmar si esto implicará el sistema Patriot. «No es el ministro de Asuntos Exteriores el que va a salir a airear cosas del paquete de ayuda que España esté preparando», eludió responder Albares sin nuevamente esclarecer en qué consistirá esta ayuda española. El ministro se escudó en la necesidad de «discreción» ya que «entrar en detalles no va a ayudar a nada» cuando se habla de un tema tan delicado como el armamento.

El Gobierno ucraniano considera que necesita 7 sistemas anha anunciado la entrega de uno de estos sistemas (el tercero en total) y esto hace que aún sean necesarios seis más. Entre los socios europeos -aparte de Alemania-, Países Bajos, Rumanía, Polonia, Grecia y España cuentan con estas armas que permiten interceptar misiles.

Según ha desvelado el rotativo británico «Financial Times», en la cumbre europea celebradas la semana pasada en Bruselas, España y Grecia fueron los países que recibieron más presiones para dar un paso al frente ya que se considera que el resto de los socios -geográficamente más cerca de Rusia- necesitan estos sistemas para poder repeler ataques por parte de Moscú. Sobre todo en el caso de Polonia, que cuenta con dos baterías Patriot. Los reparos españoles a seguir la estela de Alemania parecen particularmente difíciles de entender para el presidente Volodimir Zelenski ya que España mantieneuna unidad Patrioten Turquía desde enero del año 2015.

Otros países necesitan estos sistemas para poder repeler ataques por

La ministra holandesa de Exteriores, Hanke Bruins Slot, aseguró ayer que Holanda está «estudiandotodaslasposibilidades en este momento», lo que incluye no sólo entregar sus sistemas a Ucrania sino también ofrecer dinero a este país para que se haga con uno de estos sistemas de fabricación estadounidense, valorados cada uno en unos 1.000 millones de euros y cuya fabricación cuesta dos años.

Todo indica que el alto precio y el valor estratégico de estos sistemas son las principales causas de que a los países europeos le estén costando tanto desprenderse de ellos, aunque el ejército ucraniano ya ha sido entrenado para manejar estos aparatos. Este sistema de misiles guiados puede atacar aeronaves, misiles de crucero y misiles balísticos de corto alcance. Cada batería tiene un sistema de lanzamiento que se coloca en un camión con ocho lanzadores que albergan hasta cuatro interceptores de misiles, un radar de tierra, un puesto de control y un generador. Berlín está liderando esta iniciativa para convencer al resto de socios. A su entrada a la reunión con sus homólogos europeos, la ministra alemana de Exteriores Annalena Baerbock instó a que «todosmiren en sus stocks y vean cómo pueden desarrollar la ayu-



El embajador español ante la UE, Marcos Alonso, habla con el ministro Albares en el Consejo de Exteriores de ayer en Luxemburgo

#### Muere un militar durante unas maniobras con fuego real en Polonia

Álvaro Olloqui. MADRID

El Ejército de Tierra informó ayer de que un cabo español del grupo de regulares de Ceuta número 54, que responde a las iniciales B. G. P. A., murió el lunes durante unas maniobras en Polonia organizadas por la OTAN. El militar, natural de Ecuador y de 43 años de edad, perdió la vida tras sufrir un accidente con un mortero, según detalla «El Faro de Ceuta», mientras realizaban un ejercicio táctico de entrenamiento con fuego real-conocido como «Saber Strike»- en un campo de entrenamiento de la pequeña localidad polaca de Bemowo Piskie, al norte del país.

Varias unidades militares españolas participan desde el pasado 12 de abril, junto a otros 20 países aliados, en los ejercicios conjuntos «Steadfast Defender 24» que impulsa la Alianza Atlántica. Estos ejercicios, en los que participan alrededor de 600 militares españoles, forman parte de la demostración de fuerza de la OTAN en el flanco Este como medida de disuasión ante la amenaza rusa. De hecho, se realizan a menos de 80 kilómetros de la frontera europea con Kaliningrado (Rusia).

Deja dos hijas. Ingresó formalmente como soldado en el Ejército en 2004 y durante su trayectoria profesional le fue distinguida su labor con las condecoraciones de la Cruz de Bronce a la Constancia en el Servicio y la Medalla Conmemorativa de la Operación Balmis. Esta última creada en 2020 para reconocer, entre otros, el papel de los militares que lucharon contra la Covid en los primeros y peores meses de la pandemia.

La sección de Tierra de las Fuerzas Armadas transmitió públicamente su «inmensa tristeza» por la trágica pérdida y su «sincero pésame y apoyo incondicional» a sus familiares y compañeros del Tabor I del grupo de regulares ceutí en el que estaba destinado.

Previsiblemente, se abrirá la correspondiente investigación de las circunstancias del accidente mortal. «Su memoria y entrega a la Patria quedarán siempre presentes en nuestros corazones. Descanse en paz», señaló ayer el Ejército en una publicación en redes.

### Carrera por la Casa Blanca 💏





El expresidente Donald Trump, ayer en la corte de Nueva York que le juzga por el «caso Daniels»

▶ Alegatos iniciales. Los abogados del expresidente responden que «no hay nada de malo en intentar influir en las elecciones. Se llama democracia»

# El fiscal acusa a Trump de «una trama criminal»

Mamen Sala. NUEVA YORK

onald Trump sigue haciendo historia, aunque esta vez muy a su pesar. El exmandatario estadounidense pasó la jornada del lunes en una Corte estatal de Nueva York, donde se enfrenta a 34 cargos criminales.

La sesión comenzó con el juez al frente del caso, Juan M. Merchan, explicando a los doce miembros del jurado y sus seis sustitutos las instrucciones del proceso. El magistrado dejó claro que deben decidir sobre este caso basándose en las pruebas, y que no son pruebas ni lo que diga él, ni tampoco «lo que digan los abogados».

Después de una complicada selección de siete hombres y cinco

mujeres (más sus suplentes), ayer los fiscales y los abogados del expresidente expusieron sus argumentos iniciales, lo que permitió que el jurado (y los propios estadounidenses) tuvieran una visión más clara de lo presenciarán las próximas semanas. La Fiscalía insistió en que «este caso se trata de una conspiración criminal».

El fiscal, Matthew Colangelo, apunta a un complot urdido entre

Trump y su exabogado, Michael Cohen, para que nada interfiriese en la victoria del exmandatario en las elecciones presidenciales de 2016. Unos comicios que el entonces y ahora candidato republicano trató de corromper y luego «encubrió esa conspiración criminal mintiendo en sus registros comerciales de Nueva York, una y otra vez», denunció el funcionario público en su alegato.

Colangelo, además, le ha advertido al jurado que durante las próximas sesiones escucharán la voz del propio Trump tramando un plan para silenciar a las mujeres que habrían mantenido relaciones sexuales extramatrimoniales con el expresidente de EE UU. Para acallarla, como el caso que se juzga de la exactriz porno Stormy Daniels, el magnate utilizó dinero de la campaña electoral.

Su exabogado, quien supuestamente se encargaba de realizar los pagos, y del exeditor de la revista «National Enquirer» David Pecker, que pudo haber utilizado su poder mediático para tratar de tapar escándalos de Trump.

Pero Colangelo fue incluso más allá expresando que Trump, CohenyPequersereunieron en 2015 para «ayudar en la campaña» eliminando «historias negativas» y optando por publicar otras que afectaban a rivales internos como el republicano Ted Cruz.

INTERNACIONAL 23

INTERNACIONAL 23



### Siete hombres y cinco mujeres sin piedad

El juez prohibió que los nombres y apellidos de los miembros del jurado sean revelados

M. Sala. NUEVA YORK

Elegir a los 12 miembros del jurado y 6 sustitutos que serán capaces de dejar a un lado sus creencias, vivencias y prejuicios para juzgar de manera imparcial al acusado más famoso del mundo no ha sido tarea fácil. La mayoría de las 200 personas entrevistadas para conformar el jurado del juicio penal contra Donald Trump dijo que no sería capaz de hacerlo, y muchos se negaron a que su vida pudiera trascender. El magistrado al frente del caso, Juan M. Merchan ha prohibido que sus nombres y apellidos sean revelados, así como cualquier información que pueda

ayudar ala ciudadanía a averiguar sus identidades. Para que el proceso no desestabilice sus vidas personales y profesionales, los seleccionados dormirán en sus casas cada día, donde un servicio de recogida pasará cada mañana. Siete hombres y cinco mujeres con perfiles muy distintos:

Jurado 1. Es el presidente del jurado. Vive en West Harlem. Trabaja en ventas y tiene formación universitaria. Es originario de Irlanda, está casado y sin hijos y se informa en «The New York Times», «Daily Mail» y Fox News y NBC

Jurado 2. Licenciado en fisioterapia, una profesión que lleva ejerciendo los últimos 15 años. Lleva 12 años viviendo en el Upper West Side y antes vivía en Minnesota.

**Jurado 3.** Abogado corporativo, originario de Oregón. No está casado ni tiene hijos y lee el «NYT» y el Wall Street Journal.

**Jurado 4**. Hombre que cursó un sólo año de estudios universitarios y ahora dirige una empresa tecno-

lógica para capacitación y consultoría. Nació en Puerto Rico y tiene dos hijos. Le dije al juez que encontraba a Trump misterioso y apasionante.

Jurado 5. Mujer negra y profesora de inglés en una escuela pública. Soltera y sin hijos que dijo tratar de evitar las conversaciones políticas. Asegura que desconocía que Trump enfrentara otros casos penales, porque no les gustan «las noticias o los periódicos».

Jurado 6. Ingeniero de «software» en Disney. Se acaba de graduar de sus estudios universitarios, soltero y sin hijos. Comparte apartamentos con tres personas más en el barrio de Chelsea.

Jurado 7. Litigante civil nacido en Carolina del Norte, casado y con dos hijos que vive en Manhattan. No está de acuerdo con todas las políticas de Trump, pero dice que será imparcial.

Jurado 8. Mujer que ha trabajado como logopeda en New Jersey durante 5 años y que hoy ha mostrado preocupación por la repercusión mediática del caso. Se informa a través de Tik Tokyel «New York Times».

**Jurado 9.** Californiana que se dedica al desarrollo de productos en una empresa de moda.

Jurado 10. Banquero de inversiones que vive con su cónyuge en el barrio de Hell's Kitchen. Licenciado en Administración y Dirección de empresas, sigue en las redes sociales al exabogado de Trump, Michael Cohen.

Jurado 11. Hombre de California que vive con su esposa en el barrio West Village y sus 3 hijos. Trabaja como ingeniero de seguridad desde hace 25 años y su formación llega a Secundaria. Asegura no usar las redes sociales.

Jurado 12. Originario de Líbano, pero vive en Manhattan desde hace 8 años. Está jubilado y anteriormente trabajó como administrador de patrimonio para una firma financiera. Ahora ofrece asesoramiento privado a clientes.

#### <sup>Claves</sup> Impacto electoral

Bautizado por la prensa como «El Juicio del Siglo», este proceso judicial se trata del primero con carácter penal que afronta un expresidente de Estados Unidos. En este caso por silenciar a una actriz porno.

Donald Trump verá durante las próximas seis semanas que dure el juicio en Manhattan limitada su libertada de movimiento para participar en actos de campaña, dado que está obligado a asistir.

Trump se enfrenta a 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales. Podría recibir hasta cuatro años si es declarado culpable, aunque no es probable que entre en prisión.

Esto, de acuerdo al relato del fiscal adjunto, es el «núcleo» de una trama orquestada a través de American Media Inc. (AMI), la empresa matriz del «National Enquirer» de la que Pecker era ejecutivo. Colangelo se refirió a un pago de 30.000 dólares que se habría abonado a un exportero de la Torre Trump quien aseguró tener información de que el expresidente tenía un hijo ilegítimo; así como otros que se habrían realizado para tapar sus «affaires» con las actrices porno Karen Mc-Dougal y la propia Stormy Daniels.

Los abogados de Trump durante su turno de palabra defendieron la inocencia de su cliente. Todd Blanche, letrado principal del magnate, dijo también que la Fiscalía nunca tenía que haber presentado este caso. Afirmó que «no hay nada malo en intentar influir en las elecciones», y agregó que «se llama democracia». «Tengo una alerta de 'spoiler':
no hay nada malo en intentar influir en unas elecciones. Se llama
democracia. Intentan hacer de
ello algo siniestro», completó el
abogado. Asimismo, Blanche argumentó que Trump tiene derecho a la presunción de inocencia,
«algo que algunos de sus críticos
pierden de vista», y que la Fiscalía
ha presentado «una historia muy
bonita y simple» porque no entienden que la figura del expresidente «desborda la realidad».

Aprovechó la declaración para criticar a Stormy Daniels, a quien calificó como una persona «parcial» que ha «hecho una carrera» vendiendo su supuesta aventura con Trump. Y también arremetió contra Cohen, quien se declaró culpable en 2018 de cargos federales derivados del pago, al que definió como «obsesionado» con Trump. «Él tiene un objetivo, una obsesión con acabar con el presidente Trump. No se puede confiar

en él, os lo aseguro», zanjó.

La estrategia del equipo de defensa pretende poner en duda la información proporcionada por la Fiscalía, por eso aseguraron que el pago a Cohen no fue de 130.000 dólares, sino de 420.000 dólares y en concepto de sus servicios, no de reembolso.

La jornada de ayer terminó a las 12:30 (18:30 en España) por el dolor de muelas de uno de los seis sustitutos del jurado. Pero antes de levantar la sesión, dio tiempo a que la Fiscalía llamara a su primer testigo. David Pecker, un hombre de 72 años que lleva casado 36 y que es expresidente y director eje-

La defensa insiste en la inocencia del expresidente y carga contra Stormy y contra el exabogado cutivo de la compañía American Media. Su testimonio es de gran importancia en este caso porque, según los fiscales, Pecker fue una figura clave para el pago a Stormy Daniels a cambio de su silencio. Él fue quien advirtió a Trump de que la exactriz porno pretendía vender la historia a los medios sobre su presunto encuentro sexual.

Fue entonces cuando, supuestamente, Michael Cohen se acercó a Daniels para ofrecerle los 130.000 dólares si no contaba nada más.

Entre los testigos de este proceso también estarán la propia protagonista Stormy Daniels. También dará testimonio, el jefe de contabilidad de Organización de Trump y que, supuestamente, dio la orden de que el reembolso a Cohen (porque el abogado pagó a Daniels de su propio dinero) constara en los registros como un pago por una colaboración. El jurado además escuchará a una modelo de la revista «PlayBoy» que asegura que mantuvo otra aventura con Donald Trump.

Esta es la primera causa que se celebra de los cuatro procesos penales que tiene Donald Trump, y posiblemente el único que ocurra antes de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 5 de noviembre, cuando se enfrentará al demócrata Joe Biden. Trump sigue negando su culpabilidad en todos ellos. En este caso, dice que es inocente de los 34 cargos criminales de los que se le acusa. Cada delito tiene una pena máxima de 4 años de prisión, pero no son acumulables. Es muy probable que, de salir culpable, al ser convicto por primera vez, no ingrese en prisión.

Además, una posible condena no impediría que el exmandatario regresara a la Casa Blanca, pero al ser un caso estatal y no federal tampoco podría perdonarse a sí mismo si se convierte en presidente de Estados Unidos. 24 INTERNACIONAL

Martes. 23 de abril de 2024 • LA RAZÓN



# Las protestas pro Gaza tensan las universidades de élite en EE UU

La Casa Blanca alerta del auge del antisemitismo tras las problemáticas acampadas en Columbia y Yale

#### Anderson Simanca. WASHINGTON

La Universidad de Columbia anunció ayer que todas las clases serán remotas en un intento de «reducir el rencor» en medio de las crecientes tensiones en el campus por la guerra de Israel en Gaza. «El decibelio de nuestros desacuerdos no ha hecho más que aumentar en los últimos días», afirmó en un comunicado el presidente de la escuela, Minouche Shafik. «Necesitamos un reinicio». El cambio al aprendizaje virtual se produce pocos días después de que dece-

nas de estudiantes de Columbia fueran suspendidos y arrestados por una acampada de protesta en el césped de la escuela, que pedía a la universidad que se desinvirtiera de empresas con vínculos con Israel.

Mientras tanto, ayer por la mañana en la Universidad de Yale, los agentes arrestaron a estudiantes que también habían instalado tiendas de campaña en el campus instando a la universidad a desmarcarse del Estado judío. El Departamento de Policía de Yale dijo a NPR que entre 40 y 45 personas fueron arrestadas. Estos puntos álgidos son los últimos de lo que ha sido una racha de meses de agitación en los campus universitarios desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre. Los atacantes mataron a 1.200 personas y tomaron como rehenes a unas 250 más, dijo Israel. La posterior invasión israelí de Gaza ha matado a más de 34.000 palestinos, dos tercios de los cuales eran mujeres y niños, según Hamás. Israel dice que alrededor de 100 rehenes permanecen en Gaza.

El miércoles, pasado estudiantes de Columbia que se oponen a la guerra y el bloqueo de Israel en Gaza instalaron una acampada en el jardín sur de la escuela en lo que se llamó el «Campamento de Solidaridad con Gaza». Ocurrió el mismo día en que Shafik testificó ante el Congreso que el antisemitismo era un problema grave en el campus y que no sería tolerado.

Al día siguiente, Shafik llamó al Departamento de Policía de Nueva York. En un comunicado, dijo que la manifestación planteaba «un peligro claro y presente para el funcionamiento sustancial de la Universidad». Agregó que los estudiantes recibieron múltiples advertencias de que estaban violando el protocolo del campus. Más de 100 personas fueron dete-

#### Florecen las acampadas en los campus

En los últimos días, estudiantes de otras escuelas montaron su propio campamento de protesta, en gran medida en solidaridad con los estudiantes de Columbia que fueron arrestados. También pidieron la desinversión de Israel. Según informes de noticias y publicaciones en las redes sociales, se han organizado campamentos en Yale, la Universidad de Nueva York, el MIT, la Universidad de Tufts, el Emerson College y The New School con sede en la ciudad de Nueva York. A principios de este mes, tres estudiantes de la Universidad de Vanderbilt fueron expulsados después de que un grupo de estudiantes irrumpiera en el rectorado hiriendo a un bedel del campus.

#### Protesta propalestina en la Universidad de Columbia

nidas. Las tensiones se mantuvieron acaloradas en el campus durante el fin de semana. El domingo, Elie Buechler, un rabino que trabaja en Columbia, aconsejó a los estudiantes judíos que regresaran a casa y se quedaran allí alegando preocupaciones de seguridad. Su mensaje llegó un día antes del inicio de la festividad judía de Pesaj. «Me duele profundamente decir que les recomiendo encarecidamente que regresen a casa lo antes posible y permanezcan en casa hasta que la realidad dentro y alrededor del campus haya mejorado dramáticamente», escribió Buechler en un chat grupal con estudiantes.

También expresó su decepción por la respuesta de la administración al antisemitismo en el campus. Según el «Spectator», mientras los estudiantes tocaban música israelí y ondeaban la bandera israelí en una manifestación el sábado por la noche, un individuo se acercó con un cartel que decía «Los próximos objetivos de Al Qasam». (Las Brigadas Al Qasam son el ala militar de Hamás, responsable de numerosos ataques contra Israel). La Universidad de Columbia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de NPR. Los propios arrestos generaron rápidas críticas dentro y fuera del campus.

El consejo editorial del periódico estudiantil de Columbia «Daily
Spectator» escribió que la universidad había ignorado «innumerables súplicas para involucrarse
significativamente con los estudiantes, optando, en cambio, por
continuar por un camino de vigilancia, opresión y políticas autoritarias». La sección de la Asociación Estadounidense de Profesores
Universitarios de Columbia y Barnard College dijo que condenaba
el arresto de estudiantes que participaban en protestas pacíficas.

La crisis en Columbia ha llegado a la Casa Blanca, que se unió a los líderes locales para instar a la calma. «Si bien todo estadounidense tiene derecho a protestar pacíficamente, las llamadas a la violencia y la intimidación física contra los estudiantes judíos y la comunidad judía son descaradamente antisemitas, desmesurados y peligrosos», dijo el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, en un comunicado. El presidente Joe Biden lamentó los episodios de «acoso y llamados a la violencia contra los judíos». «Este antisemitismo flagrante es reprensible y peligroso».

LA RAZÓN • Martes. 23 de abril de 2024

INTERNACIONAL 25

#### Escalada en Oriente Medio

# Dimite el jefe de la inteligencia militar israelí por los fallos del 7-0

El general Aharon Haliva pide perdón por no reconocer los indicios que anticipaban el ataque de Hamás

Maya Siminovich. TEL AVIV

«Ahora, más de medio año después, junto con el inicio de las investigaciones [internas], presento mi renuncia», escribió el mayor general Aharon Haliva, jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en una carta publicada ayer. Haliva dejará el Ejército una vez que se nombre un reemplazo, informó el Ejército israelí, en un comunicado que apreciaba sus 38 años de servicio.

La medida fue coordinada con el Jefe de Estado mayor, el teniente general Herzi Halevi, y aprobada por el ministro de Defensa, Yoav Gallant, añadió el comunicado. Cuando renuncie efectivamente, Haliva se convertirá en el primer oficial de alto rango del Ejército en dimitir tras el ataque del 7 de octubre.

Además de Haliva, otros altos cargos de Defensa han admitido públicamente su responsabilidad en la cadena de errores que llevó a no interpretar correctamente las señales previas al ataque de Hamás y su enormidad. Entre ellos, el jefe de la agencia de seguridad interna Shin Bety el jefe del Estado mayor. Ninguno de ellos ha anunciado planes de dimisión hasta el momento, aunque se espera que muchos lo hagan una vez que la situación bélica y de seguridad nacional se tranquilice.

«La Dirección de Inteligencia Militar, bajo mi mando, no advirtió sobre el ataque terrorista llevado a cabo por Hamás», reconoció Haliva el 17 de octubre. «Fracasamos en nuestra misión más importante y, como jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, asumo toda la responsabilidad por el fracaso». Sin embargo, dijo en ese momento que posponía su renuncia debido a la guerra en Gaza.

«He llevado la carga de ese día oscuro conmigo todos los días y todas las noches desde entonces.

El jefe del Shin Bet y el jefe del Estado Mayor podrían seguir sus pasos tras la guerra en Gaza comisión de investigación. «Estoy convencido, por el bien del Estado de Israel, del pueblo israelí y de las generaciones futuras, de que es apropiado establecer una comisión estatal de investigación que pueda investigar exhaustiva, profunda y críticamente todos los factores y circunstancias que condujeron a los trágicos acontecimientos», escribió.

Entre otros errores, los servicios de inteligencia malinterpretaron los ejercicios militares de Hamás

Siempre llevaré el terrible dolor de la guerra», revela. Haliva pidió una

Entre otros errores, los servicios de inteligencia malinterpretaron los ejercicios militares de Hamás y la Yihad Islámica, que tuvieron lugar de modo muy abierto. Los soldados que supervisan los movimientos en las fronteras y meses antes insistieron en los preparativos del ataque que interpretaron correctamente. Sus superiores las ignoraron y docenas pagaron con su vida o su libertad.

Varias evaluaciones afirmaron repetidamente en la madrugada del 7-O que Hamás «estaba disuadido». En la madrugada del ataque, cuando responsables de seguridad empezaron a recibir lo que interpretaron como «señales débiles» que sugerían que algo sucedía en la frontera con Gaza, el jefe de la inteligencia militar estaba de vacaciones en la sureña ciudad de Eilat con su familia.

A las 3 de la madrugada se le informó sobre aquellas señales, pero Haliva no participó en consultas en los niveles más altos de las FDI sobre esas indicaciones y tampoco estuvo disponible por teléfono. Medios israelíes citaron al jefe de la inteligencia militar diciendo más tarde que, incluso si hubiera participado en las consultas, habría llegado a la conclusión de que aparentemente Hamás estaba llevando a cabo un simulacro y que abordar el asunto podría esperar hasta la mañana. «No habría cambiado el resultado final de ninguna manera», habría dicho.

Mientras el Ejército israelí ha comenzado sus investigaciones internas, la Dirección de Inteligencia las había dividido en diferentes tres períodos: una década antes del ataque del 7 de octubre, a partir del final de la guerra de Gaza de 2014; en los días previos al ataque, de Hamás, con énfasis en las 36 horas previas al asalto a las 22 localidades fronterizas con la franja palestina y en la propia masacre del 7-O. En enero, en una ceremonia de graduación de cadetes de inteligencia, Halevi abordó las críticas por ignorar las advertencias de seguridad, sugiriendo a los nuevos oficiales que «siempre expresen sus opiniones profesionales» a los mandos.



El jefe de los servicios de inteligencia, Aharon Haliva, en una foto de archivo distribuida por el Ejército hebreo

Lapid insta a Netanyahu a dimitir ▶En noviembre, el jefe de Estado Mayor también tocó los fallos de inteligencia: «Las FDI y la Inteligencia Militar fallaron el 7 de octubre, pero no es apropiado que los comandantes de las FDI estamos involucrados en discusiones sobre responsabilidad; debemos centrarnos en la lucha». Y mientras muchos piden no remover el ya increíblemente revuelto ambiente con dimi-

siones y culpas, el líder de la oposición, Yair Lapid, pidió al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que siga los pasos del mayor general Aharon Haliva. «La dimisión del jefe de la Dirección de Inteligencia de las FDI está justificada y es respetable. El primer ministro Netanyahu debería haber hecho lo mismo», escribió Lapid en su cuenta de X. **26** INTERNACIONAL Martes. 23 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Víctor Amaya. CARACAS

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha logrado el respaldo popular necesario para continuar aplicando una política de «mano dura» contra el crimen organizado y la inseguridad. El «sí» se impuso en las preguntas de la consulta popular del domingo que impulsó el mandatario, pero solo en las cuestiones que tenían que ver con asuntos de seguridad y delincuencia, donde logró entre 60 y 70%, dependiendo de la pregunta.

Aunque fue una victoria contundente en respaldo a las intenciones de Noboa de reforzar la acción contra las bandas criminales, el resultado es agridulce para el Gobierno ecuatoriano, que no pudo convencer a los ciudadanos de respaldar cambios en materia económica, incluyendo la idea de ser el primer país de la región en permitir contratos por horas.

Allí se había concentrado la acción de la oposición, en rechazar lo que consideraban un ataque a las políticas sociales y beneficios laborales conseguidos por Gobiernos anteriores, particularmente en la época en que gobernó la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, ahora exiliado en Bélgica.

«Hemos defendido al país, ahora tendremos más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverle la paz a las familias ecuatorianas», dijo el presidente al hablar tras conocerse los primeros resultados. "Vivimos situaciones difíciles, pero tengo la certeza que estamos yendo en la dirección correcta. El Ecuador ha hablado, nuestro siguiente paso será seguir trabajando aún más duro que ayer», manifestó Noboa.

El presidente aprovechó para nombrar a un nuevo primer ministro, Michele Sensi, hasta ahora encargado del Centro de Inteligencia Estratégica y muy cercano colaborador, quien sustituye a Mónica Palencia, que seguirá como ministra del Interior.

La consulta electoral ha confirmado la popularidad de Noboa, que ahora tendrá más músculo para presentarse a un mandato completo en 2025, pero especialmente de las Fuerzas Armadas, reforzadas en su alcance y con el permiso popular de participar en asuntos de seguridad interna. Las Fuerzas Armadas son la institución más popular, por encima del Estado, la Iglesia católica y los medios de comunicación.

En esa victoria del «sí» se incluye el cumplimiento total de las penas, el aumento de los castigos a los delitos vinculados con el narcotrá-



El presidente Daniel Noboa este domingo a su llegada al colegio electoral para votar en el referéndum

# Los ecuatorianos apoyan la «mano dura» de Noboa

El presidente logra un amplio respaldo en el referéndum a las medidas contra las bandas criminales, pero no a las económicas

fico y el crimen organizado y la confiscación urgente de los bienes de origen ilícito o injustificado.

El siguiente paso tiene que ver con aumentar las penas de diez delitos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. En cuanto a cuándo será el cambio está por verse. Noboa dispone de cinco días para enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El Parlamento tendrá 60 días para debatir y sancionar la reforma.

El asunto puede tensar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo ecuatorianos, que no siempre se han mirado a los ojos en estas cuestiones y además porque DETENIDOS EN ECUADOR SEGÚN EL DELITO



Fuente: Censo Penitenciario realizado por el INEC, a 10 de dic. de 2022

#### Detenido el narco huido «Capitán Pico»

La Policía ecuatoriana volvió a capturar la madrugada de ayer a Fabricio Colón Pico, quien, en enero pasado, escapó de la cárcel en la que fue recluido tras ser mencionado en un presunto plan para atentar contra la fiscal general, Diana Salazar. Colón Pico fue capturado en la localidad de Puerto Quito, en la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, indicó la Policía en su cuenta de la red social X. El detenido es identificado como cabecilla de la banda criminal «Los Lobos», una de las 22 a las que el jefe de Estado, Daniel Noboa, calificó de «terroristas» al declarar, en enero pasado, el «conflicto armado interno» en el país andino. La Fiscalía indicó que junto a Colón Pico también fueron detenidos otros dos sujetos «que habrían huido con él de prisión».

Noboano cuenta con una mayoría parlamentaria propia. Es más, en el Parlamento, la oposición se ha reorganizado y Revolución Ciudadana -el partido con más diputados-ya ha dicho que buscará bloquear toda iniciativa legislativa presidencial. Por su parte, los socialcristianos han enfriado la alianza con el Gobierno después de que dos de sus parlamentarios se pasaran al grupo del partido oficialista. Además, hay una pugna con el movimiento Construye, que dispone de 20 escaños.

La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) mantiene ahora 31 diputados en una Cámara de 137-que incluyen a algunos desertores de los otros grupos independientes. No se sabe qué pasaría si el Legislativo termina no aprobando las reformas legales ya validadas por la voluntad popular en plebiscito.

En materia jurídica, también fue aprobada una modificación constitucional para permitir la extradición de ecuatorianos a otros países, una medida que hace un año el expresidente Guillermo Lasso sometió a las urnas sin éxito.

INTERNACIONAL 27

#### Radar



Un mural homenaje a la Revolución de los Claveles en el Castillo de San Jorge en Lisboa

#### Revolución de los Claveles

### Cincuenta años del golpe pacífico que alumbró la libertad en Portugal

La conmemoración coincide con el auge del ultranacionalismo de Chega

Teresa Barrera. LISBOA

El 25 de abril de 1974, Portugal protagonizó un golpe pacífico que marcaría profundamente su historia y abriría las puertas a una nueva era de libertad. Conocido como la Revolución de los Claveles, este día simboliza la caída del régimen autoritario del Estado Novo, liderado por António de Oliveira Salazar y, posteriormente, Marcelo Caetano, que gobernaron el país durante casi medio siglo. La revolución fue desencadenada por un movimiento militarliderado por el «Movimento das Forças Armadas» (MFA), compuesto principalmente por oficiales de patentes medias e in-

feriores. El golpe fue ejecutado y quedó marcado por la imagen icónica de claveles rojos colocados en los cañones de los rifles de los soldados, simbolizando la paz y la esperanza. Además de marcar el fin del régimen autoritario, el 25 de abril también tuvo un impacto significativo en las colonias portuguesas, dispersas por el continente africano y Asia. La Revolución de los Claveles desencadenó un proceso de descolonización rápido y, en muchos casos, tumultuoso. En los años posteriores, países como Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe alcanzaron la independencia, poniendo fin a siglos de dominio colonial portugués. Esta liberación

no estuvo exenta de conflictos y desafíos, pero representó un paso crucial hacia la autodeterminación y la soberanía para esas naciones.

Paradójicamente, mientras los portugueses se preparan para celebrar el 50° aniversario de este acontecimiento histórico, el país reflexiona sobre los logros alcanzados y los desafíos que aún enfrenta. Los ciudadanos entienden que la celebración de este hito no es sólo una oportunidad para recordar el pasado, sino también para renovar el compromiso con los valores democráticos y la construcción de un futuro aún más justo e inclusivo.

Sin embargo, el aniversario coincide con un momento de desafío político porque por primera vez en medio siglo de democracia un partido de extrema derecha se consolida como la tercera fuerza del país. En las últimas elecciones, el partido con agendas populistas y nacionalistas, Chega, experimentó

La revolución desencadenó los procesos de descolonización en África y Asia

un considerable aumento en el apoyo popular, desafiando los valores de inclusión y tolerancia que han sido conquistados a lo largo de las últimas cinco décadas. Esta ascensión de la extrema derecha se produjo tras ocho años de hegemonía socialista y durante un deterioro de los servicios públicos esenciales, unido a un aumento del coste de la vida que ha golpeado a la clase media portuguesa. Algunos pensaban que el pasado autoritario de Portugal frenaría el ascenso de la extrema derecha observado en otros países de Europa. Pero un partido creado en 2019 se consolidó como la tercera fuerza política del país, obteniendo 18% de los votos en las recientes elecciones legislativas.

Aunque el fundador y presidente de este partido, André Ventura, ha criticado al antiguo régimen, Chega incluye a algunos de sus nostálgicos. Mientras se celebran los logros del pasado, Portugal también se enfrenta a la necesidad apremiante de fortalecer y defender los cimientos de la democracia contra las amenazas internas y externas. Por lo tanto, esta celebración histórica no es sólo una oportunidad para mirar hacia atrás, sino también una llamada a la responsabilidad.

#### El presentador estrella de la BBC dimite tras un escándalo sexual

Celia Maza. LONDRES

El presentador estrella de la BBC, Huw Edwards, que durante cuatro décadas ha estado al frente de las coberturas más importantes, presentó ayer finalmente su dimisión en la corporación británica. El conocido periodista, a sus 62 años uno de los más respetados de Reino Unido, desapareció de la noche a la mañana de la televisión tras convertirse en el centro de un sorprendente escándalo después de que los medios británicos filtraran que había pagado a una persona joven -se presupone varón- a cambio de imágenes sexuales explícitas. «Huw Edwards ha dimitidoy ha dejado la BBC», indicó ayer un breve comunicado difundido por el canal, que apuntó que «tras 40 años de servicio, Huw ha explicado que su decisión se ha tomado en base al consejo médico de sus doctores». «La BBC ha aceptado su dimisión, que cree que permitirá a las partes implicadas seguir adelante. No creemos que sea apropiado hacer más comentarios», añade la nota sobre el periodista, que ha estado detrás de las grandes noticias protagonizadas por Reino Unido. Fue él quien el 8 de septiembre de 2022 informó al mundo de la muerte de la reina Isabel II.

Su salida del canal público llega nueve meses después de que su esposa indicara que había tenido que ser ingresado en un hospital «con graves problemas de salud mental». El escándalo saltó cuando el tabloide «The Sun» reveló que un presentador de la BBC -cuya identidad no se desveló en ese momento- había pagado a una persona, que, al principio, era supuestamente menor de edad (17 años), por fotos explícitas. La fuente de esa noticia fueron la madre y el padrastro del menor involucradoy, tras días de especulaciones acerca de la posible identidad del periodista, su propia esposa, Vicky Flind, divulgó su nombre, argumentando que lo hacía por la salud mental de su marido -tratado por depresión en el pasado- y para proteger a sus hijos. Por su parte, los abogados de la persona supuestamente objeto de las fotos negaron la información.

El dato

24,2%

del PIB supone ya la economía digital en España

La economía digital representó en 2023 el 24,2% del PIB español, lo que supone un incremento de 1,5

que supone un incremento de 1,5 puntos respecto al dato de 2022 y de 2,1 puntos en comparación con 2020 gracias al fuerte crecimiento de la digitalización, según Adigital. 353.000

millones alcanzó el mercado digital en 2023



La empresa



Telefónica ha lanzado miMovistar Autónomos,

una tarifa flexible que incluye conectividad fija y móvil, un dispositivo a coste cero y atención al cliente prioritaria, con instalación en menos de 48 horas.

#### La balanza



El Grupo Freixenet ha presentado un ERTE para

615 empleados de Freixenet y Segura Viudas, que prevé activar a partir de mayo, a consecuencia de la «extrema sequía». El objetivo es «garantizar la operatividad del negocio y preservar la empleabilidad».



La cifra de negocios de las empresas subió un 0,9% en

febrero en relación al mismo mes de 2023 después de encadenar diez meses de caídas, pese al desplome en un 31,8% de las ventas en el suministro de energía eléctrica, agua y gestión de residuos.

J. de Antonio / Mirentxu Arroqui.

MADRID / BRUSELAS

n susto y una amenaza se llevó ayer el Gobierno, aunque fuera de manera informal. Lo primero, aunque ya lo esperaba y lo sabía, porque por vez primera España supera la frontera de los 1,6 billones de euros de deuda pública. Lo segundo, porque Bruselas tiene la mosca detrás de la oreja y ya duda de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumpla con las reglas fiscales exigidas, como ya han advertido el FMI, la Airefo el Banco de España.

La UE duda porque Eurostat, la agencia estadística comunitaria, ha certificado que nuestro país terminó el año 2023 con un déficit del 3,6% del PIB, seis décimas más que los establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que vuelve a estar en vigor tras el paréntesis de la pandemia. Estos datos dejan a nuestro país al borde de ser expedientado por la Comisión Europea por no cumplir con las normas fiscales europeas. El Ejecutivo comunitario abrirá estos expedientes en el mes de junio, aunque ha prometido cierta manga ancha si la desviación es temporal y no muy abultada, ya que considera este ejercicio como un año de transición, tras el periodo de bula fiscal para hacer frente a los estragos económicos de la pandemia y antes de que entre plenamente en vigor la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

«Vamos a lanzar procedimientos de infracción fiscal en la primavera de 2024 con los datos disponibles de 2023. En caso de que los países estén por encima, pero cerca del 3% del déficit público y esto sea temporal, esto puede servir para no abrir un procedimiento de infracción», aseguró el pasado La deuda supera por primera vez los 1,6 billones, mientras Eurostat certifica un agujero del 3,6% en 2023, cifras que hacen casi imposible que se libre del expediente

# España, al borde de sanción de la UE por el déficit y la deuda

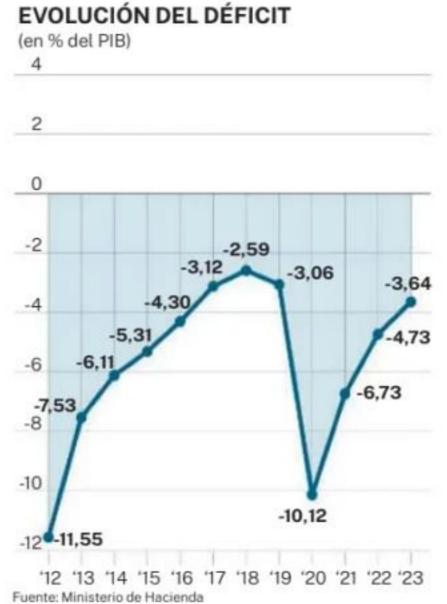

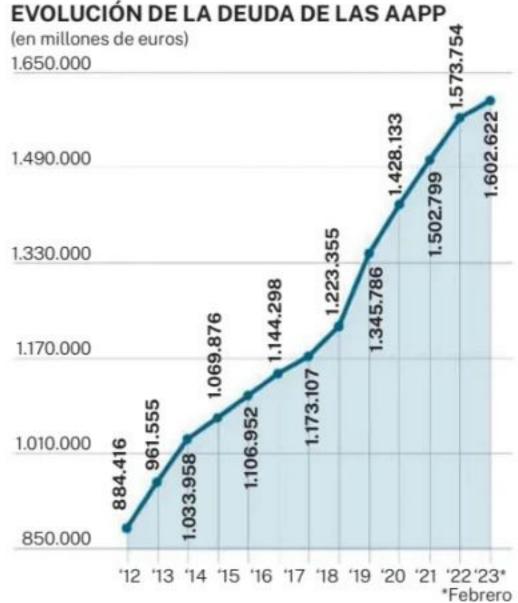

mes de mayo a LA RAZÓN, el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis. Debido a la inestabilidad política, España se ha visto obligada a no aprobar unos nuevos Presupuestos y prorrogar los del año 2023. Un escenario que Bruselas suele preferir antes que unas cuentas expansivas.

El agujero de las Administraciones creció en 82.400 millones en el último año, un 5,4% más De momento, la deuda de las Administraciones Públicas continúa creciendo a ritmo de récord y ya ha alcanzado los 1,603 billones de euros –por encima de la marca alcanzada el pasado mes de enero de 1,583 billones–. Así lo confirmó ayer el Banco de España en su avance de febrero del saldo de deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo, con una tasa de crecimiento del 5,4% en 12 meses. Solo en el último mes, la deuda se elevó en 19.549 millones de euros, un 1,2% más, para contabilizar un incremento de 82.416 millones interanual. El Estado ha provocado el mayor incremento, al elevar los números rojos hasta un total de 1,442 billones de euros, los supone un aumento del 1,3% y 18.567 millones más en un mes, mientras que en términos interanuales se ha elevado en un 6,9%. El endeudamiento de la Seguridad Social se ha mantenido prácticamente en el mismo nivel, con 116.171 millones, un millón menos frente a enero, pero el incremento respecto a febrero de 2023 se ha disparado un 9,4%, debido principalmente a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General del organismo para financiar el desequilibrio presupuestario que provoca el sistema de pensiones.

Por su parte, las comunidades autónomas han elevado su deuda frente al mes de enero hasta los 327.881 millones de euros, unos 3.735 millones más, mientras que en tasa interanual experimentó un repunte del 3,2%. En cuanto a las corporaciones locales, han sido las únicas con un saldo negativo, con una deuda en febrero de 23.098 millones, 0,5% menos que el mes anterior. Eso sí, en el último año ha subido un 0,7%.

Con estos mimbres, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó la semana pasada de que España acabará este año con un déficit del 3,1% del PIB, por lo que duda de que logre cumplir con las exigencias de Bruselas, quedándose una décima por encima. Además, prevé que se mantendrá en el entorno del 3% o ligeramente por encima cada año hasta al menos 2029, repuntando al 3,2% del PIB en 2026 y al 3,3% en 2027, para relajarse al 3% en los años

LA RAZÓN • Martes. 23 de abril de 2024

#### Opinión

### La deuda de la eurozona

#### Juan Ramón Rallo

a eurozona apenas ha saneado sus cuentas en 2023: tras haber cerrado 2022 con una ratio de deuda/ PIB en el 90,8%, apenas ha rebajado este stock hasta el 88,6% en 2023. Desde el lado del déficit, las noticias son aún más desalentadoras: de un descuadre entre ingresos y gastos equivalente al 3,7% del PIB solo hemos bajado al 3,6%.

Entre tanta mediocridad, incluso España brilla con luz propia: su deuda pública se ha contraído desde el 111,6% del PIB al 107,7% y su déficit desde el 4,7% del PIB al 3,6%. La razón por la cual las finanzas públicas de la eurozona se han comportado tan mal y las de España tan (relativamente) bien es el crecimiento económico nominal: las subidas de tipos de interés han lastrado la capacidad de expansión de aquellas economías más expuestas a sectores cuyos ingresos dependen del crédito, como la de Alemania (y han afectado de un modo menos intenso

a países como España, cuya estructura de producción ahora mismo es menos sensible al encarecimiento del crédito).

Cuando una economía crece, especialmente si se trata de un crecimiento acompañado de inflación, es más sencillo que sus pasivos se moderen en relación a la evolución de su economía; cuando una economía decrece, el endeudamiento público tiende a atragantarse.

En estos momentos, la situación dista de ser globalmente dramática: una ratio promedio de deuda pública sobre el PIB del 88,6% no es un enorme problema que amenaza la solvencia de la eurozona, si bien hay Estados que individualmente tienen la soga mucho más comprimida alrededor del cuello (Grecia, con un 161,9% de deuda sobre PIB, o Italia con un 137,3%, son los casos más paradigmáticos).

A medio-largo plazo, empero, los Estados de la eurozona sí deberían aprender a reducir el peso de su deuda sobre el PIB sin necesidad de abusar de la inflación como ha ocurrido en los últimos años: con déficits más pequeños y, sobre todo, con más crecimiento real (y precios estables). Si su única forma de minorar la deuda pasa, como durante los últimos años, por multiplicar la inflación para elevar el PIB nominal, entonces el desapalancamiento se logrará a costa de expoliar a los ciudadanos.



María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, y Carlos Cuerpo, ministro de Economía

El Gobierno camufla el déficit con transferencias ▶El déficit fiscal es persistente en las comunidades –con unos datos brutos «bastante engañosos» –, el gasto es muy elevado y la presión fiscal creciente, lo que provoca «un desequilibrio persistente». Estas son las principales conclusiones del «Observatorio de las cuentas autonómicas en 2023» elaborado por Fedea, que en base a los últimos datos del IGAE determina que los «excelentes datos de déficit autonómico de 2020 y 2021» tienen un lado oculto, ya que se deben a un aumento de las transferencias extraordinarias del Estado «por encima de lo que habría sido necesario para cubrir los gastos generados directamente por la pandemia».

siguientes. Asimismo, estima que la deuda pública se sitúe este año por encima del 106% del PIB, baje el año que viene ligeramente por debajo del 105% y se mantenga así hasta que en los dos últimos años del horizonte de proyecciones, 2028 y 2029, se reduzca al 104,6% y al 104,2%, respectivamente. Pero asegura que España no rebajará su deuda por debajo del 104% del PIB en toda la década.

Algo en lo que está de acuerdo la Unión Europea, que ha mostrado su preocupación por este agujero, el cuarto más elevado de los Veintisiete con un 107,7%, tan solo superado por Grecia (161,9%), Italia (137,3%) y Francia (110,6%). El límite del Pacto de Estabilidad y Crecimiento fija esta referencia en el 60% del PIB.

Sin embargo, el Gobierno insiste en que el déficit sí que bajara del 3% en 2024. Durante el pasado año, España redujo déficity deuda de manera paulatina, ya que en 2022 alcanzó el 4,7% y el 111,6% respectivamente. En cuanto al gasto público, Eurostat certifica que descendió levemente desde el 47,4% a finales de 2022 hasta el 46.4 en 2023, mientras los ingresos experimentaron una ligera alza desde el 42,6% al 42,8%.

En todo caso, España no estará sola en la lista negra de países expedientados ya que hasta once países pueden quedar en la misma situación. Entre las grandes economías del euro, Italia se lleva la palma con un déficit público del 7,4% mientras Francia llega al 5,5%. Esta vuelta a la austeridad, aunque con normas fiscales renovadas, coincide con el debate sobre de dónde puede extraer la Unión Europea los recursos necesarios para emprender la necesaria transformación tecnológica y digital del territorio comunitario, después de que en las últimas décadas la brecha respecto a EE UU y China se haya acrecentado.

30 ECONOMÍA

## La compraventa de viviendas sube por primera vez en un año

Las transacciones aumentan un 5,8% en febrero tras doce caídas consecutivas

R. L. Vargas. MADRID

Tras un año de caídas, la compraventa de viviendas volvió a subir en febrero. El número de operaciones se incrementó un 5,8%, hasta sumar 52.796 transacciones, según los datos publicados ayer lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La venta de viviendas ha estado deprimida en términos porcentuales durante un año por el efecto base. En 2022, el boom de compraventas que provocó la pandemia del coronavirus en 2020 y 2021 se prolongó hasta el punto de que el año cerró con el segundo mejor registro desde 2007 con 649.494 operaciones. Y aunque 2023 se cerró con una marca más

que notable, 586.913 compraventas –el tercer mejor registro en quince años solo superado por el de 2022–, retrocedió con respecto a la del año anterior en un entorno de subida de tipos de interés y normalización del mercado.

Desde idealista, creen que el incremento de febrero era esperable por ese efecto base. No obstante, y aunque el volumen de operaciones cerradas se aproxima al que se registró en febrero de 2022, «la oferta disponible sigue cayendo con fuerza en los principales mercados, lo que imposibilita un fuerte crecimiento del número de operaciones y hace prever un incremento en las tensiones del mercado que conllevaría un mayor crecimiento de precios», avisa su portavoz, Francisco Iñareta.

Fotocasa también cree que la tónica en los próximos meses será el incremento de ventas. «Durante el primer semestre del año, veremos cómo las entidades bancariasajustansusofertashipotecarias y ofrecen productos atractivos para los compradores de vivienda. Incluso, podremos asistir a una nueva guerra bancaria como la que libraron las entidades cuando los tipos comenzaron la escalada. Esta fórmula permitirá que el sector siga mostrando datos positivos, atravesando una transformación suave y con una tendencia de acomodación, más de medio año después del comienzo de la subida de tipos», según asegura María Matos, portavoz y jefa de Estudios del portal inmobiliario.

«La tendencia bajista en el nú-

mero de compraventas ya se ha empezado a revertir en 2024. El contexto económico y político es más favorable que en 2023, por lo que con el paso de los meses se van a registrar cifras al alza, especialmente en las comunidades menos afectadas por la inflación. Los pequeños ahorradores necesitaban estabilidad para comprar viviendas y perderle el miedo al euríbor», coinciden en destacar desde el Consejo General de los Coapi.

Los expertos auguran que la actividad se mantendrá fuerte todo el ejercicio En el segundo mes del ejercicio, las compraventas de vivienda nueva fueron las que más tiraron del mercado al dispararse un 20,8% interanual y alcanzar las 11.528 operaciones. Por su parte, las transacciones de segunda mano, que concentraron más del 78% del total, se incrementaron en menor medida, un 2,2%, hasta las 41.268 unidades.

Gracias al incremento de febrero, las compraventas de vivienda
acumularon un crecimiento del
1,6% en los dos primeros meses
delejercicio. Las compraventas de
vivienda nueva encadenan una
subida de dos dígitos, del 11,8%,
mientras que la segunda mano
aún sigue en terreno negativo con
una caída que se ha moderado
hasta el 0,7%.

En febrero, la compraventa de viviendas subió en trece comunidades autónomas y cayó en otras cuatro. Los únicos descensos se registraron en Canarias (12%); Baleares (10,3%); Andalucía (1,5%) y Castilla y León (1%). Por el contrario, los mayores aumentos se dieron en Navarra (50,6%); Galicia (38,4%) y Murcia (19,5%).

### La morosidad bancaria es la más alta desde 2022

Alcanza ya el 3,62% y los créditos dudosos ascienden a 42.248 millones

J. de Antonio. MADRID

La morosidad de la banca continúa su lento pero constante camino al alza, tras elevarse en febrero al 3,62%, una centésima por encima de la ratio de enero, acumulando dos meses seguidos de impulso y alcanzando la tasa más alta desde finales de 2022, pese a mantenerse en «niveles bajos», en mínimos desde 2008. El sector financiero redujo el saldo total de créditos pero, al mismo tiempo, crecieron los préstamos impagados. Así lo ha constatado el Banco de España, que con los datos correspondientes al mes de febrero, certifica que los préstamos morosos concedidos en España subieron 144 millones de euros, hasta los 42.248 millones, mientras que la cartera crediticia mermó hasta 1,166 billones, 1.000 millones menos que en el cierre de enero. Si la comparación se realiza con el mes de febrero de 2023, la morosidad

del crédito pasó del 3,55% al 3,62%, aunque el saldo de préstamos dudosos se redujo en casi 350 millones. No se han registrado variaciones en el total de crédito concedido. En febrero, la banca registraba 1,135 billones de euros en préstamos, apenas un millón de euros menos que en enero. Además, se redujo en 33.494 millones en 12 meses.

El supervisor apunta que la morosidad de las entidades de crédito -bancos, cajas y cooperativasanotaron una ratio de dudosos del
3,52%, dos centésimas más que en
enero. Los dudosos aumentaron
en 169 millones en el mes para
totalizar 39.247 millones. Si se
compara con hace un año, el signo
es distinto. La tasa de morosidad
es superior al 3,46% que marcó en
ese momento, a pesar de que el
saldo de impagados desde entonces ha caído 574 millones.

En el caso de los establecimientos financieros de consumo, la tasa de morosidad ascendió al 6,59%, seis centésimas más que en enero, y 55 décimas más que hace un año. Este aumento se explica por la caída de la financiación en el mes, que fue del 1,65%, a pesar de que el saldo de morosos descendió en 24 millones, hasta 2.816.



El crédito moroso aumentó en 144 millones en febrero en un mes



LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZON

#### El callejón del gato



#### \* Madrid no es solo la gran ciudad



El Gobierno madrileño ha impulsado una inversión de 2,6 millones de euros para tres campañas publicitarias de promoción con las que dar a conocer y potenciar el turismo nacional en las Once Villas de Madrid y los municipios de Mad Rural, un proyecto que agrupa las Sierras Norte, Oeste y de Guadarrama y la zona de Las Vegas y la Alcarria madrileña, tesoros de la naturaleza desconocidos por muchos.



Desde un Fórmula 1 de Ferrari o el maillot de Indurain en el Tour de Francia hasta las zapatillas de Usain Bolt con las que consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016

#### Ciudadano M

# Objetos de leyenda en el deporte

#### R. Fdez. MADRID

Una cita obligada. El Patio de Encuentros del Ayuntamiento de Alcobendas acogerá, del 26 de abril al 31 de mayo, la exposición «Leyendas del Deporte», una muestra que incluye unos 200 objetos relacionados con los hitos más importantes de la historia del deporte nacional e internacional, que ha recorrido ya más de 30 ciudades de toda España.

En la exposición, que pertenece al Museo del Deporte, se podrá ver desde un Fórmula 1 de Ferrari, escudería con la que compitió Fernando Alonso, pasando por las tres antorchas olímpicas que han visitado España en toda su historia, el maillot Banesto del Tour de Francia de Miguel Induráin, o las zapatillas de Usain Bolt, con las que consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Jesús Tortosa, concejal delegado de Deportes, expresó su orgullo de «poder ofrecer a todos los habitantes y visitantes de Alcobendas una exposición de estas características, que nunca había visitado nuestra ciudad. Esa mezcla de cultura y deporte hará que mayores y jóvenes puedan disfrutar y aprender algo más de ese legado que los grandes logros del deporte van dejando en nuestra sociedad». Además «supone un refrendo importante para la aspiración que tenemos de convertirnos en Ciudad Europea del Deporte en 2025», concluye. Por su parte, Alfonso Noáin, cofundador y director del Museo del Deporte explica que «la exposición es un espacio para el homenaje, el recuerdo y la exaltación de todo lo que ha hecho del deporte un auténtico fenómeno de masas. Una selección de 200 objetos cuidadosamente seleccionados para explicarnos cómo el ser humano es capaz de superar sus propios límites físicos».

El fútbol y el baloncesto ocupan un lugar destacado en la muestra. Se podrán ver desde objetos pertenecientes a grandes estrellas del deporte rey como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Mbappe o Haaland, hasta la camiseta de Sudáfrica, las botas y el balón de Andrés Iniesta o la camiseta conmemorativa del 40 aniversario del 12-1 de España contra Malta de 1983. Mucho que ver. Y recordar.

#### En foco







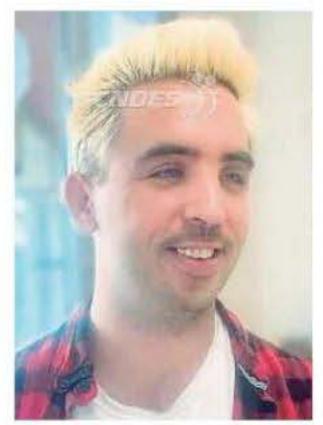



Más de

x.com/byneontelegram
x.com/byneontelegram
x.com/byneontelegram
x.com/byneontelegram
x.com/byneontelegram
x.com/byneontelegram
x.com/byneontelegram

desaparecidos un total de 227 personas fueron vistas por última ve

Un total de 227 personas fueron vistas por última vez en la Comunidad de Madrid el año pasado. Más de la mitad son varones y menores de edad

J. V. Echagüe/C. S. Macías

Responden a los nombres de Montserrat, Theo, Fernando, Ana María, Oleksander, Alberto... La última vez que fueron vistos ocurrió en localidades como Alcorcón, Ciempozuelos, Rivas-Vaciamadrid, también en Madrid capital... A día de hoy, su nombre, descripción y fotografía figuran en la web del Centro Nacional de Desaparecidos (CND) del Ministerio del Interior, con la esperanza de que pronto dejen de engrosar la estadística. Pero lo cierto es que, actualmente, son algunas de las personas que permanecen desaparecidas en nuestra región.

El pasado viernes, el CND presentó las cifras pertenecientes al año pasado en materia de desapariciones. Durante 2023, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recibieron un total de 24.581 denuncias de esta naturaleza en toda España. Con todo, el estudio permite desglosar la cifra por comunidades autónomas. Así, el pasado año, constan en la región de Madrid cerca de 3.300 personas. Afortunadamente, la gran mayoría de ellas resueltas. Sin embargo, de acuerdo a la estadística, quedan «activas» las búsquedas de 227.

Desde el CND recuerdan a LA

RAZÓN que «la investigación de un caso solo se cesa cuando se alcanza su resolución». De ahí que muchas de las desapariciones estén catalogadas como «cesadas». Sin embargo las 227 mencionadas anteriormente se encuentran todavía entre interrogantes.

Así ocurre en casos recientes como el de Alberto R. M., desaparecido en Ciempozuelos el pasado 21 de marzo. De 33 años de edad, la última vez que fue visto llevaba puesta una sudadera negra y un pantalón de chándal de idéntico color. Unos días antes, el 17 de marzo, y en la misma localidad, fue visto por última vez Theo, de 31 años. En su caso, vestía sudadera gris, gorra y vaqueros.

Con todo, otros de los casos llevan décadas activos. Por ejemplo, Carlos R. N., de 23 años, desaparecido el 1 de noviembre de 1995 en Móstoles. Lo mismo ocurre con Montserrat O. O., de 40 años y vista por última vez en Alcorcón el 1 de marzo de 1995.

Por años, de acuerdo a los datos de Interior, hay un total de 87 desaparecidos activos en la región anteriores al 2010. A partir de 2011, las cifras se sitúan por debajo de diez, mientras que, en 2019, se incrementan casi progresivamente: 17, 10, 23, 41... y así hasta llegar a las 227 del 2023.

Según el grupo de edad, el más











MADRID 3

MADRID 3



numeroso es el que va de los 13 a los 17 años: 128 desaparecidos, lo que supone más del cincuenta por ciento. Le sigue el que va de los 36 a los 64 años, con 43 casos; el de 18 a 35, con 36 desapariciones, y el de los mayores de 65, con un total de nueve casos.

Del total de las búsquedas activas, hay más desaparecidos hombres que mujeres: 133 frente a 94. De esta forma, las desapariciones son protagonizadas por varones en casi un 60%.

#### Derecho al olvido

Fuentes del Centro de Desaparecidos afirman a este periódico que cuentan con un sistema de alertas y difusión de la imagen del desaparecido, siguiendo los criterios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que llevan consigo el derecho al olvido de la huella digital. Eso significa que, una vez que el Centro ha registrado que el desaparecido ha sido localizado, automáticamente la imagen desaparece. Esto solo ocurre con las imágenes que distribuyen desde el CND o las de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no las que publican las asociaciones que colaboran y que, apuntan, «van por otro lado». Del mismo modo, disponen de acuerdos para distribuir dichas imágenes en carteles de carretera y otros paneles publicitarios.



#### La clave, los últimos movimientos

Como explican desde el CND, la denuncia deberá ser interpuesta ante la unidad policial más próxima al lugar en el que haya tenido conocimiento de la desaparición. Además, apuntan que ayudará a los investigadores policiales disponer al menos de la siguiente información: nombre, apellidos y fecha de nacimiento de la persona desaparecida; día, hora y lugar en el que se produjo la desaparición o fue vista por última vez; descripción física (estatura, peso, color de pelo y ojos, etc.), y vestimenta (ropa, joyas, gafas u otros elementos) que portaba al desaparecer. Una fotografía reciente será determinante para poder localizarla y emitir los correspondientes carteles.

**56%** 

de las desapariciones activas desde el año pasado afectan a menores de edad

60%

de los casos son protagonizados por varones, frente al 40% de mujeres

87

personas permanecen en paradero desconocido desde antes del año 2010

**128** 

casos registrados en Madrid corresponden al grupo de edad que va de los 13 a los 17 años



Por otro lado, desde el Centro Nacional de Desaparecidos recuerdan que el mito de denunciar pasadas 24 horas «no existe» e inciden en ello: «No es necesario esperar 24 horas para interponer la denuncia».

Por ello, advierten de que, si se encuentra ante un hecho que esté relacionado con la desaparición de un familiar o una persona cercana oun conocido, «no dude en denunciarlo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo antes posible». Y recuerdan que el denunciar los hechos «en el plazo más breve posible desde el conocimiento de la desaparición» permitirá que puedan llevarse a cabo las primeras actuaciones policiales encaminadas a la localización de la persona desaparecida de la manera más efectiva posible. Porque las primeras horas «importan».

Antes de presentar la denuncia, y con el fin de acreditar la desaparición, aconsejan que se efectúe una primera búsqueda en el domicilio o lugar en el que la persona desaparecida fue vista por última vez. De esta forma, se puede determinar que no se encuentra escondida, imposibilitada por haber sufrido una caída, estar herida, o por otras razones, especialmente ante casos de menores de edad y personas mayores.



### Madrid aprueba un Plan de Inspección Urbanística

Las viviendas de uso turístico y el ocio nocturno serán líneas de acción preferentes

Rodrigo Carrasco. MADRID

El Consejo Rector de la Agencia de Actividades del Ayuntamiento ha aprobado el primer Plan de Inspección Urbanística Municipal de la ciudad de Madrid. Se trata de un documento con una vigencia bienal (2024 y 2025) que establece una serie de objetivos y líneas de actuación para el ejercicio de sus competencias en materia de comprobación, inspección, restablecimiento de la legalidad y sancionadora.

La Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid (OLDRUAM), incorporó a la normativa municipal la figura de los Planes de Inspección Urbanística como instrumento destinado a organizar la actividad inspectora del Consistorio en materia de ejecución de obras e implantación y desarrollo de actividades. Dos años después de la aprobación de la OL-DRUAM, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, ha sistematizado las diferentes campañas de inspección de la Agencia de Actividades y las ha ordenado en un único plan.

Entre las acciones que contempla este plan, destacan la comprobación de que las obras y las actividades cuentan con el correspondiente título habilitante y que se ajustan al mismo, así como la denuncia de las actuaciones urbanísticas no amparadas en ese título y la restauración tanto del orden jurídico infringido como de la realidad física alterada, la resolución de los procedimientos de suspensión o anulación de las actividades, y el resarcimiento por los daños causados y la instrucción de los procedimientos sancionadores. El plan incluye un modelo de control destinado a prevenir y minimizar los riesgos de irregularidades mediante la comprobación preventiva.

Los titulares de actividades o locales que estén incluidos en las previsiones del plan podrán solicitar voluntariamente la inspección a través de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU) para el control y la posterior verificación del cumplimiento de la normativa. Fruto de esas inspecciones, y para garantizar el cumplimiento de la legalidad, se podrán acordar medidas tales como el cese de aquellas viviendas turísticas o establecimientos que no dispongan del preceptivo título habilitante para su ejercicio, la pérdida de efectos de la declaración responsable, la suspensión de la licencia o su

Estará vigente hasta 2025 y establece por primera vez una estrategia en materia inspectora

El Plan busca impulsar un modelo de autocontrol que ajuste a cada local la normativa

revocación, medidas que serán compatibles con la imposición de las sanciones que prevé la normativa.

En lo que concierne a la promoción del ocio seguro en locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, preferentemente en Zonas de Protección Acústica Especial, se informará a los titulares de los establecimientos de los requisitos y elementos que serán inspeccionados y se fijará un día para la práctica de la inspección.

En el marco del nuevo Plan de Inspección Urbanística Municipal se contempla la creación de una aplicación informática y de gestión que ofrezca información actualizada de la normativa vigente y permita realizar una preinspección a través de un simulador o facilitar cualquier documentación requerida por el Ayuntamiento. 4 MADRID

Martes. 23 de abril de 2024 • LA RAZÓN



El Arco de la Victoria de Moncloa ha sufrido un progresivo deterioro en las últimas décadas

## El Ayuntamiento, instado por un juzgado a proteger el Arco de Moncloa

Apela a su «deber legal» de «adoptar medidas para su conservación», aunque ya hay un plan para 2025

#### Andrés Bartolomé. MADRID

El Ayuntamiento de Madrid acaba de ser apercibido judicialmente para reclamar a la propiedad del Arco de la Victoria de Moncloa «realizar las obras y adoptar las medidas necesarias para su adecuada conservación y ornato», aunque, con posterioridad a la demanda, el consistorio y la Universidad Complutense -titular del monumento-firmaron un convenio a finales de octubre de 2023 por el que la Administración local se compromete a gestionar y a mantener el edificio en los próximos 25 años, con trabajos por valor de 1,1 millones a comenzar en 2025.

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica interpu-

so un recurso contencioso-administrativo por el mal estado de la también llamada «Puerta de la Moncloa», y aseguró a este diario que «no lo retiraremos hasta que esté hecho», en referencia a la promesa de restauración del conjunto, que es la tarjeta de visita a la entrada de la capital por la A-6. «Lleva 30 años en un estado vergonzoso», afirmó su presidente, Javier Campal, que se congratula del desenlace después de las acciones judiciales y administrativas emprendidas. La entidad documentó el estado de declive general al dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que determinara la «posible relevancia penal» por la «ruina» del edificio.

Ahora, y según una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se insta al consistorio a que «ordene asimismo la limpieza del espacio público correspondiente a la concreta ubicación del monumento».

Este fallo llega después de que el Ayuntamiento confirmara un convenio con el Consorcio Urbanístico de la Universidad Complutense para acometer su restauración y analizar los eventuales usos. Una de las posibilidades sería dedicarlo, «al menos en parte, a actividades de carácter cultural», según fuentes municipales.

El Arco conmemora la victoria del Ejército sublevado en la Guerra Civil durante la batalla de Madrid, y forma parte de un conjunto que es Bien de Interés Cultural (BIC). A raíz de las obras de ampliación del intercambiador de transportes de Moncloa, la Complutense firmó en 2006 un convenio con el Consorcio Regional de Transportes –a quien se cedió el subsuelo de la parcela para construir el intercambiador–, que se ha ocupado del mantenimiento y que, en noviembre realizó obras

«La mera omisión del deber de limpieza y mantenimiento ha provocado» su «lamentable estado» menores en su superficie para reparar el pavimento.

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica se dirigió al Ayuntamiento de Madrid «para que se requiera a la propiedad» con el fin de acometer las obras que detuvieran su «progresivo deterioro». La asociación denunciaba el «lamentable estado del monumento, máxime cuando consta» su carácter de «elemento singular con nivel de protección I Histórico-Artístico en el Catálogo de Bienes Inmuebles protegidos del Plan General de Ordenación Urbana».

La sentencia recuerda estos pasos y afirma que «en el expediente administrativo consta debidamente acreditado que por la propiedad del monumento se ha incumplido el deber de conservarlo en adecuadas condiciones de salubridad y ornato, llegando esta omisión del deber básico de limpieza y mantenimiento a deteriorar considerablemente el estado de conservación del conjunto». Asimismo, que «consta acreditado el igualmente lamentable estado de conservación que presenta el interior del monumento de referencia». Y que «ha sido la mera omisión del deber de limpieza y mantenimiento [...] lo que ha provocado el lamentable estado en el que actualmente se encuentra». Según el fallo, «esta mínima y esencial actuación no ha sido requerida al propietario por el Ayuntamiento demandado, incumpliendo así su deber legal».

#### Paseo por Madrid

#### Les importamos un pito



Pedro Blasco

os MIR, esos doctores que quieren ser especialistas, no quieren ser médicos/as de Primaria, la base de la Sanidad. Rápidamente, la presidenta Ayuso ha cargado contra el Gobierno central diciendo una verdad y es que Madrid ha cumplido. No nos engañemos. El problema está enquistado también en Madrid y desde hace 50 años. La Comunidad atiende a 340.000 usuarios al día en 430 centros de salud y consultorios de la región. Los sanitarios realizan 84 millones de actos, 25 de Medicina de Familia, 16 a Enfermería, y casi 4 de Pediatría. Si tú, si usted, cree que la carga de trabajo que soportan estos profesionales es la adecuada no siga levendo.

Tenemos una Sanidad en España sensacional gobernada por unos incompetentes, 
por la derecha y por la izquierda. Ni esta ministra, sectaria de 
nacimiento, ni nuestra presidenta, por objetivos electorales, van a solucionar el problema de la Primaria y el resto de 
especialidades. Dos minutos 
por paciente no dan para encontrar el principio de un cáncer u otra dolencia poco transparente.

El sueldo y la carrera profesional que han montado estos políticos, y los que vengan, no es precisamente para animar a un profesional y por eso no quieren ir a la Primaria. Y razones parecidas atacan el resto de especialistas que parten su tiempo entre la pública, y la privada, lo que les resta eficacia. Y a los que mandan tú, usted y yo no le importamos un pito. Sólo «trabajan» para ganar elecciones, no por nosotros. Si quisieran arreglar nuestra Sanidad hablarían, pactarían, cederían y destinarían el dinero necesario para mejorar la situación de nuestros buenos sanitarios (y no derrocharían) para que vivamos sin sobresaltos por los tiempos de espera o las prisas de los doctores/as.

MADRID 5

#### C. Sánchez. MADRID

Ayer, la capital se vestía de gala para acoger la noche de los Laureus, los premios conocidos como los «Oscar del deporte». De hecho, el encargado de hacer de maestro de ceremonias fue el actor de Hollywood Andy García. Además de él, la alfombra roja desplegada sobre el asfalto de Cibeles acogió a multitud de estrellas, como embajadores de la Academia Laureus de la talla del plusmarquista Usain Bolt, la gimnasta Nadia Comanecio la leyenda del deporte americano Tom Brady.

Pero los auténticos protagonistas de la gala eran los nominados. La futbolista Aitana Bonmatí y la selección femenina de fútbol fueron los grandes protagonistas del deporte español en la Gala de los Premios Laureus 2024 y que reconoció a la catalana y a la campeona del mundo como los mejores en sus respectivas categorías. Sin embargo, la tercera opción a un «Oscar del Deporte», la delantera Salma Paralluelo, fue superada por el centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham. En la máxima categoría masculina, el tenista Novak Djokovic se llevó el

# El deporte español brilla en los Laureus de Cibeles

La Selección femenina de fútbol, Aitana Bonmatí y la Fundación Rafa Nadal fueron premiados junto a Djokovic o Bellingham

galardón a Deportista del año, igualando a Federer con un total de cinco estatuillas.

Por su parte, la centrocampista del FC Barcelona y de la selección estaba nominada por primera vez para un Premio Laureus y confirmó su favoritismo después de un 2023 repleto de éxitos individuales y colectivos ya que a su título de campeona del mundo con la «Roja» añadió su segunda Liga de Campeones con el FC Barcelona, el Balón de Oro, el The Best, el premio a la Mejor Jugadora UEFA y los reconocimientos de «MVP» tanto del Mundial como de la Champions. La de Sant Pere de Ribes se convirtió en la primera deportista española en ganar un Laureus y tras superar en la votación a rivales de mucha entidad como la jamaicana Sherica Jackson, campeona del mundo de los 200 metros, la keniata Faith Kipyegon, primera mujer en ganar el doblete de 1.500 y 5.000 metros en los Mundiales, la estadounidense Sha'Carri Richardson, oro mundial en 100 metros y el relevo 4x100, la tenista

polaca Iga Swiatek, actual número uno del mundo y campeona de Roland Garros, y la esquiadora estadounidense Mikkaela Shiffrin, que se convirtió en la líder de todos los tiempos en victorias de la Copa del Mundo de Esquí Alpino. «El año pasado fue increíble para mí y mis compañeras, tanto de mi club como de la selección. Estoy aquí por lo colectivo, así que graciasa mis compañeras que me han ayudado mucho», señaló la jugadora catalana, que recibió el trofeo de manos de dos leyendas como el exatleta jamaicano Usain Bolt y de la exesquiadora estadounidense Lindsey Vonn.

El otro Laureus al deporte español de la noche en Madrid fue en la categoría de Mejor Equipo donde la selección femenina de fútbol rompió otra barrera al ser el primer equipo femenino en hacerse con este reconocimiento. El combinado nacional, que hizo historia el pasado verano con la conquista de su primer Mundial, superó a rivales como el Manchester City, que conquistó su primera Liga de Campeones y el triplete, otras dos campeonas del mundo como las selecciones masculinas alemana de baloncesto y sudafricana de rugby, el equipo de Europa de la Ryder Cup, que recuperó el trofeo con el español Jon Rahm en sus filas, y el equipo Red Bull. En cambio, la joven delantera Salma Paralluelo, nominada a la Mejor Revelación del 2023 después de conseguir en Australia y Nueva Zelanda con la selección su tercer Mundial tras los logrados con la Sub-18 y la Sub-20, a lo que añadió también su primera Liga de Campeones con el FC Barcelona, no pudo con el centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham.

El madridista se llevó el trofeo por delante también de la delantera colombiana del Real Madrid Linda Caicedo, la tenista estadounidense Coco Gauff, campeona del US Open, el nadador chino Qin Haiyang, ganador de tres oros en los Mundiales de Fukuoka (Japón), y el atleta británico Josh Kerr, capaz de arrebatarle el oro mundialen los 1.500 metros al noruego Jakob Ingebrigtsen. Además, el Premio Laureus Sport for Good, que reconoce proyectos que impulsan el deporte en comunidades menos favorecidos, fue para la Fundación Rafa Nadal, que usa el deporte y la educación para empoderar a más de 1.000 jóvenes vulnerables en España y la India.



Isabel Díaz Ayuso, junto al jugador del Real Madrid Jude Bellingham, premiado ayer

#### Estrellas del deporte, y de Hollywood

El actor estadounidense Andy García ejerció de anfitrión de la gala en el Palacio de Cibeles de Madrid. De este modo, García, protagonista de películas como «El Padrino III» o «Los Intocables de Elliot Ness» o la saga de «Ocean's», tomaba el relevo de otros actores que han sido los conductores de esta gala como el estadounidense Bill Murray o los británicos **Hugh Grant y Benedict** Cumberbatch. «El deporte siempre ha desempeñado un rol importante en mi vida. Antes de que pensara en convertirme en actor, quería ser atleta. Es un gran placer y honor presentar estos galardones tan especiales este año, en la hermosa ciudad de Madrid», señaló Andy García, quien se reconoce como fan del deporte y en especial del golf.

6 MADRID Martes. 23 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Madrileñear

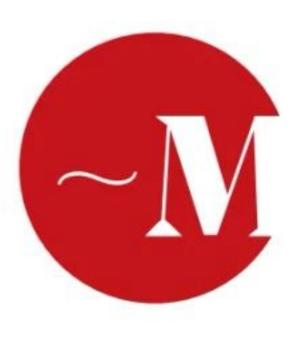

#### Mercados Renacimiento en San Sebastián de los Reyes

En el municipio de San Sebastián de los Reyes, al norte de la Comunidad de Madrid, se celebrará del 26 al 28 de abril la Feria Renacentista. El objetivo es homenajear la fundación de la ciudad en 1492. Además de un mercado renacentista, habrá animaciones teatrales, música, pasacalles, exposiciones, talleres de oficios antiguos, así como espectáculos nocturnos. Lo organiza la empresa La Fragua de Vulcano.

#### Conciertos Luna Ki llega a la sala La Riviera

El jueves 25 de abril a las 21:00 hay cita en la sala La Riviera para el concierto de Luna Ki (1999), una fuerza artística que está creando el sonido de una nueva generación. Tras el lanzamiento de su hit «Septiembre» en 2019 -incluido en su primer EP «Unknown 2034», que ya supera los 17 millones en plataformas-, Luna se posicionó como uno de los artistas a tener en cuenta en el panorama nacional. Su álbum debut, «CL34N», huye de las etiquetas y fusiona estilos.

### Conferencias

en la Fundación Juan March, en la primera conferencia del ciclo «Un siglo de expediciones científicas españolas», el astrónomo y director del Observatorio Astronómico Nacional Rafael Bachiller tratará la figura de Jorge Juan, uno de los máximos exponentes de la historia de la ciencia en la España ilustrada, y su participación en la expedición geodésica francesa al Virreinato del Perú para zanjar el debate sobre la forma de la Tierra.

Opera Conciertos

### Los maestros cantores de Núremberg

Dónde: Teatro Real (Plaza de Isabel II) Cuándo: del 24 de abril al 25 de mayo



S. C. MADRID

Desde el 24 de abril y hasta el 25 de mayo, en el Teatro Real se podrá ver la ópera «Los maestros cantores de Núremberg». Esta producción supone un acontecimiento musical tras 22 años desde su última representación en el Teatro Real, a la vez que supone todo un tour de force para artistas, equipos técnicos y personal, debido a su exigencia en todos los niveles.

Pablo Heras-Casado estará bajo la batuta de esta producción, tras todos los Wagners que ya lleva dirigidos en el Real y junto a grandes voces como Gerald Finley y Jongmin Park.

Esta ópera trata temas como la tradición versus la innovación, la lucha por la libertad creativa y la importancia del amor verdadero y la honestidad. También tiene una dimensión política, ya que se ambienta en una época en la que la unidad nacional alemana era un tema candente y se utilizaba la cultura y la música para promoverla.

La partitura de la única comedia de Wagner ocupamás de 800 páginas-frente a las menos de 600 de «Parsifal»-ysupapelprotagonista-elzapatero Hans Sachs-tieneun texto equivalente al de los tres Wotan de «El anillo del nibelungo» juntos. La clave que explica estas cifras radica en su estilo, en el predominio de los tiempos rápidos y en el carácter conversacional de su escritura vocal.

#### Teatro «La Celestina» en el Reina Victoria

La adaptación de «La Celestina» de Eduardo Galán ya puede verse en el Teatro Reina Victoria desde el pasado 18 de abril. Disponible de martes a viernes a las 20:00, sábados a las 20:30 y domingos a las 18:00. Anabel Alonso protagoniza esta sorprendente adaptación de Eduardo Galán, bajo la dirección del aclamado director Antonio C. Guijosa, donde es el personaje de Celestina quién va narrando los hechos a Pleberio.

#### Música El Coro y Orquesta de la Comunidad de Madrid

La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (Orcam) recala en el Auditorio Nacional de Música el jueves 25 de abril a las 19:30, como parte del Ciclo Sinfónico-Coral. Será con «La Missa in tempore belli» (1796) de Haydn, que fue compuesta en el fragor de las guerras revolucionarias francesas. Y con la «Sinfonía nº2 en mi menor» de S. Rachmaninoff compuesta en 1908 y estrenada entonces con enorme éxito en la ciudad de San Petersburgo.

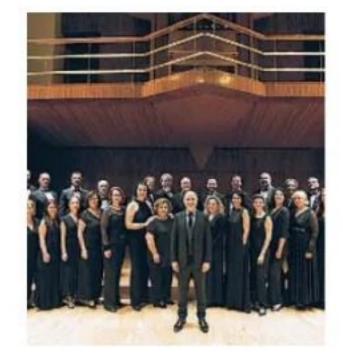

### Ciclo sobre expediciones científicas españolas El martes 23 de abril a las 18:30

#### Exposiciones Libros singulares del Museo de Antropología

Para conmemorar el Día del Libro, el Museo Nacional de Antropología propone una visita: un viaje multicultural para descubrir el arte de los tatuajes. Tendrá lugar el martes 23 de abril a las 12:00 y a las 17:00. Se pasará desde la Biblioteca para ver la práctica del tatuaje en Oceanía, el almacén de las colecciones africanas para conocer los casos del Golfo de Guinea, y finalizará con historias de tatuajes asiáticos.

#### Conciertos Un homenaje al cantante Pau Donés

El sábado 27 de abril llega a la sala La Riviera de Madrid el concierto homenaje a Pau Donés. Pasados tres años de la partida del cantante, guitarrista y vocalista de «Jarabe de Palo». desde Tronco Records, la discográfica independiente fundada por él y gestionada ahora por su familia, han puesto en marcha la Gira Tributo 2024, como recuerdo a la figura de Pau. Se escucharán sus temas más conocidos en directo tocados por su banda.

#### Actividades Dos eventos por el Día del Libro

En Moratalaz tendrá lugar del 26 al 28 de abril la IV Feria del Libro y la Cultura, situada en la zona anexa al aparcamiento de superficie entre las calles del Camino de los Vinateros y Marroquina, en la plaza Manuel de la Quintana. Mientras, el distrito de Latina contará con su veterana VII Feria del Libro los mismos días, y se instalará en el recinto ferial del parque de Aluche, con programación especial de títeres y cuentacuentos.

# MAESTROS JAMONEROS



medallas de oro en IFFA Frankfurt, la feria de alimentación más importante del mundo Premio gastronómico del Real Instituto Alfonso XIII



# SÓLO CALIDAD SUPREMA



# LOTE N°20:

Jamón de Bellota 100% Ibérico "Pata Negra" 7,5 kg aprox.

EXCELENTE ANADA. CURACIÓN MÍNIMA 36 MESES APROX.



# LOTE Nº8:

Jamón de Bellota Ibérico - 75% Raza Ibérica 7,5 kg aprox. EXCELENTE ANADA, CURACIÓN MÍNIMA 36 MESES APROX.



# LOTE N°5:

Jamón de Cebo de Campo Ibérico 50% Raza Ibérica - 7,5 kg aprox. MAGNIFICA CURACIÓN



LOTE N°21:

Paleta de Bellota 100% Ibérica "Pata Negra" 5 kg aprox.

CURACIÓN MÍNIMA 24 MESES APROX.



LOTE N°3:

Paleta de Bellota Ibérica - 75% Raza Ibérica 5 kg aprox.

CURACIÓN MÍNIMA 24 MESES APROX.



LOTE N°55:

Paleta de Cebo de Campo Ibérica 50% Raza Ibérica - 5 kg aprox. CURACIÓN MÍNIMA 24 MESES APROX.

# AHORA EDICIÓN ESPECIAL LONCHEADO



PVP web 267€ 239€



PVP web 208€ 187€



PVP web 136€ 122€

# LOTE N°22:

PIEZA ENTERA LONCHEADA A CUCHILLO Paleta de Bellota 100% Ibérica "Pata Negra"

- 15 bandejas de 100 g cortadas a cuchillo
- 1 bolsa de 100 g de tacos
- Huesos cortados, envasados al vacio

# LOTE N°33:

PIEZA ENTERA LONCHEADA A CUCHILLO Paleta de Bellota Ibérica - 75% Raza Ibérica

- 15 bandejas de 100 g cortadas a cuchillo
- 1 bolsa de 100 g de tacos
- Huesos cortados, envasados al vacio

# LOTE N°51:

PIEZA ENTERA LONCHEADA A MÁQUINA Paleta de Cebo de Campo Ibérica 50% Raza Ibérica "Cinco Soles"

- 16 bandejas de 100 g
- Huesos cortados, envasados al vacio

# Directamente de fábrica a su casa. Envío en 24/48 horas.

Particulares, empresas: disponemos de lotes regalo.

USTED ELIGE

BELLOTA 100% RAZA IBÉRICA 75% RAZA IBÉRICA

CEBO DE CAMPO 50% RAZA IBÉRICA

# **INFORMACIÓN Y PEDIDOS:**

# 923 39 07 05

Todos los días de 10:00 a 21:00h incluso festivos



Frades de la Sierra (Salamanca)

Código descuento compra online: RZ23 WWW.MAESTROSJAMONEROS.COM

\*ENVIOS GRATIS.

Península en pedidos superiores a 50€ (24/48 h.), Baleares y Canarias en pedidos superiores a 150€ (9 días).

# MADRID VIVR

Martes 23.04.2024

# Gastronomía

# Un brunch que sabe a primavera y a lo mejor de Francia

Este desayuno tardío o comida temprana nació en Inglaterra

El de Lafayette, es de los pocos franceses que puede reseñarse en Madrid



Andrés Sánchez Magro. MADRID

Hay corrientes que nacieron como modas pero han sido acogidas con tanto entusiasmo que se han convertido en verdaderas costumbres. Así ha pasado con las hamburguesas gourmet, las buenas pizzas (las de verdad), el pan artesano (el bueno-bueno, no las masas madre de pacotilla) o la repostería con mayúsculas. Una de esas tendencias que llegaron a nuestro país y no pocos han adoptado como arraigado hábito dominical es el brunch. Este desayuno tardío o comida temprana (según como lo mire el estómago en cuestión) nació en Inglaterra en los domicilios de las clases pudientes a finales del siglo XIX. Como lo habitual era que el domingo el servicio pudiera disfrutar de su día de descanso, los criados dejaban preparado un bufé frío para que sus refinados patronos, nada dados a prodigarse por las cocinas, pudieran comer a lo largo de todo el día sin tener que emplear sus manos para algo más que para servirse. Años después, soñando quizá con esas fortunas y rituales tan propios de las novelas de George R. Sims o John Galsworthy, nos hemos rendido al brunch.

Como este, su humilde escribiente, tiene siempre un punto contestatario, no trae a colación hasta su columna un brunch inglés, sino galo de pura cepa y cuyo promulgador es el restaurante Lafayette. Este espacio se ha convertido, por méritos propios, en uno de los pocos franceses que merecen reseñarse en el circuito culinario de la capital. Y además, para alborozo de los entusiastas del desayuno perezoso, cuentan con un nuevo brunch que se ofrece los domingos de 11.30 a 13.30 horas y previa reserva. ¿Algo reseñable? Lo primero, desde luego, su precio. Porque por solo 35 euros por persona, el desembolso está totalmente amortizado tanto por calidad (sobre todo) como por cantidad (que también tiene su aquel).

# Tres pasos

Se compone de tres pasos. Para empezar, una potente selección de entrantes: gazpacho de remolacha con virutas de queso Comté, un croissant relleno de salmón ahumado y aguacate con aliño de mostaza, una brocheta de piña y frambuesa con menta y chocolate, un bol de yogur con fresas en almíbar y una selección de quesos galos. A continuación, toca elegir entre un plato principal, a saber: unos ricos huevos benedict, con su salsa holandesa; una crepe de ratatouille, el pisto a la francesa; la hamburguesa Lafayette, para morder sin parar, o un Croque Monsieur con confit de pato trufado (este plato, con un razonable suplemento de ocho euros). Para ponerle un broche dulce al brunch, se escoge entre dos postres: una minimilhojas de créme brûlée o un minisablé de limón con tejas de merengue. El brunch de Lafayette incluye café o infusión y zumo de naranja natural. La verdad es que tanto el fundador Sébastien Leparoux como su chef, Gustavo Valbuena, han sabido salvaguardar el espíritu fundacional y clásico del establecimiento y darle un necesario toque de modernidad para llegar a nuevos públicos. Y con buena mano.



Los huevos benedict son su elección para el plato principal

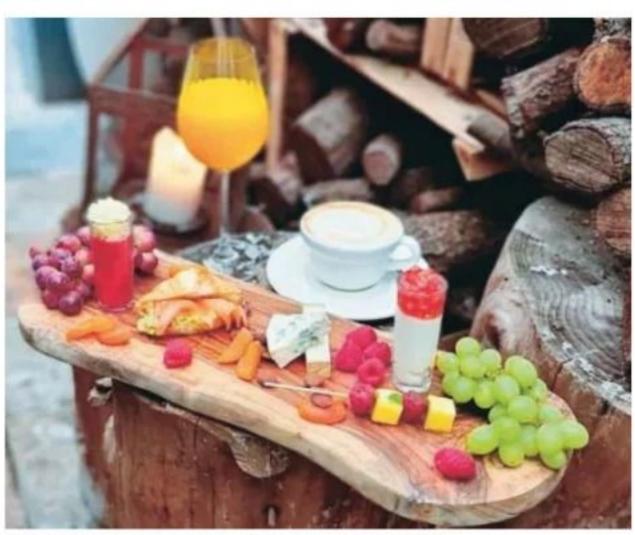

Los quesos galos no podían faltar en su propuesta



El primero de los pasos es una potente selección de entrantes

# Vinos de barra

# La Rioja de verdad

# Andrés S. Magro

Todos los caminos conducen a Rioja. Después de todos los volcanes que se abren en el mapa de elaboración del vino, siempre hay estación de vuelta hacia nuestro yacimiento fundacional del tinto como es Haro. Los finales del Siglo XIX y toda la travesía del XX no han hecho otra cosa que ratificar que aquel territorio no solo tiene componente emocional sino verdades enológicas indiscutibles. En definitiva, lo que siempre se llamó la tierra del tinto fino, o esa capacidad para endulzar ejemplares de manera directa, y lo que hoy se valora singularmente como frescura.

En el frontispicio de las casas que cuentan esa historia está Martínez Lacuesta. Cuatro generaciones bajo la misma voluntad de afinar vino, y apostar por el tiempo de botella para que resplandezca después de la crianza la magnífica fruta de un campo privilegiado. Hinia 2012 es resultado de esa determinación, pues tras el largo tiempo de su embotellado previo y tres años de crianza, todo responde a un vino de volumen y acidez muy equilibrada, y de evocaciones a lo mejor del tempranillo festoneado por algo de graciano y mazuelo.

El nombre del vino alude a las conchas fósiles del suelo del viñedo. Lo que es un can-

> to a que todo el largo trabajo de bodega y de permanencia, en tinas, barrica de la casa, o botella, no ocultan la gracia y el misterio del paisaje.



Bodega: Martínez Lacuesta Vino: Hinia 2012 D.O.C.a: Rioja Precio: 21 euros www.matinezlacuesta.com

ECONOMÍA 31 LA RAZON • Martes, 23 de abril de 2024



Makro ganó 14,6 millones el año pasado tras facturar 1.642

# Frutas, lácteos y algún aceite bajan ya de precio

La cadena mayorista Makro observa ya una cierta relajación de la inflación

# R. L. Vargas. MADRID

Makro cerró el pasado mes de septiembre un año fiscal marcado por ventas récord y mejora de su resultado neto. La compañía de distribución mayorista para hostelería facturó 1.642 millones de euros, un 12% más con respecto a su anterior ejercicio fiscal, con un incremento del 15% en sus ventas a clientes Horeca -hostelería-. Sus resultados netos alcanzaron los 14,6 millones de euros, mejorando en 5,4 millones de euros los previos.

David Martínez Fontano, consejero delegado de la compañía en España, explicó que el crecimiento de su facturación se debió tanto al incremento de los volúmenes de ventas como a la inflación, si bien precisó respecto a los precios que no trasladaron todos los costes al precio final. A pesar de que este movimiento implica un sacrificio de márgenes, Makro logró mejorar su rendimiento com-

pensándolo con una intensa política de contención de costes, según explicó el directivo.

Makro cree que la inflación va a marcar menos su andadura este ejercicio ya que, como aseguró su consejero delegado, en algunas categorías ya hay deflación. «Estamos contentos de cómo va el ejercicio y creemos que vamos a lograr los objetivos. Estamos creciendo más en volumen que el año pasado, aunque menos en valor. Frutas y verduras, algunos lácteos y algunos aceites ya están a precios menores que el año pasado, por lo que hay menos crecimiento en valor», según aseguró Martínez Fontano.

El directivo de Makro destacó el turismo y el incremento de población como fuentes de su optimismo de cara al presente ejercicio. Así, precisó que el incremento de casi tres millones de habitantes en los últimos cinco años, así como los grandes datos del turismo, están contribuyendo a que el cliente «nos esté dando más alegrías de las que esperábamos».

En cuanto al debate sobre los surtidos, las marcas propias de Makro crecieron más, pero no representan la mayor parte de sus ventas. Suponen el 36% tras crecer un 24%, hasta los 594 millones de euros.

# LARAZON

# **Financieros Societarios Agrupados**

# INICIATIVA URBANISTICA DE LA UNIDAD DE EJECUCION N.º 9 "TUBO FABREGA" DE CIEMPOZUELOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.e) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid, y considerando que concurren los requisitos legales de aplicación, se hace público que por parte de la entidad "INMOBILIARIA EGIDO, SL.", se va a proceder

a formalizar ante el Ayuntamiento de Ciempozuelos la pertinente Iniciativa Urbanistica para la ejecución de la UNIDAD DE EJECUCIÓN N.º 9 "Tubo Fábrega", del Plan General de Ordenación Urbana de Ciempozuelos, mediante el sistema de compensación.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, a 16 de abril de 2024.-"El Promotor".

# ARRENDAMIENTOS COSLADA, S.A.

### (ARCOSA)

Convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad Arrendamientos Coslada, S.A., para el próximo día 25 de junio del presente año, a las 10:30 horas, en el domicilio social Alcalá, número 85, 3ºDcha. de Madrid, en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar, el día 26 de junio del año en curso, a las 10:30 horas, según acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de marzo de 2024.

### El orden del día a tratar es el siguiente:

- 1.- Lectura y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2023. Aprobación de la gestión social.
- Propuesta y distribución del resultado del Ejercicio 2023.
- Modificación del Consejo de Administración.
- 4.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 15 de abril de 2024

La Presidenta del Consejo de Administración Doña Mº Rosa Gárate Murillo.

### IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL, SICAV

El Consejo de Administración tiene el honor de convocar a los Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el 8 de mayo de 2024 a las 12 horas en el domicilio social, con el siguiente orden del día:

- Informe del Consejo de Administración y del auditor
- Aprobación de las cuentas anuales elaboradas el 31
- Asignación de resultados
- Aprobación de la gestión de los Consejeros.

de los votos emitidos por los Accionistas presentes o re-

Si desea ejercer su derecho de voto para esta Junta Ge neral Ordinaria, póngase en contacto con domiciliation@

El folleto, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los últimos informes financieros se podrán obtener gratuitamente en el domicilio social de la Sociedad, así como en Ibercaja Gestión, SGIIC SA, Ps.

Boulevard Royal L—2449 Luxembourg R.C.S. Luxemburgo B 219552

- diciembre 2023
- Nombramiento del auditor autorizado
- Se informa a los accionistas que la Junta no tiene necesidad de guórum para poder deliberar válidamente, Las resoluciones, para ser válidas, deberán reunir la mayoría

Constitución 4, 6º, 50.008 Zaragoza.

# APARCAMIENTOS Y ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.

Convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad Aparcamientos y Estaciones de Servicio, S.A., para el próximo día 25 de junio del presente año, a las 11 horas, en el domicilio social Avda. de José Gárate, número 2, de Coslada, en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar, el día 26 de junio del año en curso, a las 11 horas, según acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de marzo de 2024.

# El orden del día a tratar es el siguiente:

- 1º.- Lectura y aprobación en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2023. Aprobación de la gestión social.
- 2º.- Propuesta y distribución del resultado del ejercicio 2023.
- 3º.- Modificación del Consejo de Administración.
- 4º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
- 5º.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 15 de abril de 2024.

La Presidenta del Consejo de Administración, Doña María Rosa Gárate Murillo.

# NUOVA TRANS CUATRO, S.L.

Anuncio de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios a Junta General Ordinaria el próximo 10 de junio de 2024, a las 10:30h, en Santa Perpetua de Mogoda, Sector C, calle D, Nave 7 (Locales CIMALSA). poligono Cim del Valles, 08130, de la provincia de Barcelona, para tratar del siguiente

# Orden del Día:

- 1º.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Aplicación de Resultados y Gestión del Organo de Administración correspondiente al ejercicio 2023.
- 2º. Reducción de capital social mediante adquisición de participaciones propias, autorización del Consejo de Administración para la adquisición de participaciones propias en ejecución de dicho
- 3º. Propuesta de creación de página web de la sociedad conforme a lo establecido en el artículo 11 bis de la ley de Sociedades de Capital (LSC) y consecuente modificación del artículo 11, de los Estatutos Sociales, adaptándolos a lo preceptuado en el artículo 173 de la LSC, siendo únicamente preciso su publicación en la página web corporativa concretada en la siguiente dirección URL https://www.anuncioslegales.es/nuovatranscuatro
- 4º. Delegación de facultades en los administradores para la modificación, supresión o traslado de la página web corporativa y demás trámites notariales y registrales, incluidos los de modificación y subsanación, en su caso.
- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, 272, y 287 de la LSC, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe justificativo

# Barcelona, a 16 de abril de 2024-.

El Presidente del Consejo, D. Jordi Campmany Guillot.

# Credits and Partners Española, Sociedad Anónima CONVOCATORIAS DE JUNTAS

Los Administradores solidarios de la compañía convocan a los Sres. accionistas a celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en San Feliu de Llobregat (Barcelona), calle Laurea Miró, 392, el próximo día 24 de mayo de 2024, a las 10.00 horas (ordinaria) y a las 11.00 horas (extraordinaria), en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora y ugar del siguiente dia 25 de mayo, de acuerdo con el siguiente

# JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de la Administración social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas de Credits and Partners Española, S.A. informados por el Auditor de Cuentas de la compañía, así como de la aplicación del resultado y de la gestión social correspondiente al ejercicio social 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión

consolidado de "CREDITS AND PARTNERS ESPAÑOLA, Sociedad Anónima" y de sus participadas, "DALLANT, Sociedad Anónima", "CITRICOS DE MURCIA, Sociedad Anónima" unipersonal, "MOLEVA, Sociedad Anónima" unipersonal, DALLANT MAGHREB, SARL, DALLANT MIDDLE EAST, Ltd. Co correspondiente al ejercicio social del año 2023, informadas por el Auditor de Cuentas del Grupo

Cuarto. - Ruegos y preguntas.

Quinto. - Aprobación del acta de acuerdo con el artículo 202.2 de la LSC.

# JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información de la oferta de venta de acciones de los socios DR. RAINER WILD HOLDING Gmbh y HP WILD HOLDING AG y de las condiciones de cada operación. Ratificación, en su caso, por la Junta de la decisión que pueda adoptar la Administración social.

Segundo. - Ruegos y preguntas. A) Derecho de Asistencia y Representación

Podrán asistir a la Junta los accionistas que cumplan con los requisitos legales y estatutarios

(art.11 bis). La asistencia podrá ser:

- Personal. Por vía de delegación de voto.
- Por representación conferida al Presidente de la Junta por medio de comunicación a distancia.
- Por vía telemática previa petición del accionista a la sociedad que quiere asistir por este medio, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta. En este caso las intervenciones y propuestas de acuerdo de los que deseen asistir por este sistema deberán remitirse a la sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta.

# B) Derecho de Información

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos objeto del segundo y tercer punto del orden del día de la Junta Ordinaria que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, además de los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas y del Informe de gestión del grupo consolidado.

Ceutí a 22 de abril de 2024 Jaime Pérez Arranz, Administrador solidario Juan Puig Pérez, Administrador solidario 32 ECONOMÍA

Martes. 23 de abril de 2024 • LA RAZÓN



La cerradura inteligente se puede manejar manualmente o a distancia

# Mayor seguridad y control de acceso con esta alarma con cerradura inteligente

Securitas Direct añade a su portfolio de productos este nuevo dispositivo con el que reforzar la seguridad de la puerta principal

# Alfonso C. MADRID

Hoy en día, el riesgo de que entren a robar en cualquier casa sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos de nuestro país. Así lo apunta el Observatorio Securitas Direct en su último informe, «La seguridad en los hogares españoles», que desvela que al 93% de los españoles les preocupa la seguridad del hogar, siendo los robos la principal causa de esta preocupación en el 71% de los casos.

No es de extrañar, por tanto, que muchos de nosotros recurramos a sistemas de seguridad privada para reforzar la seguridad de nuestros hogares. De hecho, un 84% de la población afirma contar con una o más medidas frente a posibles incursiones, siendo la puerta blindada la más habitual. No obstante, un dato revelador es el incremento de la instalación de sistemas de alarma conectados a una Central Receptora de Alarmas (CRA), que, de acuerdo con el informe de la compañía, ha crecido en cinco puntos porcentuales respecto al de 2023.



La cerradura inteligente se puede manejar manualmente o a distancia

En esta necesidad de protección, hay un factor clave a tener en cuenta, y es que el 80% de las intrusiones se producen por la puerta. Este punto es especialmente relevante si además tenemos en cuenta que, de acuerdo con la Unión de Cerrajeros de Seguridad (UCES), un 80% de las cerraduras del país se han quedado obsoletas ante el avance de la tecnología, quedando la gran mayoría de ellas expuestas a nuevas herramientas diseñadas para acceder a las viviendas.

Conscientes de ello, y en su afán de seguir innovando para reforzar

la seguridad de las personas, Securitas Direct ha lanzado una nueva alarma con cerradura inteligente, la primera en España. La nueva alarma incluye, por primera vez, una cerradura destinada a reforzar la protección de la puerta de entrada, con cilindro antirrobo de máxima seguridad -a prueba de técnicas como el bumping o la ganzúa-. Además, envía una alerta inmediata por manipulación a la Central Receptora de Alarmas (CRA) de Securitas Direct, desde donde se encargan de avisar a la Policía en caso de intrusión.

La cerradura inteligente de Securitas Direct permite abriry cerrar de
formaremota con la aplicación móvil. Esto significa que ya no hará
falta repartir más copias de las llaves
a terceros, como el personal doméstico o visitas. Y tampoco será un
problema olvidarse las llaves o perderlas porque el usuario siempre
tiene la posibilidad de abrir y cerrar
desde el móvil outilizando las llaves,
como ha hecho siempre.

Otra de las grandes ventajas de esta alarma con cerradura inteligente es que, en caso de accidente o emergencia, el cliente puede avisar a la Central Receptora de Alarmas de Securitas Direct con solo pulsar el botón SOS de la misma. A continuación los expertos en seguridad avisarán a los servicios de emergencia y, una vez estos lleguen, pueden abrirles la puerta en remoto desde la CRA para que atiendan al cliente sin perder un segundo.

# Máxima seguridad certificada

Aquellos que se pregunten si la cerradura puede ser fácilmente saboteada, deben saber que incluye un cilindro de alta seguridad con certificación SKG de tres estrellas, de manera que su seguridad ante impactos y perforaciones es extremadamente alta. La instalación es llevada a cabo por los expertos de la propia compañía, lo que garantiza al cliente el mejor de los servicios.

Además, el usuario puede acceder siempre que quiera a las cámaras de su alarma para comprobar qué ocurre, consultar quién entra y sale, y recibir alertas de lo que sucede en casa, por ejemplo, si hayun corte de luz.

# El Gobierno pide «calma» con las pensiones ante futuros ajustes

### H. Montero. MADRID

Aunque el Gobierno pide «calma» tras la advertencia de la
Comisión Europea de que podría ser necesario en España
un ajuste de 12.000 millones
de euros por el aumento del
gasto, lo cierto es que hay señales de alarma ante el desorbitado gasto en jubilaciones
cuando comienzan a incorporarse al sistema las cohortes
del «baby boom», las nacidas
en plano desarrollismo.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, pidió ayer «tranquilidadyconfianza» en la reforma de pensiones aprobada por su antecesor José Luis Escrivá ante la advertencia de la Comisión Europea por el aumento del gasto. En este sentido, Saiz pidió esperar al informe que debe realizar en 2025 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para evaluar el impacto real de las medidas. La ministra explicó que la Comisión apunta a un gasto del 15,1% del PIB, es decir, solo una décima más del máximo de las previsiones del Gobierno.

Sin embargo, con las medidas ya vigentes el sistema de Seguridad Social no deja de agrandar el agujero. De hecho, el déficit anual contributivo, sin tener en cuenta los ingresos y gastos no contributivos y las transferencias internas, ha subido en términos absolutos a 28.394 millones de euros y en términos relativos al 1,94% del PIB, frente a 26.930 (1,87%) del trimestre anterior, según datos oficiales recabados por el Observatorio de pensiones de WTVV en colaboración con el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social.

Antes de la pandemia, el déficit contributivo era de 19.791 millones, que suponía el 1,59% del PIB. El descenso del déficit contributivo desde el máximo de 2020 (2,75% del PIB) se ha estancado en 2023 (1,94% frente a 1,95% de 2022) y habrá que esperar a ver si los impuestos al trabajo introducidos por Escrivá como cotizaciones adicionales sirven para afrontar el incremento del gasto. ECONOMÍA 33

| LA BO      | OLSA              |        |                 |          |                    |                    |            |          |                   |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                     |          |                   |              |
|------------|-------------------|--------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|------------|----------|-------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------|-------------------|--------------|
|            | IBEX 35<br>Madrid | 9      | CAC 40<br>Paris | F        | TSE 100<br>Londres | DAX I<br>Fráncfort | Nueva Yo   |          | NASDA<br>Nueva Yo |          | NIKKEI<br>Tokio | PETRÓLE<br>Brent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | EURÍBOR<br>12 meses |          | ORO<br>Dólar/onza |              |
| Cotiz.     | 10.890,20         |        | 3.040,36        |          | 8.023,87           | 17.860,80 3        | 38.239,98  | _        | 17.210,89         |          | 37.438,61       | 86,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 3,732               |          | 2.331,            | Cotiz.       |
| Día        | 1,50%             |        | 0,22%           | <b>A</b> | 1,62%              | 0,70%              | 0,67%      | <b>A</b> | 1,02%             | <b>A</b> | 1,00%           | -0,44 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\nabla$   | 0,03%               | <b>A</b> | -2,52%            | Día          |
| Año        | 7,80%             |        | 6,59%           |          | 3,76%              | 6,62%              | 1.44 %     |          | 2,24 %            |          | 11,88%          | -0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 6,23%               |          | 15,92%            | Año          |
| IBEX 35    |                   |        |                 |          |                    |                    |            | 2015     |                   |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                     |          |                   |              |
|            | Última            | Ayer   |                 | Ayer     | =1                 |                    | Última     |          | Ayer              |          |                 | Última                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |          | Ayer              |              |
|            | Cotización        | % Dif. | Máx.            | Min.     | Volumen €          |                    | Cotización | % Dif.   | Max.              | Min.     | Volumen €       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cotización | % Dif.              | Máx.     | Min.              | Volumen €    |
| ACCIONA    | 107,200           | 0,00   | 109,100         | 106,600  | 6.764.773          | CELLNEX            | 31,070     | 1,21     | 31,380            | 30,820   | 27.741.858      | LOGISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25,360     | 0,63                | 25,520   | 25,260            | 2.606.161    |
| ACCIONA EN |                   | -0,92  | 19,870          | 19,140   | 6.544.909          | ENAGAS             | 13,870     | 1,39     | 13,870            | 13,690   | 14.795.608      | MAPFRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,250      | 0,90                | 2,266    | 2,240             | 7,466.767    |
| ACERINOX   | 9,965             | 0,10   | 10,050          | 9,920    | 4.389.069          | ENDESA             | 17,145     | -1,58    | 17,535            | 17,045   | 36.663.360      | MELIA HOTELS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,210      | 0,91                | 7,265    | 7,210             | 2.057.218    |
| ACS        | 38,460            | 0,63   | 38,720          | 38,200   | 13,154,839         | FERROVIAL          | 33,600     | 1,14     | 33,760            | 33,260   | 179.795.487     | MERLIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,360     | 1,47                | 10,430   | 10,280            | 6.579.158    |
| AENA       | 172,400           | -0,46  | 173,800         | 171,900  | 32.309.194         | FLUIDRA            | 19,350     | 1,90     | 19,530            | 19,070   | 6.154.067       | NATURGY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,300     | 1,48                | 23,360   | 22,960            | 23.511.456   |
| AMADEUS    | 57,740            | 0,56   | 58,680          | 57,640   | 42.699.635         | GRIFOLS-A          | 8,226      | -1,44    | 8,488             | 8,206    | 22.700.234      | RED ELECTRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,990     | 0,31                | 16,030   | 15,860            | 12.550.920   |
| ARCELORMI  | TTAL 24,120       | 1,26   | 24,280          | 23,780   | 4.483.843          | IBERDROLA          | 11,450     | 0,97     | 11,480            | 11,290   | 88.672.820      | REPSOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,885     | -0.40               | 15,005   | 14,740            | 54.163.567   |
| B. SABADEL | 1,495             | 0,67   | 1,506           | 1,481    | 27.201.979         | INDITEX            | 44,650     | 2.08     | 44,720            | 44,070   | 402.762.908     | SACYR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,352      | 1,27                | 3,376    | 3,338             | 5.434.971    |
| B. SANTAND | ER 4,667          | 3,45   | 4,670           | 4,531    | 198.909.410        | INDRA              | 17,970     | 0,45     | 18,070            | 17,910   | 6.091.657       | SOLARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,695      | 0,41                | 9,910    | 9,670             | 8.857.685    |
| BANKINTER  |                   | 0,25   | 7,316           | 7,182    | 33.281.716         | INMOB. COLONIA     |            | 1,57     | 5,530             | 5,470    | 6.117.089       | TELEFONICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,095      | 2,20                | 4,105    | 4,031             | 97.116.333   |
| BBVA       | 10,430            | 2,20   | 10,435          | 10,195   | 66.129.149         | IAG                | 2,033      | 3,30     | 2,040             | 1,994    | 34.709.233      | UNICAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,150      | 0,70                | 1,153    | 1,141             | 18.733.451   |
| CAIXABANK  |                   | 1,04   | 4,864           | 4,807    | 68.920.764         | LAB. ROVI          | 79,450     | 0,06     | 80,350            | 79,400   | 3.005.836       | Service Control of the Control of th |            |                     |          |                   | 120, 22, 22, |

# **Empresas**



# Energía

# Reynés blinda su neutralidad ante la opa de Taqa

Renuncia a los bonus a largo plazo vinculados a la evolución de la acción

# H. Montero. MADRID

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha blindado su autonomía ante la posible opa de Taqa al renunciar ayer a percibir cualquier beneficio económico de una posible liquidación del vehículo de incentivo a largo plazo (ILP). Reynés pretende así seguir actuando con absoluta independencia» y neutralidad ante cualquier potencial oferta pública de adquisición como la que podría darse por parte del grupo emiratí Taqa.

Al renunciar a este vehículo, Reynés blinda su neutralidad ante cualquier operación, remarcan fuentes de la energética a este diario, ya que deja de cobrar un «bonus» que está vinculado a la evolución de la acción de Naturgy.

Este movimiento de Reynés llega apenas unos días después de que el grupo de Abu Dabi Taqa haya confirmado que ha mantenido conversaciones con CriteriaCaixa respecto a "un posible pacto de cooperación relativo a Naturgy", así como con los fondos CVC y GIP sobre «la posible adquisición de sus acciones» en la energética, aunque subrayó que aún «no se ha alcanzado ningún acuerdo» con ellos.

Reynés trasladó directamente esta renuncia al «bonus a largo plazo» a la comisión de nombramientos y retribuciones para así «seguir defendiendo el interés de la compañía y de todos los accionistas», evitando cualquier posible conflicto de interés ligado al resultado de cualquier potencial oferta. En este sentido, solicitó retornar el sistema de remune-

ración previo, el previsto en su contrato de febrero 2018 y en la Política de remuneraciones aprobada por la junta general de accionistas de junio de 2018.

El consejo de administración, por unanimidad y a propuesta de la Comisión de nombramientos y retribuciones, ha acordado dicha modificación al amparo de la vigente Política de remuneraciones aprobada por la junta general de marzo de 2022.

Por el momento, el grupo de Abu Dabi ha apuntado que «no hay garantía alguna» de que se vaya a implementar ninguna operación ni certeza en cuanto a los términos en que, en su caso, podría realizarse y que «no ha habido ningún acercamiento a Naturgy por parte de Taqa», señalando que, en caso de alcanzarse cualquier acuerdo, se publicará «a su debido tiempo» y contará con el consenso de CriteriaCaixa, máximo accionista.

17,4%

se han revalorizado los títulos de la gasista en el último mes, hasta los 23,30 euros por acción

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés

# LOS SANTOS DE LA HUMOSA – SECTOR 10

INICIATIVA POR SISTEMA DE COMPENSACION DE PROPIETARIOS

Don Juan Carlos Moraleda Campos, en nombre y representación de propietarios que representan el 77,70% de la superficie del ámbito de actuación y domicilio a efecto de notificaciones en Carretera N-II, 38 Camino de la Ermita, numero, A-1, 28817 Los Santos de la Humosa, Madrid, hace pública su intención de promover, por sistema de compensación, ante el Ayuntamiento de Los Santos de la Humosa la Modificación Puntual con ordenación pormenorizada de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Los Santos de la Humosa, relativa al ámbito del Desguace y Centro de Reciclaje-Nuevo Sector S10.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el art. 106.1.e de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.

En Los Santos de la Humosa (Madrid), a 16 de abril de 2024.-

Don Juan Carlos Moraleda Campos.



# ANUNCIO:

Por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 15/04/2024, se ha adoptado acuerdo de aprobación inicial de modificación Plan Especial Red Pública de nivel general nueva Ciudad Deportiva y Bosque Urbano.

Lo que se hace público para general conocimiento, por plazo de UN MES, al objeto de oír reclamaciones, quedando el expediente de manifiesto en el Departamento de Urbanismo y en la página web municipal para que pueda ser examinado por cualquier interesado y formularse las alegaciones que procedan.

Torrejón de Ardoz, a 16 de abril de 2024.-El Alcalde, Fdo. Alejandro Navarro Prieto. Marta de Andrés. MADRID

os máximos órganos de representación de la profesión médica, de la Enfermería y de ramas específicas como los dentistas están absolutamente indignados con el Gobierno por la aprobación, el pasado 9 de abril en el Consejo de Ministros, del Real Decreto de Trasferencia de Homologación de títulos superiores obtenidos en el extranjero al País Vasco. La nueva legislación, publicada en el BOEy en el Boletín Oficial de del País Vasco (BOPV) el pasado viernes, permitirá, por ejemplo, que esta autonomía pueda hacer su propio MIR, desvincularse del nacional, y adjudicar plazas propias a conveniencia.

Esta decisión tiene su origen en el acuerdo suscrito entre el PSOE y EAJ-PNV el pasado 10 de noviembre de 2023, en el marco de la constitución de un Gobierno en España, que incluía el compromiso de efectuar la transferencia al País Vasco de «los medios para homologar y declarar la equivalencia de los títulos académicos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros». Hasta ahora, la autonomía podía hacer homologaciones solo hasta el nivel de la enseñanza secundaria.

# Acciones jurídicas

Unión Profesional, que agrupa a todas las profesiones colegiadas en España, ha convocado para mañana miércoles una asamblea extraordinaria en la que «se aprobará un manifiesto alertando del riesgo de ruptura del principio de equidad que supone esta medida y se valorará la puesta en marcha de acciones jurídicas inmediatas», confirma Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial, a LA RAZÓN.

La semana pasada, el Foro de la Profesión Médica, que aglutina a colegios de médicos, asociaciones científico-médicas, sindicatos, decanos de facultades y estudiantes de Medicina, ya manifestó su «grave preocupación» sobre que la decisión provoque un «efecto contagio» en el resto de comunidades autónomas.

«La regulación de las condiciones de homologación de titulaciones universitarias es una competencia estatal y quienes han obtenido su título como médico en el espacio extracomunitario lo hacen a través de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, con criterios y protocolos unificados», han señalado. «Traspasar la competencia a las autonomías pone en riesgo el principio de no discriminación, puesto que cada región podría decidir qué criterios establece en relación con la escasez de profesionales que acumule», añadían.

### Retrasos como excusa

La profesión enfermera también se ha sumado a las críticas y ha confirmado que está analizando las posibilidades legales de recurrir la decisión.

Para el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya «el retraso en la tramitación de expedientes, condicionado por la falta de fondos y de personal, no puede justificar el ceder esta competencia».

«No podemos crear reinos de taifas en los que cada comunidad pueda establecer sus propios criterios de homologación, máxime

Títulos cubanos sin homologar desde 2023

El Movimiento de Homologaciones Cubanas en España ha denunciado la discriminación que están sufriendo los titulados por la parálisis del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. A pesar de que se trata de pocos expedientes - la mayoría de personas que también tienen la nacionalidad española-, Universidades argumenta que la demora se debe a la necesidad de verificar la autenticidad de los documentos en Cuba. «Sabemos que los colegios médicos realizan estas verificaciones con el Consulado Español en La Habana en pocos días, casi siempre en un plazo máximo de 72 horas», se quejan. Pese a que la ley obliga a que se homologuen en un máximo de seis meses, los titulados presentan dos o más años de espera.

> Estudiantes de medicina durante un examen del MIR

Crispación. El decreto de trasferencia de Homologación de títulos superiores extranjeros a esta comunidad sienta un precedente «peligroso». «No pueden usar la calidad asistencial como moneda de cambio electoral»

# Estallido sanitario contra la norma que permitiría un MIR vasco



SOCIEDAD 35

cuando ésta habilita para el ejercicio profesional en todo el territorio nacional y, por extensión, en la Unión Europea», añade.

Así, ha recordado que el propio Consejo ha tenido que incrementar su personal para dar respuesta a la ingente cantidad de solicitudes que trasladan desde el Ministerio de Ciencia para el título de Grado en Enfermería, y del Ministerio de Sanidad, para la homologación de títulos de enfermero especialista. Solo en 2023, el CGE ha tramitado más de 1.000 expedientes.

# Migración de profesionales

En esta misma línea se pronunció la semana pasada la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, (CESM), que consideró que «esta situación sí provoca una asimetría en todo el territorio nacional y, dada la lentitud en la homologación, puede significar una migración de profesionales (en proceso) hasta esa comunidad autónoma»

El Consejo General de Dentistas, por su parte, también se ha mostrado «absolutamente contrario» al traspaso de estas competencias, destacando que, tal y como se establece en la Constitución y en el Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, «es el Estado, con la preceptiva participación de los consejos generales profesionales, el que tiene la competencia para la homologación de títulos».

«Esta decisión va en contra del principio de equidad. Y es que el hecho de que una comunidad autónoma disponga de un sistema propio de homologación de títulos puede suponer diferencias que provoquengraves desigualdades», han señalado. «Nos negamos a que la competencias estatales se usen como moneda de cambio electoral», concluyen.

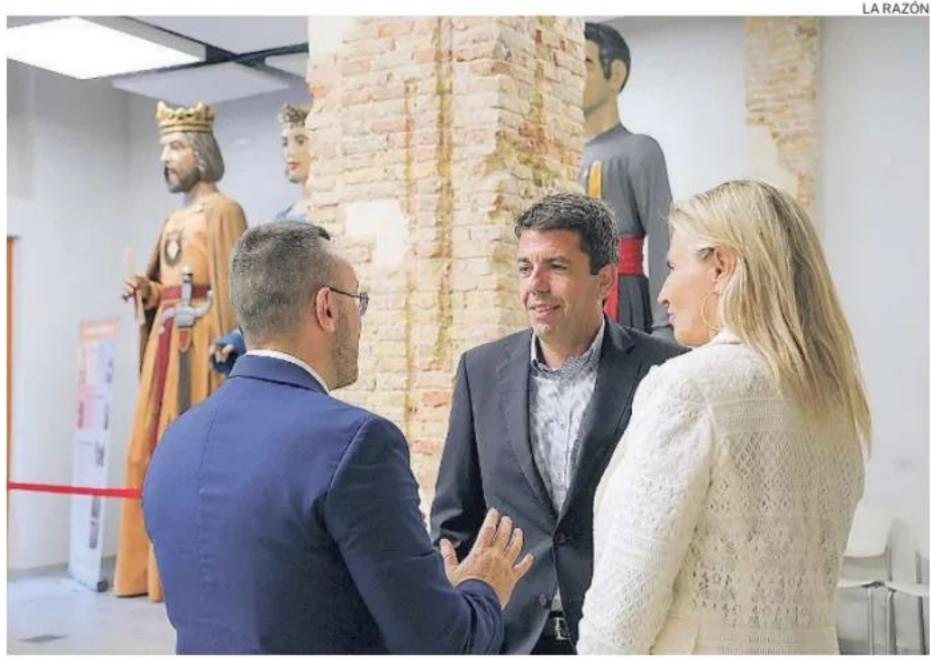

El presidente visitó ayer la localidad castellonense de Villarreal, donde prometió más inversiones

# Mazón da otro paso hacia la «libertad educativa»

El pleno del Consell aprueba hoy el decreto que recupera el distrito único

Alicia Martí. VALENCIA

El pleno del Gobierno valenciano aprobará este martes el decreto por el que se regula el proceso de admisión en los centros docentes públicos y privados concertados. El procedimiento incorpora importantes cambios con respecto a los últimos años, pues el Consell de PSPV, Compromís y Unides Podem eliminó, entre otras cuestiones, el distrito único que ahora volverá a estar vigente.

Para el curso 2024-2025 se recupera la «líbertad de elección de centro y se devuelve a los padres y madres la capacidad de seleccionar el centro escolar que consideren más adecuado para la educación de sus hijos», defendió ayer el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Se trata, además, de uno de los compromisos electorales adoptados por el popular y que se completa con otras iniciativas como la gratuidad desde los cero años o la aprobación de la ley de libertad educativa, en proceso de tramitación parlamentaria, y que permitirá la elección de la lengua vehicular. El área de influencia abarca todo el término de un municipio o incluso puede estar configurada por más de una localidad sin que se tengan en cuenta los límites que marca una provincia. El objetivo es permitir que las familias no vean limitado el acceso por la división en zonas que, en ocasiones llegan a dividir una misma calle en dos áreas.

Este decreto también recogerá otras modificaciones en la baremación del criterio de admisión. Así, se incrementala puntuación asignada a la renta en fun-

ción de las circunstancias económicas de la unidad familiar, para dar prioridad a las familias de entornos más desfavorecidos. En el caso de las rentas más bajas se pasa de 3,5 puntos a 7 y en el caso de que una persona acredite su condición como destinataria de la renta valenciana de inclusión se pasa de 4 a 7 puntos.

Asimismo, se refuerzan las medidas de fomento de la natalidad, aplicando una mayor puntuación a las familias numerosas y monoparentales, pasando de 5 a 7 puntos. También se incrementa la puntación asignada a los trabajadores del alumnado del centro docente de 5 a 7 puntos para favorecer la conciliación familiar y laboral.

Además, el nuevo procedimientoserá integramente telemático e incluirá la posibilidad de facilitar el acceso a los usuarios que no dispongan de conocimientos o medios. Por otro lado, se establece una fase extraordinaria para los solicitantes que no han

El objetivo es que

las familias no

vean limitado el

acceso por la

división en zonas

obtenido plaza en el procedimiento ordinario y una fase continua para mejorar la gestión de la escolarización sobrevenida.

El decreto regula el proceso

de admisión en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y en los Centros de Educación Especial en la Comunidad Valenciana. Por lo que respecta a la educación de cero a tres años, la Generalitat pondrá a disposición de las familias 72.000 plazas a través de un sistema «versátil» que no implica la incorporación obligatoria en septiembre.





Traspasar la competencia a las autonomías pone en riesgo el principio de equidad en el SNS»

Foro de la Profesión Médica de España



No podemos crear reinos de taifas en los que cada comunidad ponga sus criterios de homologación»

Consejo General de Enfermería (CGE)



Las competencias estatales no pueden ser usadas como moneda de cambio electoral»

Consejo General de Colegios de Dentistas de España 36 SOCIEDAD

Martes. 23 de abril de 2024 • LA RAZÓN

# El cambio climático ya supone una amenaza para el 70% de los trabajadores

La OIT alerta de casos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y trastornos mentales

H. de Miguel. MADRID

El cambio climático ya está teniendo graves repercusiones en la salud del planeta, la salud de las personas y el mundo del trabajo. Más del 70% de la mano de obra mundial está expuesta a «graves riesgos» para la salud relacionados con el cambio climático, lo que supone un número «asombroso» de trabajadores, según el informe «Garantizar la seguridad y la salud en el trabajo en un clima cambiante» de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado este lunes. Los efectos perniciosos sobre la salud de los trabajadores son numerosos, pero destacan algunos como lesiones, cáncer, enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias, degeneración macular o problemas de salud mental.

«Está claro que el cambio climático ya está creando importantes riesgos adicionales para la salud de los trabajadores», afirmó Manal Azzi, jefa del equipo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud laborales (SST) de la OIT, para quien es «esencial» prestar atención a estas advertencias.

La OIT calcula que más de 2.400 millones de trabajadores (de una población activa mundial de 3.400 millones) pueden verse expuestos a un calor excesivo en algún momento de su trabajo, según las cifras más recientes disponibles (2020). Si se calcula como porcentaje de la población activa mundial, la proporción ha aumentado del 65,5% al 70,9% desde 2020. Además, el informe estima que cada año se pierden 18.970 vidas y 2,09 millones de años de vida ajustados por discapacidad, debido a los 22.85 millones de lesiones profesionales atribuibles al calor excesivo. A ello hay que sumar las 26,2 millones de personas en todo el mundo que padecen enfermedades renales crónicas relacionadas con el estrés térmico en el lugar de trabajo.



Más de 2.400 millones de trabajadores pueden verse expuestos a un calor excesivo, según la OIT

# La Aemet alerta de frío polar por una gran borrasca

A.A. MADRID

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, alertó ayer de un «acusado» descenso de las temperaturas por la llegada de una gran borrasca con una masa de aire ártico, por lo que en el norte y centro peninsular habrá entre 5 y 10°C menos de lo normal, con «valores más propios de

finales de febrero o de comienzos de marzo» que de finales de abril, y heladas hasta la madrugada del miércoles, informa Ep.

Los termómetros comenzarán a subir a partir de las horas centrales del miércoles, con 5°C más respecto al día anterior. De cara al viernes, el escenario más probable es que frentes asociados a borrascas atlánticas dejen lluvias que afectarán sobre todo al tercio norte y oeste de la Península.

Del Campo explicó que el acusado descenso de temperaturas dejó las primefras horas del lunes registros de hasta -9º en zonas altas del Pirineo. Además, el cierzo y la tramontana soplaron con fuerza e incrementaron la sensación de frío. Algunas rachas en el Ampurdán y en el Valle del Ebro se acercaron a los 90 kilómetros por hora (km/h). Hoy continuará el descenso tér-

También habrá precipitaciones en el Cantábrico Oriental, Pirineos

gos o Ávila.

mico nocturno. Habrá heladas «in-

tensasyextensas»enzonasdemon-

taña, pero también en amplias

zonas de la meseta norte y páramos

de la zona centro. Algunas capitales

de provincia como Teruel bajarán hasta los -2°C, pero también podrá

helar en capitales de provincia

como Palencia, León, Cuenca, Bur-

ypuntos del Alto Ebro, con nevadas por encima de unos 1.000 metros, aunque el ambiente también será inestable en el mediterráneo peninsular y en Baleares, zonas donde se registrarán chubascos tormentosos. En el resto del país, Del Campo indica que habrá cielos poco nubosos, aunque seguirá el viento del norte soplando con intensidad e incrementando la sensación de frío.

En lo que respecta a las temperaturas, los valores más altos se volverán a registrar en la mitad sur, donde SOCIEDAD 37

El impacto del cambio climático en los trabajadores va «mucho más allá» de la exposición al calor excesivo y crea otros graves riesgos para la salud. De este modo, numerosas afecciones de salud de los trabajadores se han relacionado con el cambio climático, entre ellas el cáncer, enfermedades cardiovasculares, patologías respiratorias, disfunciones renales y afecciones mentales. Elimpacto incluye 1.600 millones de trabajadores expuestos a la radiación UV, con más de 18.960 muertes anuales relacionadas con el trabajo por cáncer de piel no melanoma.

El informe también alerta de que hay 1.600 millones de personas expuestas a la contaminación atmosférica en el lugar de trabajo, con un resultado de hasta 860.000 muertes anuales relacionadas con el trabajo entre los empleados al aire libre. Asimismo, resalta que existen más de 870 millones de trabajadores de la agricultura probablemente expuestos a pesticidas, con más de 300.000 muertes anuales atribuidas al envenenamiento porpesticidas. Igualmente, lamenta que se dan unos 15.000 fallecimientos anuales relacionadas con la actividad profesional debido a la exposición a enfermedades parasitarias y transmitidas por vectores.

El informe también explora las respuestas actuales de los países, incluida la revisión o creación de nueva legislación, reglamentos y orientaciones, y la mejora de las estrategias de mitigación del cambio climático -como las medidas de eficiencia energética- en los entornos de trabajo.

«Las consideraciones sobre seguridady saluden el trabajo deben formar parte de nuestras respuestas al cambio climático, tanto en las políticas como en las acciones», destacó Manal Azzi, quien recordó además que trabajar en entornos seguros y saludables está reconocido como uno de los principios y derechos fundamentales de la OIT en el trabajo.

ciudades como Badajoz y Córdoba llegarán a los 24 ó 25°C. Mientras, buena parte del norte quedará por debajo de 15°C, con ambiente frío para la época del año.

El portavoz de Aemet añadió que el miércoles se espera un amanecer frío y con heladas en montañas, en la meseta norte y en paramos del centro. Aún así, habrá una recuperación en las temperaturas de hasta 5°C con respecto a las del día anterior en las horas centrales del día, especialmente en la mitad norte y en el área mediterránea.

# RANKING DE LAS TEMPERATURAS DE LA SUPERFICIE DEL MAR EN 2023

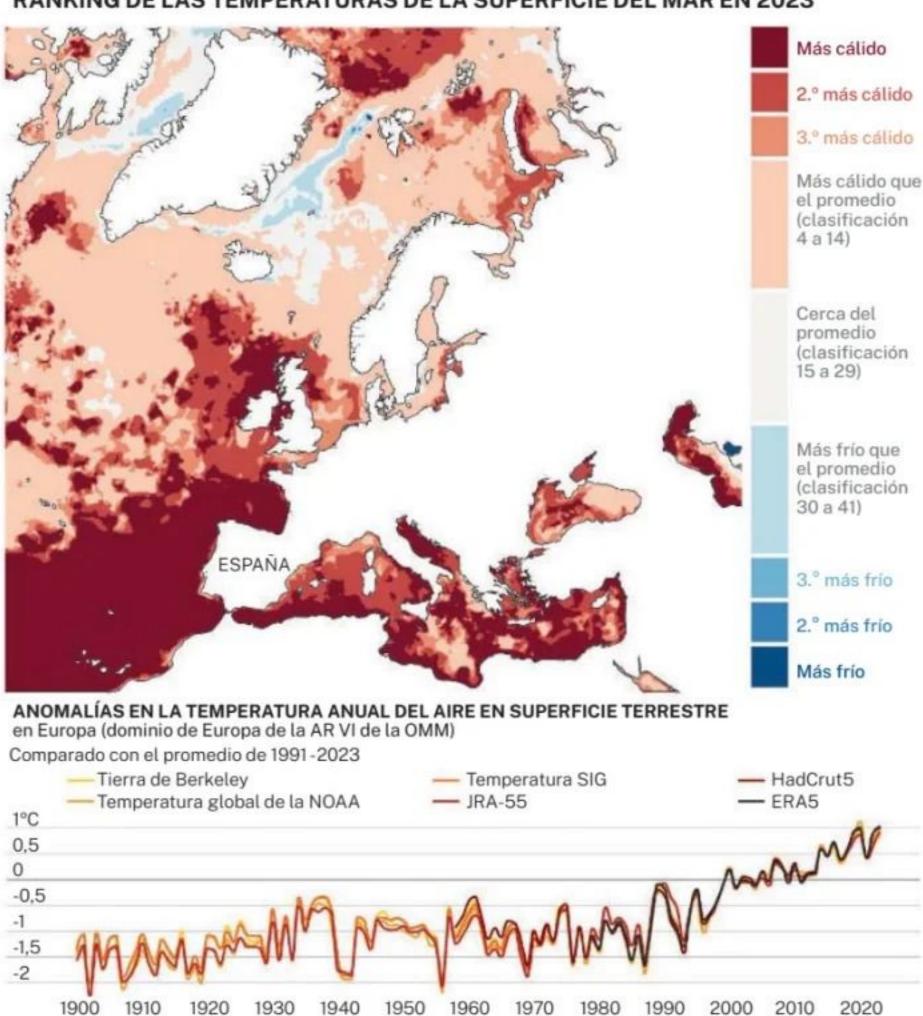

# Europa se calienta el doble de rápido que el resto del mundo

Fuente: World Meteorological Organization, Copernicus, Programme Of The European Union, ECMWF

En 2023 se produjo un récord de días de «estrés térmico extremo», y la temperatura media se superó durante 11 meses

# A. Abizanda. MADRID

A nivel mundial, el continente europeo es el que más se está viendo afectado por las consecuencias del cambio climático, ya que las temperaturas aumentan aproximadamente el doble de rápido que en otros puntos del planeta. Los tres años más cálidos desde que existen registros en Europa se han observado después de 2020, y los diez más cálidos desde 2007. Así lo señala el informe anual elaborado por el Servicio Europeo de Cambio Climático Copernicus y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de Naciones Unidas.

En 2023 el viejo continente «fue testigo del mayor incendio nunca antes registrado (en referencia al que sufrió Grecia en agosto), y fue uno de los años más húmedos, con graves olas de calor marinas e inundaciones devastadoras generalizadas», resumió el director de Copernicus, Carlo Buontempo. Además, añadió que «las temperaturas siguen en aumento, lo que hace que nuestros datos sean cada vez más vitales para prepararnos ante los efectos del cambio climático».

Las temperaturas en Europa su-

El año pasado hubo 63 muertes tras tormentas, 44 en inundaciones y otras 44 por incendios

La temperatura media en la superficie del océano fue la más alta desde que hay registros peraron la media durante 11 meses el año pasado, y septiembre fue el septiembre más cálido desde que hay registros. Además, se registró un récord de días con «estrés térmico extremo», y se observa una tendencia al alza en el número de días con «fuerte estrés térmico» en todo el continente.

El verano del año pasado no fue el más cálido registrado, pero se produjeron contrastes de temperatura y precipitaciones en todo el continente, y entre un mes y otro. El «largo verano» (de junio a septiembre) trajo consigo olas de calor, incendios forestales, sequías e inundaciones.

En este sentido, la mortalidad relacionada con el calor se incrementó en un 30% en los últimos 20 años y el informe indica que las muertes por esta circunstancia han aumentado en el 94% de las regiones europeas observadas. Según estimaciones preliminares de la Base de Datos Internacionales de Desastres (EM-DAT), el año pasado en Europa perdieron la vida 63 personas entormentas, 44 en inundaciones y otras 44 por incendios forestales.

Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, ha advertido de que «la crisis climática es el mayor desafío de nuestra generación. El costo de la acción climática puede parecer alto, pero el costo de la inacción es mucho mayor. Como muestra este informe, debemos aprovechar la ciencia para proporcionar soluciones para el bien de la sociedad».

Las anomalías se observaron también en el mar, ya que la temperatura media en la superficie de los océanos de Europa (TSM) fue la más alta desde que hay registros. En el mes de junio, la zona del océano Atlántico al oeste de Irlanda y cerca del Reino Unido sufrió una ola de calor marina clasificada como «más que extrema», con temperaturas de la superficie marina hasta 5°C por encima de la media.

# Inundaciones generalizadas

El informe de Copernicus revela además que un tercio de la red fluvial europea vio cómo los caudales de los ríos superaron el umbral de inundación «alta», yun 16% superó el umbral de inundación «grave». Tras una serie de tormentas que se produjeron entre octubre y diciembre, en las cuencas del Loira, el Rin o el Danubio se notificaron caudales récord o casi récord. Se calcula que las inundaciones afectaron a 1,6 millones de personas en Europa y provocaron cerca del 81% de las pérdidas económicas del año a consecuencia de los efectos del clima en el continente, que ascendieron a 13.400 millones de euros.

38 SOCIEDAD

Martes. 23 de abril de 2024 • LA RAZÓN

# **Píldoras**



Más de 20 millones de personas en toda España visitan TikTok cada mes

# Tecnología

# La UE amenaza con suspender TikTok Lite en España a partir del jueves

En Bruselas preocupa la adicción que genera la aplicación en los menores

# M. Moreno. MADRID

La Comisión Europea ha amenazado con suspender a partir de este jueves TikTok Lite, la aplicación que la plataforma china ha lanzado en España y Francia, ante la sospecha de que «es tóxico y adictivo, especialmente para los niños».

«A menos que TikTok proporcione pruebas convincentes de seguridad, lo que no ha hecho hasta ahora, estamos dispuestos a activar las medidas provisionales de la ley de servicios digitales, incluida la suspensión del programa de recompensas TikTok Lite», declaró el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, en un mensaje en la red social X (antes Twitter).

Se trata de la primera vez que Bruselas amenaza directamente con sanciones financieras a una plataforma desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, informa Efe.

En un comunicado, la Comisión Europea afirmó que la empresa china con sede europea en Irlanda no ha entregado la evaluación de riesgos reclamada la semana pasada y ha lanzado TikTok Lite en España y Francia «sin adoptar medidas eficaces para mitigar los posibles riesgos».

«Esto es especialmente preocupante para los niños, dada la supuesta ausencia de mecanismos eficaces de verificación de la edad en TikTok», indicó el Ejecutivo europeo.

TikTok, que pertenece a la compañía ByteDance, tiene ahora 48 horas para contestar, de forma que si no entrega la documentación o si Bruselas considera que esta no analiza y mitiga adecuadamente los riesgos, la Comisión tomará medidas para proteger la salud mental de los menores, que podrían ir desde la suspensión del sistema en la UE a multas económicas.

# La multa

Esas sanciones podrían consistir en el 1% de la facturación anual global o el 5% de sus ingresos medios en todo el mundo, y podrían aplicarse también multas «por cada día de retraso», indicaron fuentes europeas.

Con esa investigación en curso, TikTok ha lanzado el nuevo sistema de recompensas que crea «un incentivo fi-

La nueva app crea un incentivo financiero por el tiempo extra que se pasa en la red social nanciero por el tiempo extra que se pasa en la aplicación», explicaron fuentes europeas, lo que aumenta el «miedo» de Bruselas a que «pueda generar adicción, especialmente a los usuarios más vulnerables».

Esos puntos se pueden canjear después por bonos en tiendas de comercio electrónico y similares, indicó la Comisión, que más allá de esa nueva aplicación, ya investigaba formalmente a la plataforma desde febrero ante la aparente «falta de mecanismos eficaces de verificación de la edad y el presunto diseño adictivo».

# Graves daños

En caso de suspender el servicio TikTok lite, decisión que Bruselas podría tomar a partir del jueves, esa quedaría cancelada durante un período inicial y renovable de 60 días.

«Mandar el documento no será suficiente. Tenemos que estar seguros de que no hay riesgo grave de daño a nuestros ciudadanos», agregaron las fuentes.

La Comisión ha colaborado con Francia, España e Irlanda para estudiar el expediente. Sin duda, de producirse esta suspensión supondría un preocupante precedente para posibles futuras denuncias contra las redes sociales.

# Opinión

# A vueltas con la IA

# Marina Castaño

a realidad ante la que nos encontramos es entre esperanzadora y asustadora. La inteligencia artificial(IA)acabarácon muchosoficios -entre ellos éste de escribidor-, con el sector editorial, el del dibujante, diseñador de portadas, hasta el de pensador, porque para eso está ya la máquina. A mí me suena todo esto bastante apocalíptico, devastador, se acaba la impronta humana en las letras, en las líneas trazadas y se impone el trabajo de la máquina y no hay ya quien ponga puertas a este campo. El oficio de «negro» desaparecepor completo y quien se pretende hacedor de historias puede saltar hasta el infinito, porque chatGPT no tiene límites y la poca decencia de muchos, tampoco.

Sin embargo, en este mundo de inútiles que estamos fomentando sólo se pretende la vagancia y el diletantismo porque es de suponer que esos avances en la tecnología sirven para algo más que defraudar a lectores y, por ejemplo, buscar planetas como la Tierra con algo más que súper telescopios que podrían determinar si existen otras vidas en alguna lejana estrella opara que ciudades en sequía tuvieran agua a raudales y no experimentar escasez del líquido fundamental para sobrevivir. Todo menos para prácticas fraudulentas, para viejos pillajes que no supondrían en absoluto un avance sino un retroceso para las mentes que mudan en paralíticas por ausencia de creatividad. Luego está lo de las redes, que empiezan a ser una preocupación para los países, si bien resultan una fuente de pingües ingresos para gentes que han sabido encontrar una fuente de hacer dinero en la estupidezajena. Me refiero a los que han dado en llamar «influencers», que a través de sus fotos y postureos contribuyena que la gente se incline por una u otra marca de ropa o de lo que fuere recibiendo así un dinerito, muchos de ellos hasta un dineral, porparte del proveedor en cuestión. Finalmente, y si lo pensamos bien, vivimos un momento de máximo rendimiento y mínimo esfuerzo para algunos, digamos un rebaño de aprovechados que han sabido hacer negocio de su ignorancia, su mente huera de conocimientos y de su holgazanería.

LA RAZÓN • Martes. 23 de abril de 2024



# El libro del día

«Inferno» James Nachtwey PHAIDON 480 páginas, 144 euros

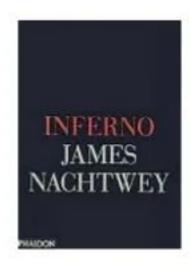

Este es uno de los libros más emblemáticos de James Nachtwey, uno de los mejores fotoperiodistas que existen en la actualidad. Premio Princesa de Asturias, el reportero incluye en este volumen algunas de las imágenes más icónicas que ha hecho a lo largo de su carrera, a lo largo de la cual ha estado en algunos de los conflictos bélicos más conocidos del siglo XX y XXI. Este fotógrafo, que siempre viste una camisa blanca y cuya delgada figura nunca pasa desapercibida, ha logrado retratar lo peor y lo mejor del hombre, arrojando con sus imágenes una clara definición de lo que es la condición humana.

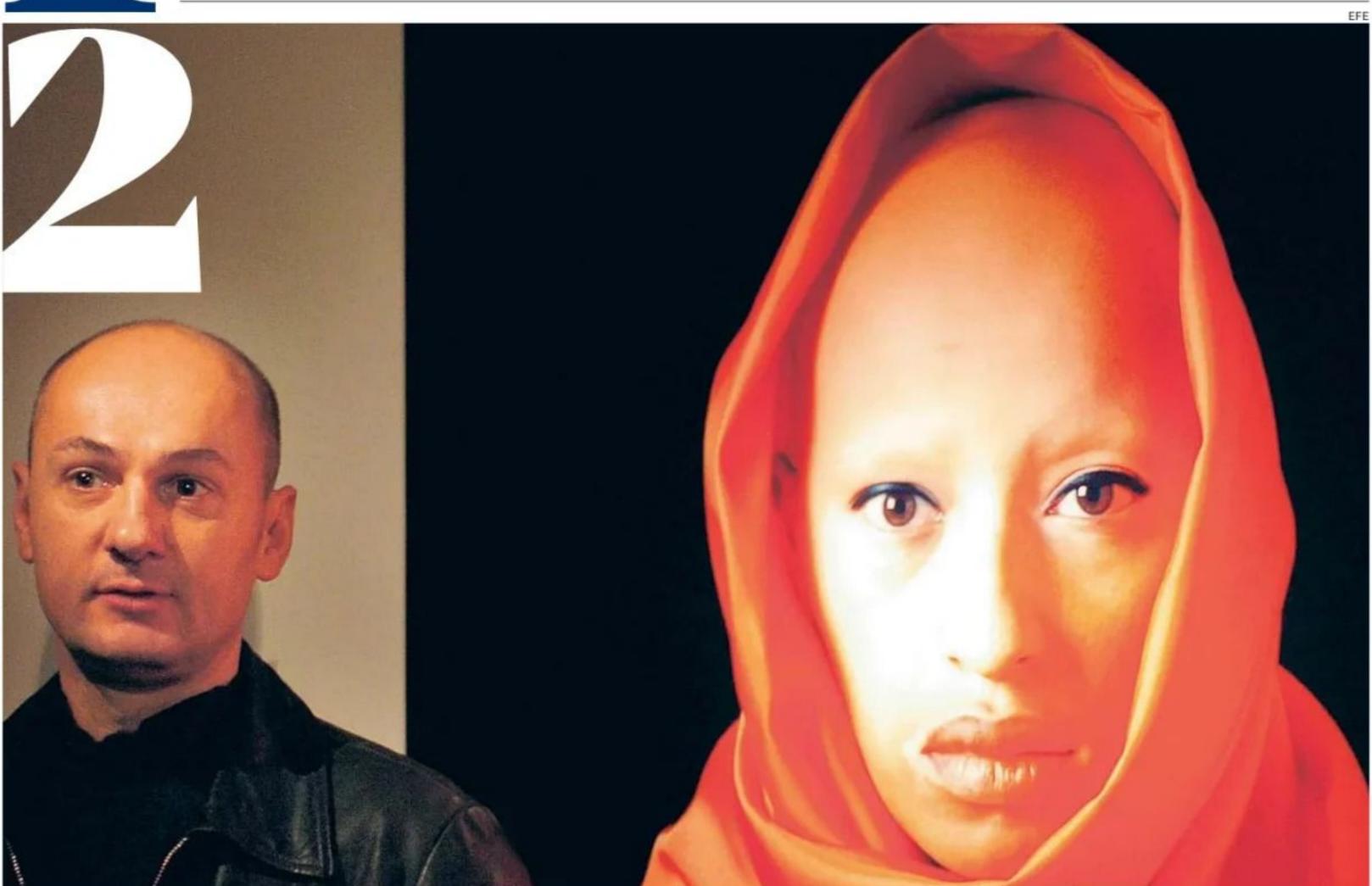

El fotógrafo, junto a uno de sus conocidos retratos

# Pierre Gonnord, muere el retratista incómodo

J. Ors

os retratos de Pierre Gonnord se convirtieron en su mejor retrato. Sus imágenes son la sintaxis más evidente del talento que desarrolló a lo largo de una carrera que convirtió el rostro ajeno en el epicentro de su fotografía y una manera de entrar en la crítica social. El artista murió ayer a los sesenta años en Madrid, ciudad donde afincó su re-

sidencia y adoptó como capital. «Era una gran persona y mejor fotógrafo. Perseguía y encontraba el alma de cada protagonista de sus magníficas imágenes. Una muerte prematura de alguien que amó la fotografía tanto como la vida y que supo tratar a vagabundos como reyes», señala en X el también fotógrafo Gervasio Sánchez, que lo conoció bien y con el que compartía un espíritu inconformista, que no se adapta a los discursos imperantes.

«La mirada de Gonnord se centró en personajes desheredados por la sociedad, sobre los que recae el peso del
linaje y la tradición», prosigue el célebre reportero. Gonnord se internó por senderos poco transitados, que a veces
se dejan de lado, y se hizo muy conocido por su colección
de retratos y la paisajística que desarrolló en su trabajo.
Dos temas que, en el fondo, iban más allá de las apariencias
y que en realidad trataban de explorar temas apremiantes
en nuestras sociedades líquidas, como son la identidad,
el aislamiento y la soledad, tres cuestiones que están en el
centro de muchos habitantes en un mundo cada vez más
dislocado y desarraigado. Esta vertiente le dio mucho re-

nombre por su capacidad de ir por encima de las meras facciones y conseguir captar la esencia de las personas que conforman comunidades con una clara identidad cultural. Caminos que lo consolidaron como uno de los retratistas sociales más relevantes y premiados de la actualidad.

Pero esta capacidad para acercarse a las orillas de la sociedad y captar a los hombres y mujeres que se mueven en esos márgenes no le impidió tampoco codearse con el poder. De hecho, su nombre, que siempre ha estado vinculado a la galería Juana de Aizpuru y ha participado en infinidad de exposiciones, saltó a la palestra hace unos años y se hizo popular por el retrato que hizo al presidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En lugar del tradicional pictórico que suele hacerse a todos los ex jefes del Ejecutivo, Zapatero optó por salirse de lo trillado, ir un poco más allá y apostar por una fotografía. La instantánea hoy puede contemplarse en las salas previas al Consejo de Ministro, junto con otros inquilinos de la Moncloa. El hombre que fotografió la periferia terminó en el corazón del poder.

# Cultura

J. Ors. MADRID

xisten much as religiones, pero pocas han conseguido arraigar como sustrato principal de una unidad cultural y moral de la envergadura de Europa. «El cristianismo es el vehículo de nuestros valores humanísticos. Aporta una mirada nueva: que todas las personas son iguales y que tienen el mismo valor a los ojos de Dios. Esto implica un aspecto crucial en el hombre: a tus semejantes no los puedes tratar mal». El historiador Peter Heather asienta en «Cristiandad» (Crítica), un extenso volumen que frisa las mil páginas, los elementos que convirtieron el credo de Jesús de Nazaret en los cimientos sociales y políticos en los que se asienta Europa. Una aventura que no es solo teológica, sino también humana y que comienza en Belén, se extiende por Galilea y que, a lo largo de los siglos, ha sobrevivido a las persecuciones, el politeísmo, la caída de Roma, las escisiones internas, las herejías, las conquistas de invasores y que acabó alumbrando la civilización europea. Como sostiene otro historiador, Tom Holland, se tenga o se esté desprovisto de fe, la realidad es que nuestras coordenadas morales, la manera de juzgar y ver la realidady considerar lo que está bien o está mal, provienen del cristianismo.

Peter Heather va un punto más allá y narra en el libro cómo una religión en sus orígenes minoritaria y marginal triunfó y alcanzó esta inusual influencia. «En los inicios, cuando hablamos de la gente, la promesa de resurrección fue un elemento crucial para conectar con las personas y conseguirfieles. Eso es el Evangelio: hay vida después de la muerte. Lo que le costó más tiempo resolver es cuántos tendrían acceso a estas noticias, la Buena Nueva, cuántos entrarían en el cielo. Durante centurias existirá un generoso debate alrededor de esta cuestión».

Heather cuenta asimismo cómo los teólogos dedujeron que esta ascensión al reino celestial «no puede ser demasiado fácil, porque Dios, como Cristo, murió en la cruz. Un sacrificio enorme requiere otro igual por parte de los fieles. Esto sugiere que hay obstáculos para alcanzar dicha recompensa. El problema es que, para convertirte en una religión de masas, debes prometer algo a todos los hombres, no solamente a unos pocos. Y se llegó a una resolución: el purgatorio. El mundo

El historiador, que explica cómo

el cristianismo es el «cemento»
y la base moral de Europa, comenta
que este es un momento delicado
para la Iglesia y que en «cincuenta
o sesenta años» podría haber
mujeres impartiendo sacramentos
como el de la Comunión

# Peter Heather: «Veremos antes curas casados que mujeres en el sacerdocio»

puede ser salvado, pero el proceso será duro, aunque puedes salvarte. El cristianismo crea esta especificidad propia. Es un rasgo de la atracción del cristianismo y de la capacidad de atraer a grandes masas».

# La política que impulsó la fe

El historiador no olvida otro elemento en el decurso de esta historia: la política. «El éxito del cristianismo está basado en dos pilares. En primer lugar, las lecciones que predica. Las estructuras de sus enseñanzas, pero, sobre todo, su capacidad para que existan las mismas prácticas religiosas desde España hasta Escandinavia. Esto es inusual, un bloque cultural. Una fuerza totalizadora monolítica, y eso requiere una movilización política y social. Hay que creer en el mensaje cris-

# El debate de la riqueza y la pobreza

▶Peter Heather repasa un debate que todos hemos visto en «El nombre de la rosa»: la riqueza o la pobreza de la Iglesia. «Es un debate recurrente. Está en el corazón del mensaje de Cristo y ha provocado tensiones. ¿Cómo debe ser la vida apostólica? Ahora hay consenso: apartarte de la riqueza, como acto personal, y no es una crítica al resto de la Iglesia».

tianismo, y no puede subestimarse su influencia, pero esta singular unidad cultural tan amplia no se habría podido conseguir sin la fuerza y el apoyo del poder político. Es una intersección entre ambas cosas».

El autor describe un camino de triunfo, aunque escatima pesares a lo largo de él y, por eso, no duda en reconocer que, «en efecto, el cristianismo estuvo a punto de desaparecer en varios momentos. Es fácil de constatar. Tras la conquista islámica del Mediterráneo del Sur y el Este, lo que engloba Turquía, Norte de África y Oriente Medio, precisamente las zonas donde nació y era más intensa su presencia, el cristianismo desapareció por completo. Esa población se va pasando a la religión islámica. Ahí, el cristianismo pierde la carrera con el islamy, a punto también, casi la posibilidad de convertirse en una religión mundial. Otro momento duro sobrevino con las transformaciones del periodo tardorromano, el instante de pasar de un grupo pequeño a uno grande. Un proceso que pudo ser interrumpido por Juliano, el apóstata. El emperador pudo haberlo conseguido. Pero en el mundo moderno actual también estamos viendo cómo ha perdido su capacidad para retener la lealtad de grandes cantidades de fieles desde el año 1900 hasta ahora».

Heather no esconde su opinión: «Creo que es un momento crítico para la Iglesia Católica. Ya los ha habido antes. Las adaptaciones nunca provienen de una única persona inteligente que dice a todos lo que hay que hacer. Estas suceden por el esfuerzo de un colectivo de seres humanos que están comprometidos. No hay respuestas fáciles. Por ejemplo, la mayoría de las otras iglesias cristianas aceptan que las mujeres sean sacerdotisas. La comunidad católica, no, pero, a la vez, faltan sacerdotes. Por eso es posible que, en cincuenta o sesenta años esto suceda».

¿Pero realmente eso piensa? «Antes veremos a hombres casados dando la Comunión en la iglesia que a mujeres en el sacerdocio. La Iglesia Católica ya ha dado el consentimiento y permitido que existan algunos casos hoy en día. Son sacerdotes que provienen de la Iglesia de Inglaterra, donde se consiente el matrimonio de curas, y que se han incorporado al catolicismo. Así que ya hay sacerdotes casados en el catolicismo y esto sucede porque El Vaticano les dado su aprobación para que sigan casados y que participen de los sacramen-

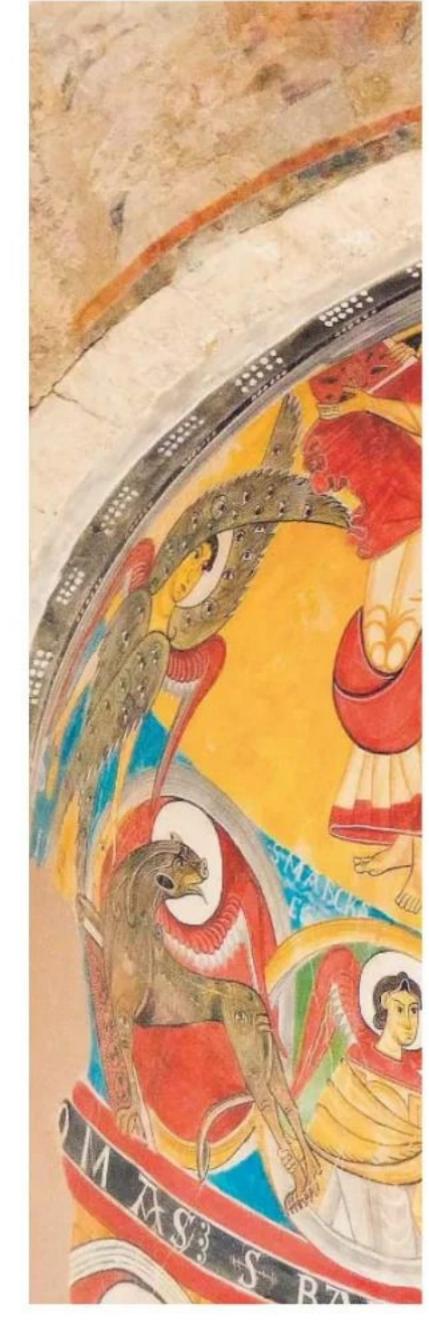

tos. Pero hay más. Hasta el año 1200, la mayoría de los sacerdotes estaban casados. Así que existen un precedente histórico evidente y también de exención práctica que permitirá a la Iglesia llegar a ese punto con relativa rapidez.

¿Y qué sucederá con las mujeres? «Que haya sacerdotisas no será tan inmediato, aunque también llegará. Si uno acude al cristianismo primitivo enseguida encontrará que hubo mujeres de ese mismo rango en las comunidades cristianas, así que también cuentan con esos precedentes. Si queremos que existan, solamente habría que volver a los textos antiguos y veríamos ejemplos de mujeres importantes dentro del mundo cristiano. Hay mártires y



Pantocrátor de San Clemente de Tahull, una de las mejores expresiones del románico

está la compañera de Pablo, que predica y hace todo lo que un hombre y que ella sería como una sacerdotisa. Además, hay decanas importantes. Se podría apelar a ese material y defender la opción. Pero es cierto que todavía existen algunas mentalidades conservadoras y renuentes».

Otro de los retos actuales de la Iglesia Católica es la tecnología. Siempre la ha habido, pero ahora ha modificado comportamientos y hábitos, y traído consigo una cultura distinta yuna manera diferente de contemplar el mundo. «Estamos hacia el final de una era en la que la tecnología parece ofrecer todas las respuestas al hombre y, desde luego, parte del declive del cristianismo entre los más jóvenes

«Ya hay sacerdotes casados en el catolicismo con permiso del Vaticano», dice el autor

«El cristianismo tendrá una oportunidad para participar de los temas actuales» está relacionado con el impacto que está teniendo la ciencia y el anuncio de lo que la ciencia puede hacer. Pero sospecho que esta coyuntura es una fase. El cristianismo tendrá una segunda oportunidad para reinventarse y participar de los temas actuales. La tecnología nos ha hecho vivir más tiempo, ser más prósperos y tener unas vidas mejores que las de nuestros tatarabuelos, pero la tecnología también está detrás de la destrucción del planeta».

# El cambio climático

Y añade que «no soy un escéptico del cambio climático. Hay problemas serios. Se están consumiendo recursos demasiado rápido y pienso que, si tanto la

Iglesia como el cristianismo se girase hacia ellos, podrían hablar de lo que dicen sus textos para hallar respuestas. La tecnología por ahora está ganando al catolicismo, pero, para nada es un KO. La tradición cristiana tiene todavía muchas cosas que decir y de cómo los seres humanos deberían comportarse. No creo, en absoluto, que el cristianismo esté acabado. Para nada», añade finalmente el autor.

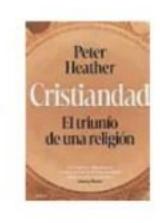

«Cristiandad» Peter Heather CRÍTICA 960 páginas, 28,40 euros

# Arte o muerte Crear en

comunidad

# Joaquín Zapata

No me gusta trabajar en equipo. Necesito mucha más soledad de la que tengo, pero la realidad se impone. En el vibrante entorno del arte contemporáneo donde la interacción se produce principalmente mediante las pantallas, el arte participativo emerge como una manifestación poderosa de colaboración y colectividad. Sin ser un concepto nuevo, ha ganado una visibilidad y relevancia significativas en los últimos años. Especialmente en contextos urbanos donde la dinámica comunitaria es más diversa y compleja.

Artistas de todo el mundo permiten a otras personas no sólo observar su obra, también contribuir a su desarrollo y finalidad. Todos somos bienvenidos, pudiendo dejar nuestra huella en expresiones artísticas que celebran la inclusión y la diversidad. Esta interacción constante de ideas y perspectivas diferentes enriquece el proceso creativo y permite que emerjan posibilidades nuevas e inaccesibles en un entorno menos popular. Cuando el «yo» es reemplazado por «nosotros», los desafíos se pueden transformar en oportunidades de crecimientoybienestaremocional. Resulta que el proceso colaborativo no solo produce arte, sino que también fomenta la salud mental. Es habitual que este tipo de proyectos aborden de manera natural temas relevantes como la justicia social, el medio ambiente o la identidad. Los beneficios se extienden más allá de un límite convencional.

Con el auge de la tecnología digital el arte participativo está encontrando nuevas formas de expresión y alcance. Los trabajos pueden ser elementos que, mediante la realidad aumentada o las plataformas en línea, admiten participaciones a distancia y en tiempo real. A medida que navegamos por los desafíos de la actualidad, quién sabe si desde esta disciplina no sólo se logrará enriquecer nuestra vida cultural, sino que también conseguiremos recordar la importancia de que cada voz cuenta en la construcción de un futuro más comprensivo y global.

# Cultura

# Kant: crítico, racionalista, republicano... ¿y nazi?

Se celebra el tricentenario del nacimiento de un filósofo siempre de actualidad y del que se publica ahora un gran libro sobre su vida y obra

Toni Montesinos. BARCELONA

s un tópico común resaltar cómo la filosofía, así, en general, puede depararnos una vía de conocimiento y cuestionamiento de la realidad: el hecho, en definitiva, de que es útil y necesaria, de modo que no tendría que faltar en los programas de estudio escolares. Pero, ¿de qué filosofía estaríamos hablando? Filósofo, y de los más destacados del siglo XX, fue Martin Heidegger, uno de lo que defendieron «la grandeza y verdad interna del nacionalsocialismo». como expuso Yvonne Sherratt en «Los filósofos de Hitler» (Cátedra, 2014). Si, en efecto, como dice esta estudiosa, «los filósofos eran celebridades; lo que ellos hicieron, cómo actuaron y qué ideas promocionaron, ha ejercido una poderosa influencia en la imaginación alemana», el caso de cómo

interiorizó determinadas lecturas un joven con ínfulas pictóricas llamado Adolf Hitler y las llevó a su terreno no sorprenderá tanto. En las páginas de su libro «Mi lucha», cierta-

mente, aparecen referencias a Nietzsche, Kant y Schopenhauer, creando el autor todo un mejunje de ideas e interpretaciones «sui generis». De esta manera, Hitler «no era tanto un productor de licores como un genial coctelero. Tomó los ingredientes que le ofreció [la tradición alemana] y los mezcló con su personal alquimia, obteniendo un cóctel que todos querían beber».

Llegó a sentirse tan afín el dictador con los pensadores que solía leer que incluso se consideraba a símismo un «líderfilósofo». En ese sentido, la idolatrada filosofía se convertiría en algo peligroso, por así decirlo. De hecho, los delirios de grandeza del futuro Führer tal vez empezarían a emerger en una fecha temprana, en la Fortaleza Landsberg, en Baviera, durante la

primavera de 1924. Estando allá en prisión 264 días por un intento de golpe de Estado perpetrado en Múnich el año anterior, Hitler levó a los autores citados más Fichte, Hegel o Wagner, queriendo encontrar, y justificando, mensajes antisemitas que dieran cobertura a su ideología; y escribió, en aquella soledad carcelaria, su «Mein Kampf» en colaboración con Rudolf Hess, otro miembro destacado del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y lugarteniente hitleriano a partir de 1933. Hoy, el pensador francés Michel Onfray llega a afirmar que hay «compatibilidades semejantes entre el kantianismo y el nazismo» en su obra «Un kantiano entre los nazis».

Justifica tal cosa diciendo que en sus textos se percibe cómo «Kant fue también defensor de la superioridad de la raza blanca con respecto a los negros»; un filósofo que atacaba la práctica de emborracharse, rebajaba la importancia de la música en la vida y tenía un ca-

Kant estaba muy

sensibilizado con

la política y se

proclamaba

republicano

rácter antisemita y misógino. A ojos de Onfray, Kant (22 de abril de 1724, Königsberg, hoy Kaliningrado, actual Rusia-12 de febrero de 1804) estaría obsesio-

nado por el acatamiento de las leyes, fueran las que fueran, estaba a favor de la pena capital y era del todo clasista, habida cuenta asimismo de su admiración por las elites -las que sí tendrían la libertad de pensar libremente- y su defensa de lo que estipule la autoridad nacional, como expresa en «Metafísica de las costumbres». Aquí lanza la idea de que el pueblo está obligado a aguantar cualquier abuso que provenga de los poderosos, condenando todo acto de rebeldía o revolucionario. Visto así, ¿tendría un Hitler o cualquier otro dictador carta blanca para imponer lo que deseara a sus súbditos? ¿Qué sabiduría de la vida social o individual desarrolló este filósofo que apenas salió de su ciudad natal?

En efecto, Kant solamente co-

# El voto, para los ricos

Norbert Bilbeny, en su

libro, nos presenta a un

personaje que se define

como republicano, pero

que no es un liberal en el sentido histórico y filosófico del término al que solemos estar acostumbrados. Es decir, su idea de la libertad «no está asociada a la felicidad o al éxito individual, sino a la voluntad racional del sujeto, cuya razón es lo que le confiere la autonomía para pensar y actuar». En este sentido, explica el investigador, para Kant «no es legítimo el poder que no se funda en el voto de los ciudadanos; pero ciudadanos solo pueden serlo, según él, los propietarios. Ello no por el hecho mismo de tener cosas en propiedad, (...) sino porque la propiedad indica que se tienen unos medios para actuar con la independencia o autosuficiencia necesarias para poder ejercer la libertad exterior mejor que quienes no pueden valerse por sus propios medios materiales». En resumidas cuentas, «no tienen derecho a votar quienes dependen de otros, porque carecen, afirma, de "personalidad civil"». Pensamientos como este llevaron a que algunos colegas, como Christian Garve, de la Universidad de Breslavia, dijeran que la kantiana era una filosofía excesivamente teórica.

noció otro mundo que el suyo cuando, a unos cien kilómetros, vivió unos meses en Arnsdorftrabajando como preceptor, a lo cual se dedicó para ganarse el sustento después de que muriera su padre, en 1746. Su trayectoria laboral la desempeñó como profesor en la Universidad de Königsberg, donde se doctoró a los treinta y un años. En 1781 vio la luz su obra «Crítica de la razón pura» y en 1788, «Crítica de la razón práctica», sus dos trabajos más importantes. En medio de ellas, en la citada «Fundamentación de la metafísica de las costumbres» (1785), expuso su negación a que el ser humano dispusiera de su propia vida; para él, cada persona tiene la obligación de conservarla: «El suicidio es contrario al principio fundamental de moralidad, ya que aniquila al sujeto moral, y constituye una ofensa contra la dignidad de la persona por el deseo de escapar a una vida desagradable. El suicidio no es abominable porque Dios lo prohíbe: Dios lo prohíbe porque es abominable».

# Un autor muy complejo

Pese a todas las ideas que se han apuntado, a Kant se le asocia con el movimiento de la Ilustración y a todo ese caudal de autores que vinieron a refrescar el pensamiento y la mirada hacia la sociedad. Pero, sobre todo, estamos ante un autor tremendamente complejo a la hora de interpretar, que Norbert Bilbeny ha querido aclarar y analizar en esta obra que acaba de aparecer: «El torbellino Kant. Vida, ideas y entorno del mayor filósofo de la razón». Así, para este catedrático del Departamento de Filosofía Teorética y Práctica de la Universidad de Barcelona y decano de la Facultad de Filosofía, estamos ante un pensador que abrió los caminos hacia la modernidad, cuya obra es de extrema actualidad con mensajes como «Atrévete a pensar».

El autor empieza su libro llevando al lector a París, a enero de 1793. «Regando aún sangre, la cabeza de Luis XVI, rey de Francia, es mostrada por el verdugo a



una multitud que atesta la Plaza de la Revolución. (...) La hoja de la guillotina no ha acertado bien y ha caído demasiado cerca de la base del cráneo. Ahora, con la sangre goteando sobre los tablones del cadalso, se ha oído un cañonazo y entre el público algunos gritos de "¡Viva la república!". Luis XVI, que no ha llegado a cumplir cuarenta años, ha puesto así fin, con su sangre, a más de un milenio de reyes en Francia», escribe Bilbeny, contextualizando

que «se le pregunte por la ejecu-

ción de Luis XVI, ante la que se muestra discretamente comprensivo, dada la situación hasta ahora

de Francia. Aunque no comparte

la condena a muerte del monarca». La violencia descomunal que

acompaña esta Revolución suce-

de en la ciudad que es la cuna del

«pensamiento de las Luces», un

acontecimiento capital que ha

asombrado y admirado a Kant. No

en balde, «la filosofía no es tampo-

co ajena a esta conmoción y un

filósofo como Kant no permanece

indiferente a ella. A partir del ve-

rano de 1789 espera con ansia el

correo y la Prensa para estar al día

de los hechos de París. A menudo

es uno de sus temas favoritos de

con un puerto de gran importan-

cia. Bilbeny presenta cómo sería

la ciudad en tiempos del protago-

nista de su escrito, compuesta por

cincuenta mil habitantes en una

amalgama de idiomas: alemán,

prusiano, polaco, lituano, ruso,

danés, sueco y hebreo, más el in-

glés y el holandés de los comer-

ciantes que la visitan; un lugar

relevante para el protestantismo

luterano, pero donde también se

practica el judaísmo, el catolicis-

mo, el calvinismo, el anabaptis-

mo, e incluso la masonería.

conversación», señala Bilbeny.





Libertad, igualdad y legalidad Sin embargo, algo tan atractivo como un evento revolucionario tendrá como sangrienta continuación el llamado «régimen del Terror», lo que hace más difícil seguir defendiendo lo que está pasando en la capital francesa. Pero Kant insiste en proclamarse republicano, frente a lo cual recibe diversas críticas en su entorno intelectual de Königsberg, una localidad comercial que cuenta

Visto así, habitar un lugar de cultura variada bien pudo ser suficiente para un Kant que podía de este modo seguir bien allí «el compás de las costumbres de la gente y de las novedades del mundo. Es comprensible que, en tal entorno, Kant esté sensibilizado por la política y por sus fundamentos, según piensa él, jurídicos y en último término morales». Es, desde este lugar desde donde, ya en la vejez, en un pasaje llamado «Doctrina del derecho», escribiera que esto mismo ha de basarse «en los valores de libertad, igualdad y legalidad». Solamente le faltó añadir fraternidad.

Obra: «Ballo in maschera», de Verdi. Intérpretes: Francesco Meli, Anna Pirozzi, Franco Vasallo, etc. Coro y Orquesta de la Generalidad Valenciana. Direc. musical: Antonino Fogliani. Direc. escénica: R. Villalobos. Valencia, 21-IV-2024.

CRÍTICA DE CLÁSICA

**PALAU DELES ARTS** 

Verdi por encima de todo que tapó a los cantantes, y el coro

Nueva producción de «Un ballo in maschera» (Roma, 1859, tras innumerables batallas contra la censura) en el Palau de les Arts firmada por Rafael R. Villalobos con cierta polémica antes de su propio estreno fruto de su muy discutida «Tosca» anterior, pero recibida luego sin protestas significativas. Quizá por ser tan insulsa que no mereciese la pena molestarse en silbarla, por mucho que su autor intentase filosofar sobre su idea en el programa de mano, por cierto, sólo en pdf. No hay una época precisa sino una mezcla de vestuarios extraña y unos decorados que tampoco aclaran mucho. Empieza con una retransmisión televisiva en la primera escena; en la segunda el papel de la hechicera se mezcla entre figuración y la propia Ulrica. En el acto segundo, el del campo de las ejecuciones, el escenario está constituido por un coche de los años 60 que recuerda al de Bieito en «Carmen» y una torre metálica de televisión, telefonía o cualquier otra ocurrencia, en donde un figurante no sabe qué hacerle a Amelia y se rasca la cabeza, quizá pensándolo. Inciso, ¡qué maestría la de Verdi al cambiar el tono del discurso musical cuando Amelia reconoce que ama a Riccardo! La misma técnica emplearía en el dúo entre Isabel de Valois y el infante Don Carlo en su obra de 1867. En la escena del dúo entre Amelia y Renato no hay cuadro de Riccardo a quien Renato llame traidor, sino su foto en uno de los asientos-monitores de TV del inicio. Al fondo aparece una mujer que se supone es el hijo de ambos por el cariño que le demuestra su madre, pero que resulta ser el paje Oscar. La trivialidad vuelve a surgir al simular una gran descarga eléctrica en los tubos fluorescentes del techo en el momento dramáticamente musical de la elección en la urna del futuro asesino de Riccardo y, como hay que seguir la costumbre de estos tiempos, por qué no llenar de travestis el baile de máscaras. Antonino Fogliani dirigió eficazmente ese magnífico conjunto que es la Orquesta de les Arts con algún exceso de volumen

cumplió como es habitual. Entre los cantantes fue Marina Monzó como Oscar a la que no hubo pegas que poner. Bella voz de ligera, brillante en las coloraturas y cumpliendo magníficamente en escena las instrucciones que recibió. Me dijo una vez el gran tenor Giuseppe di Stefano que para triunfar había que tener voz y corazón. Leo Nucci me presentó hace muchos años a un casi debutante Francesco Meli en un «Rigoletto» en el Covent Garden. Estuvo muy bien y escribí que triunfaría. Sin embargo, le falta el corazón al que se refería su colega y eso repercute en que su bella voz y las matizaciones no lleguen a transmitir. Matizar es lo que le faltó al barítono de voz consistente Franco Vasallo, poco sutil en el canto. Montserrat Caballé -una grandísima Amelia- me dijo que ella hubiera sido una segundona en los tiempos de Tebaldi, los Ángeles, Callas, etc. Y que, en vez de Amelias o Normas, tendría que haberse limitado a Manones. Pasan las décadas y Anna Pirozzi no hubiera pasado de ser una segundona en tiempos de Caballé. ¡Qué hubiera sido en los de la generación anterior! Ya que estamos con opiniones de famosos del pasado: para Mario del Mónaco cantaron un día los caballos, luego las mulas y acabarían haciéndolo los asnos. Pirozzi sacó lo mejor en «Morró ma prima in gracia», quedando corta y sin la potencia y los graves precisos en «Ecco l'orrido campo» y otros momentos. Agnieszka Rehlis no es la contralto que requiere Ulrica. Correcto el resto del reparto. Éxito final para el público. Quienes tengan mi edad o más años y sean declarados aficionados a la ópera sabrán por lo escrito a qué atenerse. Los más jóvenes, olviden todo lo anterior, vayan y disfruten con la música de Verdi, porque tampoco van a poderla escuchar mejor servida hoy a menos que tengan a Netrebko, Radvanovsky o Beckzala. Hay lo que hay.

históricamente la Europa de la época de Kant. Lo hace, además, porque «la Revolución Francesa es un hecho que agrada a Immanuel Kant. Habla de ella con sus colegas y también con sus invitados en casa».

Por entonces, el filósofo tiene sesenta y cinco años, aunque, prosigue el autor, se halla en lo que podría considerarse su etapa más productiva y, como tras su libro, tan famoso e influyente, «Crítica de la razón pura», todo apunta a

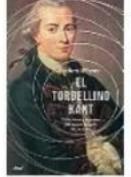

20,90 euros

«El torbellino Kant. Vida, ideas y entorno del mayor filósofo de la razón» Norbert Bilbeny ARIEL 232 páginas,

Gonzalo ALONSO

# Cultura

María Toledo presenta «Vicente», un canto a la maternidad

T. C. MADRID

María Toledo, primera mujer en el flamenco que se acompaña por el piano a la vez que canta, presenta «Vicente», su séptimo álbum, que saldrá a la venta en formato físico el 29 de abril. Con este proyecto, que tilda como el más especial de su carrera, está exclusivamente dedicado a su hijo y que lleva el nombre de su abuelo, la artista no solo redefine la relación entre piano y flamenco, sino que también crea una obra emotiva que celebra la vida, el primer cumpleaños de su niño y la maternidad de una manera conmovedora, de ahí que haya vuelto a conseguir ser número uno en las listas de ventas a pocos minutos de su lanzamiento.

Acompañada por el sonido del piano y las palmas, María Toledo colabora con músicos sobresalientes, como Chano Domínguez, Diego Amador, David Peña «Dorantes», Pablo Rubén Maldonado o José María Cortina. Junto a ellos, la artista explora diversos palos flamencos, desde las bulerías hasta la soleá, y las letras de cada uno de los temas se impregnan de alusiones y homenajes a la maternidad, lo que revela una profunda conexión de la cantante con su hijo.

# Entre México y Japón

La voz flamenca de María Toledo, llena de giros y quejíos jondos, es fuerza, raza, pasión, entrega, coraje, todo lo cual la ha colocado como un motivo de inspiración para nuevas generaciónes en el mundo del flamenco.

Con este talento a cuestas, Toledo continúa su gira nacional e internacional, agotando entradas en muchas de las ciudades que visita, y que incluye destinos tan dispares como México, República Dominicana, Japón, Colombia, Puerto Rico, Francia, Alemania, Israel, Egipto y Marruecos. A día de hoy, la artista acumula asimismo más de 54.000 oyentes en la plataforma Spotify.

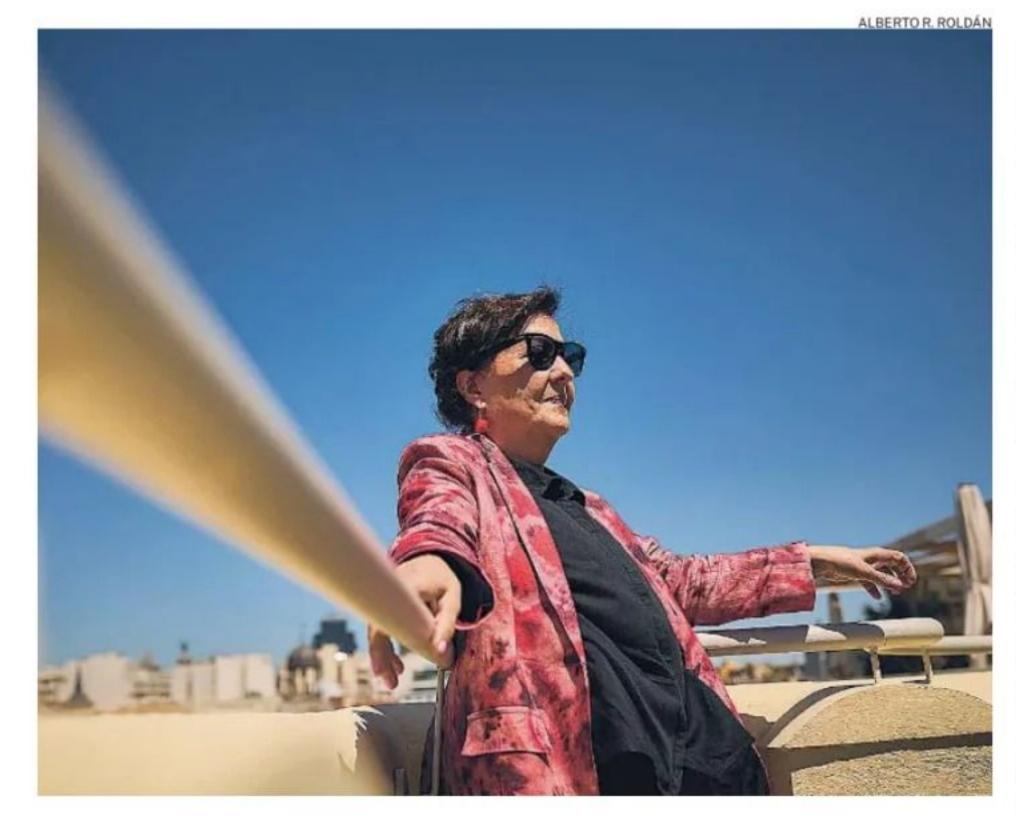

Concha García, MADRID

ay figuras en el Olimpo del flamenco de las que aún podemos disfrutar Una de ellas es una mujer de presencia, dulzura y enorme maestría en el cante. De ojos claros y una voz profunda que cuando canta cumplimenta y cuando habla engancha, y viceversa. Recupera «Cu4tro», espectáculo en el que rinde homenaje a sus compañeros del Olimpo -léase Enrique Morente, Camarón, Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía-, junto al trío de «jazz-flamenco» compuesto por Carles Benavent, Tino di Geraldo y Antonio Serrano. Un programa que ya realizaron en 2014, y que ofrecerán el día 20 de junio durante un concierto en Madrid, en el marco del Universal Music Festival, entre otras fechas.

# ¿Cómo la recibe el escenario?

Con mucho cariño y respeto. Siempre he intentado ser yo, dignificando el flamenco, que la gente sepa lo importante que es, y dar lo mejor de mí. También intento ofrecer algo nuevo, no repetirme.

# ¿Cómo innova?

El flamenco es muy extenso. No sacamos un disco y al año siguiente otro. Hay que reposarlo, porque cuesta mucho trabajo hacer tuyo un estilo. Son años de vida.

Carmen Linares Cantante

# «Cada vez veo más difícil hacer un concierto o poder actuar en salas»

La cantante revivirá el espectáculo «Cu4tro», que inició en 2014 y en el que rinde homenaje a Camarón o Morente

# ¿Y se necesita dignificar el flamenco?

No concibo el flamenco sin darle la categoría que tiene. Es una de las mejores músicas que hay en el mundo. Morente, Paco, Camarón y Sanlúcar no necesitan en absoluto que se les dignifique. He utilizado esa palabra porque el flamenco a veces ha caído en desgracia por circunstancias ajenas. Ha sido denostado, y gracias al compromiso de muchos artistas se ha puesto donde merece estar.

# ¿Qué recuerda de compartir escenas con Camarón o Morente?

Tuve la suerte de vivir esa época en la que el flamenco empezó a volar. Somos una generación muy valiente, de la que afortunadamente



Siempre he intentado dignificar el flamenco, que la gente sepa lo importante que es»

«La ley de mecenazgo debería apoyar a la cultura, habría mucha gente dispuesta a invertir» queda mucha gente, como Tomatito o Mercé. Fue una época de evolución necesaria, manteniendo muy presentes nuestras raíces para sostenernos.

# En «Cu4tro» fusiona jazz y flamenco, dos géneros libres, de improvisación, ¿cómo casan?

Es importantísimo que entre músicos conozcan los códigos a la perfección. Yo puedo cantar una soleá con la armónica de Antonio Serrano porque él conoce ese código. Es bonito y divertido. Una gozada, que dirían ahora.

# ¿Ahora se improvisa menos? ¿La música está más pautada?

Llegar a una improvisación son años de trabajo, se trata de una carrera. No es llegar y pegar. El flamenco es otra cosa, y cuanto antes empieces, mejor, porque ya lo tienes incorporado. Subirte al escenario también, hay que hacerlo aunque haya diez personas. A veces pienso que la juventud lo tiene más difícil, porque cuando yo era joven trabajábamos muchísimo, enlazábamos un bolo con otro, lo que ha ido bajando. Ojalá eso se retome, que la cultura vuelva a estar en primera línea.

# Se puede grabar un disco contan solo un ordenador, ¿qué opina?

Ahora es todo muy frenético. Pero también pienso que si una persona joven hace su propio disco en casa, cuando cada vez se venden menos, puede ser bueno. Lo que pasa es que es todo demasiado inmediato. Lo nuestro era una carrera más segura, más hecha.

# Es usted un ejemplo de cómo el flamenco ha cuidado a la mujer.

Desde La Niña de los Peines, la mujer ha estado muy presente en el flamenco. No solo lo hancreado, sino también difundido. Pero antes no es como ahora, que sale alguien y puede tener una gran difusión en las redes sociales. Yo veo cada vez más difícil hacer un concierto, poder actuar en salas. No sé por qué.

# No será por falta de público.

¡Claro! La ley de mecenazgo debería apoyar a la cultura. Hice una gira en el 73 por Estados Unidos, otra época mía muy bonita, y la mayoría de los conciertos estaban patrocinados por mecenazgos. Fíjate si nos llevan años de ventaja. No entiendo por qué aquí no existe eso. Solo se da cuando se hace una inversión en inmobiliaria, pero nunca con la cultura para que tenga un beneficio en la renta. Habría mucha gente dispuesta y se ayudaría a artistas que están empezando.





# Los Premios Talía se rinden a «Forever»

La segunda edición entregó su gran premio a la obra de Kulunka Teatro, dirigida por Iñaki Rikarte

Maria García. MADRID

ligual que el año pasado, los Premios Talía volvieron a lo grande con la Plaza Santa Ana llena de artistas luciendo sus mejores galas. La Alfombra roja vuelve a llamar la atención de los presentes, y de los madrileños curiosos, que ven desfilar a celebridades debajo de la escultura de Calderón de la Barca. El Teatro Español volvió a llenarse de artistas y famosos de toda clase para celebrar las artes escénicas. Todos se han juntado para ver galardonar, entre otras cosas, al teatro musical, a la lírica, a la zarzuela, al circo y al baile.

La Gala arrancó emotiva, con unos niños que entraron en escena diciendo «mamá, mamá quiero ser artista» recordando a Concha Velasco. La presentadora de la Gala, Cayetana Guillén-Cuervo, también cantó «La Chica Ye-Yé» y «emocionada» aseguró: «Las cosas suceden, los sueños se cumplen y las palabras transcienden y eso es lo que está ocurriendo con la Academia de las artes escénicas de España». Con un discurso emotivo, dio paso a Paloma san Basilio quien empezó a repartir las estatuillas, pesadas a tenor de lo que iban afirmando los ganadores.

Josep Carreras, Tale

Este año, el Mejor espectáculo de teatro musical fue para «The Book of Mormon», de quien no subió nadie a recoger el premio y Manuel Bandera toreó con brío: «Me dicen que me lo quedo yo». Alejandro Mesa, con el galardón de Mejor actor musical, describió a la industria: «Lo difícil que es cantarla y bailarla 7 veces a la semana». Cuando llegó la hora de dar la estatuilla a la mejor actriz musical fue premiada una intérprete homónima a la gala: Talía del Val que bromeó al salir al escenario «la verdad que esta escena no la he ensayado».

Los premios a la iluminación,

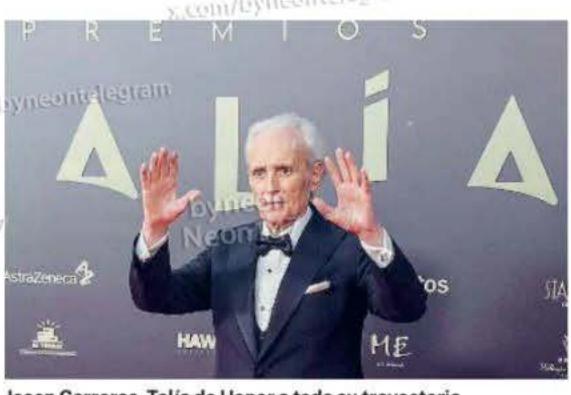

Josep Carreras, Talía de Honor a toda su trayectoria

# Todos los aplausos para Josep Carreras

Al menos tres minutos sin interrupción. Eso es lo que duró la impresionante ovación, con todo el patio de butacas en pie, del Teatro Español al cantante Josep Carreras, Premio Talía de Honor en la noche de ayer. «Es sin duda un honor recibir el premio que me otorga la Academia. Además, cuando se habló del Talía, me dijeron que el

primer año el reconocimiento lo había recibido la
maravillosa Lola Herrera.
Fue más entrañable si
cabe. Les agradezco su
amabilidad, a todas las
personas que lo han hecho
posible. A todos ustedes
solo me queda decirles que
hasta siempre y muchísimas gracias», dijo escueto
el también compositor y
director de orquesta.

«Forever» y «The Book of Mormon» fueron las triunfadoras

escenografía y vestuario dan reconocimiento a los que están detrás de cada obra. La gala también se convirtió en el lugar idóneo para hablar de temas como la diversidad, dando un premio patrocinado por la ONCE y demostrando que «las diferencias suman». Javier Prieto, ganador del premio a la Mejor música original, en esa misma línea de reivindicaciones, le dedicó unas palabras a Palestina y al duelo que viven los niños en el país.

# Un reparto excepcional

Las mujeres y sus derechos también fueron puestos en relevancia, y así lo dejó ver Victoria Luengo (premio a Mejor actriz protagonista de teatro de texto por «Prima Facie»): «Necesitamos que cesen ya los abusos de poder y la violencia sexual», dijo la intérprete, en lo que terminó por ser casi la única referencia explícita a las acusaciones de abuso sexual y acoso a Ramón Paso. Este año ha destacado por tener espectáculos que muestran, junto a los propios Talía, la gran variedad que existe en este mundo de las artes escénicas. En un momento, de hecho, se consiguió que el patio de butacas entero cantara el Himno a la Alegría.

Presentado como un «ejemplo de humanidad, de esfuerzo, de sabiduría y de entender esta profesión como es» los Talía se rindieron justo después a Josep Carreras, que lleva cantando desde 1970. Durante su carrera musical también ha formado parte de obras de compositores tan relevantes como Donizetti o Puccini y su excepcional voz ha acompañado a Luciano Pavarotti y Plácido Domingo formando parte del icónico grupo Los tres tenores.

El Gobierno de Canarias, presente en el patrocinio de la gala junto a Iberia, dio su premio a Vicente Fuentes y Antonia San Juan, acaso prueba fehaciente de la realidad de muchos en la profesión: la actriz dijo que había sido «coqueteada» por el cine y la televisión, pero que el teatro se lo había dado tod, su «único amante». Y así, el idilio de los Talía con las artes escénicas, bien repartidos como pedrea agradecida de sí misma (y ciertamente regalada en una duración que se acercó demasiado a esos impertérritos Goya de los que convendría huir), el premio gordo le cayó a «Forever», de Kulunka Teatro, y escrita por E. Cárcamo, J. Dault, G. Insausti e I. Rikarte.

# Ciencia

J. Scaliter. MADRID

nperiodismosiempre se habla de las cinco Ws: quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Y, en esta noticia en particular, todas son importantes y cada una tiene su historia para contar. El cuándo, la más sencilla, es ayer, la fecha de graduación de la última promoción de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA), de la que forma parte Pablo Álvarez Fernández. Pero ese es el cuándo sencillo y menos lucido. El cuándo verdadero pudo haber comenzado cuando Pablo «tenía cuatro o cinco años. Estaba mirando la Luna en mi pequeño pueblo en las montañas de León y alguien me dijo que había gente caminando en la Luna, pero me decepcionó escuchar que solo doce personas lo habían hecho y pensé que tenía que ser algo más común». Pablo se graduó ayer, pero comenzó a ser astronauta mucho tiempo antes.

El quién en esta historia también parece obvio, pero hay chicha. Aunque él asegura que el primer paso serán misiones a la Estación Espacial Internacional (ISS), la realidad es que irá también a Marte, al menos una parte de él, ya que ha estado trabajando en el diseño, el desarrollo y la comprobación de diferentes biosellos del róver ExoMars, una misión que irá al planeta rojo en 2028 en busca de vida. En este apartado llegó a ser director de pruebas durante la campaña de pruebas ambientales.

Pablo es licenciado en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad de León y obtuvo un máster en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica de Varsovia en 2011. Habla tres idiomas (francés, inglés y polaco) junto al español y ha trabajado como ingeniero de estructuras para diferentes programas aeronáuticos, como Airbus (donde llegó a ser jefe de proyecto para las operaciones de la compañía en España) y Safran.«Completar la formación básica de astronauta ha sido un viaje extraordinario de crecimiento personal - señalaba ayer Pablo

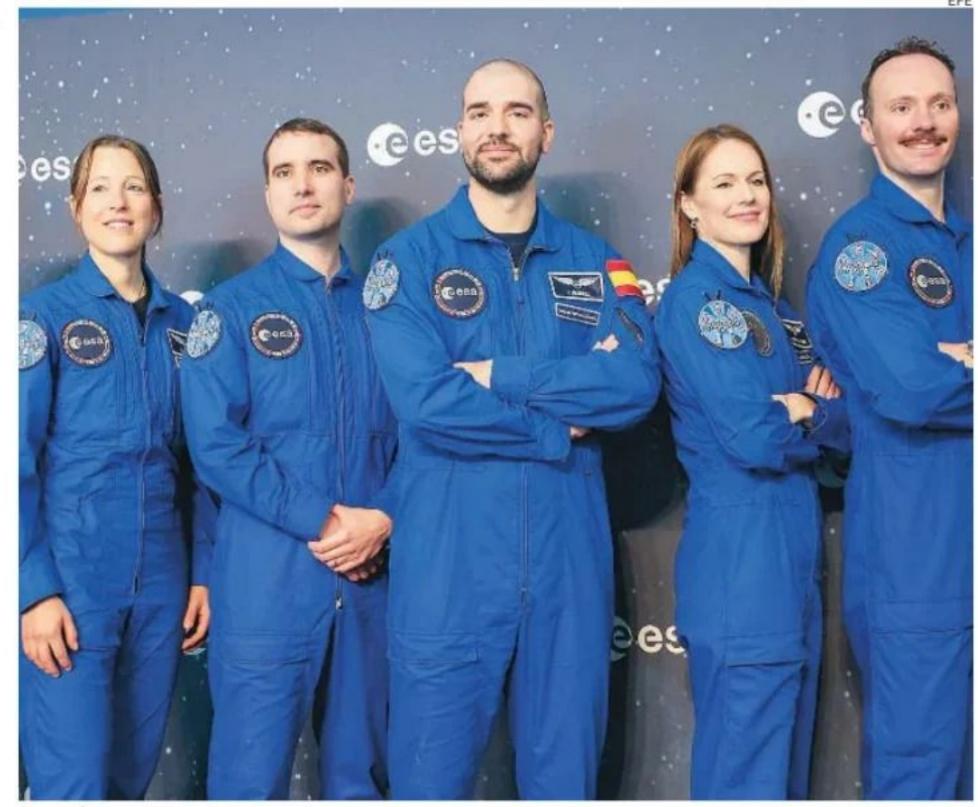

Pablo Álvarez Fernández junto a los otros graduados de la ESA

«Pensé con cinco años que andar por la luna debería ser más común», asegura el sucesor de Pedro Duque

# Pablo Álvarez, primer astronauta español en 31 años

durante la graduación -. Estoy profundamente agradecido por las valiosas lecciones aprendidas de los mejores en este campo y encantado de desempeñar un papel en la configuración del futuro de la exploración espacial. Como astronauta de la ESA que representa a España, me siento honrado de unirme al linaje de pioneros como Pedro Duque. Esta oportunidad me llena de orgullo, y estoy emocionado por hacer llegar nuestra



Sara García Alonso

pasión compartida por el espacio a cotas sin precedentes».

Junto a él también se graduaron Sophie Adenot (Francia), Rosemary Coogan (Reino Unido), Raphaël Liégeois (Bélgica) y Marco Sieber (Suiza). El grupo forma parte de la clase de astronautas de 17 miembros de 2022, seleccionados entre 22.500 solicitantes de todos los Estados miembros de la ESA.

Y aquí llega el por qué, cómo

consiguió Pablo Álvarez Fernández graduarse. Si el proceso de selección ya es complicado, en el de formación no se regala nada.

Los candidatos a astronauta se deben graduar en exploración espacial, disciplinas técnicas y científicas, sistemas y operaciones espaciales, así como paseos espaciales y entrenamiento de supervivencia. A eso hay que sumarle ciertas habilidades especiales, como elidioma ruso, operaciones robóticas y encuentro y acoplamiento de naves espaciales. El proceso completo dura entre 3 y cuatro años.

# Una gran misión

El qué, lógicamente, es ser astronauta, pero la graduación es apenas un paso en un camino que Pablo comenzó a los 5 años y seguirá para toda su vida: es una profesión que define la existencia. Después de la certificación, los astronautas asignados a la ESA de la nueva promoción pasarán a las siguientes fases de entrenamiento previas a la asignación y específica de la misión.

«Ahora nos centramos en preparar una misión para la Estación Espacial Internacional (ISS), que ya es bastante desafiante – concluye Pablo -. Por supuesto que seremos astronautas durante varios años, tenemos un plan para quedarnos durante mucho tiempo, así que veremos lo que nos traerá el futuro. Pero ahora nos centramos en la ISS».

De este modo, el primer paso para Pablo es asignarle una misión para la cual realizará un entrenamiento específico relacionado con las naves involucradas y los objetivos trazados. Este entrenamiento puede durar varios meses o algunos años. Y luego seguirán nuevas misiones y entrenamientos. Esto, nuevamente, es apenas un paso.

Y finalmente llega el dónde. La primera opción parece obvia en esta noticia: no es la ESA, ni el centro alemán donde se entregaron los diplomas. Pero tampoco es el espacio, la verdad. El dónde es en cada niño y niña, de cuatro o cinco años, que Pablo Álvarez Fernández llevará al espacio y hacia un futuro científico.

Una mujer en la reserva española

Junto a la convocatoria para astronautas que realizó la ESA en 2022, también lanzó una reserva de astronautas por primera vez. Compuesta por candidatos que destacaron durante todo el proceso de selección, esta reserva está lista para desempeñar funciones de astronauta del proyecto a medida que surjan oportunidades de vuelo. Y de ella forma parte Sara

García Alonso, la primera mujer española candidata a astronauta. Al igual que Pablo, Sara también se graduó en la Universidad de León con un máster de biotecnología y se doctoró, en 2018, en biología molecular del cáncer. Actualmente trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), donde lidera un proyecto para descubrir nuevos fármacos

contra el cáncer de pulmón y de páncreas.
La categoría de astronauta de reserva
significa que no formará parte del personal
permanente de la ESA, pero puede ser
seleccionada para misiones concretas.
Cuando se realizó la selección final de los
astronautas (cinco de plantilla y once de
reserva), Josef Aschbacher, director de la
ESA afirmó que «todos son astronautas».

**Egos** 

# Gemma Martos. MADRID

l cielo es el límite, leemos en el estado del perfil de WhatsApp de Juan Avellaneda (Barcelona, 1982). Y no puede ser más apropiado este lema para el diseñador catalán, que triunfa con sus creaciones y también en sus redes sociales. Diseñador e icono de estilo, íntimo amigo de Tamara Falcó y Nieves Álvarez, se ha ganado a la audiencia en diferentes formatos televisivos, como la sección «Flash», de «Y ahora Sonsoles». También a través de sus redes, donde acumulayamás de un millón de seguidores. Entre ellos, la Reina Letizia.

Sí, han leído bien. Bajo el relato institucional, la monarca no cuenta con perfiles oficiales en redes sociales, sin embargo, siempre ha existido una especie de leyenda urbana, que cada vez cobra más fuerza y con más testimonios, acerca de la presencia privada y anónima de la monarca en Instagram y Tiktok. Y Juan Avellaneda suma todavía más fuerza a esta teoría.

«¿Sabes que ve mis vídeos? Alguien del entornome ha dicho que la Reina Letizia ve mis vídeos opinando de sus looks, pero no por eso controlo mis opiniones para intentar quedar bien. Si le gusta algo de la colección que me lo diga y se lo envío». Eso comenta Juan Avellaneda a LA RAZÓN en una tarde primaveral en Madrid, donde nos ha citado en un invernadero, para presentarnos su nueva colección. Y el lugar no puede ser más adecuado, porque se trata de su «Jardín Ikat», junto a See Iou, con la que pretende acercar sus diseños al gran público.

«Siempre me preguntan a qué celebridad me gustaría vestir, y yo digo que la ilusión es que lo lleve la gente de la calle. Una famosa un día está con un estilista y otro día con otro, pero las mujeres de la calle son libres para hacerlo. Me hace mucha ilusión que la gente viva momentos de su vida con mis prendas porque siempre recordamos que llevábamos puesto en nuestros momentos especiales. Al final, es formar parte de la historia personal de cada una de las mujeres que compran un Avellaneda».

Juan Avellaneda resulta ser la unión más clara entre las mujeres de Barcelona y Madrid, desde la burguesía catalana a Tamara Falcó. Unas mujeres que, para el diseñador catalán, cada vez se parecen más en su forma de vestir. «Antes en Madrid se arreglaban El diseñador presenta a LA RAZÓN su nueva colección de moda con la que ha creado un universo colorido de lujo alcanzable

# Juan Avellaneda:

# «La Reina Letizia ve mis vídeos de TikTok»



El diseñador Juan Avellaneda presenta su nueva colección de ropa

mucho más y en Barcelona era todo mucho más relajado, pero ahora el mundo de las redes sociales ha ayudado mucho a eso. Antes podía haber estampados que diera más miedo lucir, pero ahora ves a las chicas portuguesas y te atreves a lucirlo. Nos van dando permiso para hacer las locuras que antes solo hacía una Naty Abascal. Estamos rompiendo el encorsetamiento de la moda y ese esnobismo que hay alrededor de este mundo».

# Apoyo a la moda española

Obviamente, para terminar nuestro encuentro en el jardín de Juan Avellaneda, teníamos que volver a la Reina Letizia. Porque si es verdad que ve los vídeos de nuestro entrevistado, queremos saber cómo modificaría él el estilo de la monarca. «Hay algo que me pone muy nervioso. Se obsesionan muchas veces en que todo sea barato, y eso me pone muy nervioso. Tienes que ayudar a la moda española, pero hay prendas que a lo mejor el diseñador no puede hacerlas más baratas y no por eso tienen que dejar de darle el apoyo. ¿Por qué tenemos que dejar a un lado a ciertos diseñadores, porque popularmente quede mejor vestir low cost?», se pregunta.

«Megustó cuando lució un diseño alquilado, cuando se muestran más cercanos a la realidad del

«La princesa y la infanta tienen edad de experimentar con sus looks para encontrar su estilo»

mundo de la moda y que se nota que no lo están haciendo para quedar bien mediáticamente. No todo tiene que ser Mango y Zara, hay que apostar por moda española con precios más elevados», insiste. El diseñador opina también sobre la evolución estilística de la princesa Leonor y la infanta Sofía: «Creo que en ellas vemos dos momentos muy diferentes. Cuando lucen looks de calle que eligen ellas, van mejor, que cuando son actos oficiales que aún no han encontrado su estilo. Tienen que darles más libertad, porque a su edad es el momento de experimentar con sus looks para encontrar su estilo propio. Necesitan relajarse más, no ir disfrazadas de señoras mayores, ir más acorde a su edad y disfrutar de la moda». Porque Avellanedatiene claro que la moda, para triunfar, exige arriesgar.

# Diario de un viejo que le grita al televisor

# Canibalismo al pilpil o en su tinta

# Jesús Amilibia

Leo: «Joe Biden afirma que un tío suyo fue devorado por los caníbales en Papúa Nueva Guinea durante la II Guerra Mundial». Aquítambién conocemos casos de canibalismo, en plan comilona de txoko, que asoma en tiempos electorales. Ahí está, por ejemplo, el caso del canibalismo de Bildu y los nacionalistas vascos radicales que se han comido sin apenas dejar rastro, hasta dejarla en los huesos, a la banda terrorista ETA: ya es tan solo un esqueleto que apenas proyecta sombra. Se la han comido hasta hacerla desaparecer, sobre todo entre la juventud, divino tesoro euskaldún. Según el hijo putativo de Otegi, Pello Otxandiano, ETA nunca fue terrorista, sólo un grupo armado, algo así como la banda de Al Capone congoma 2. ETA cobraba impuestos, ¿no? Acabará en banda municipal para que los mozos abertzales pueden bailar la ezpatadantza en versión punk, heavy metal o hard rock, a elegir. O la jota vasca estilo reguetón.

Si alguien, algún prohibicionista del canibalismo o alguna víctima de la banda que nunca existió, menciona a ETA, los bilduetarras saltan como txakurras rabiosos: «¡Ya está el facherío con la canción de ETA!». Ellos, en plan ochote, prefieren esa bilbainada que dice: «Apaga luz, Mariluz apaga luz, que yo no puedo vivir contantaluz; los borrachos en el cementerio, ¡juegan al mus!». Órdago a oscuras trasegando txakoli. Mi duda es si a la banda terrorista se la han comido al pilpil o en su tinta, en salsa verde o roja a la vizcaína. O en plan chuletón vuelta y vuelta con unos pimientos de Gernika acompañando, aunque no es descartable que la cocinaran como marmitako.

Asíque ya sabe Biden: aquí el canibalismo es una fiesta gastronómica que acaba con Otxandiano, enorme dantzari, bailando el aurresku sobre las cenizas de los restos.



# Mujeres desconocidas

# Sonsoles Costero Quiroga. MADRID

to eran de forma abrumadora hombres, hubo unos pocos casos, contados con los dedos de una mano, en los que una mujer alcanzó el rango de faraón. Estas reina-faraón (para diferenciarlas de las faraonas esposas/madres como garantes de la legitimidad al trono y protectoras de la nación en su papel de la diosa Isis) serían absolutas excepciones, que normalmente o bien fueron viudas (una vez muerto el faraón no se las permitía casarse de nuevo), o bien no tuvieron descendencia masculina (o se las consideraba bastardas). Uno de los casos más destacados es el de Hatshepsut.

Su ascenso al trono estuvo marcado por las dificultades en la sucesión real y las repetidas calamidades. Su padre, Tutmosis I, un gran expansionista que amplió las fronteras del Imperio Nuevo de Egip-

to con sus conquistas hasta las orillas del Éufrates, se casó con su hermanastra Ahmose y tuvo descendencia femenina (Hatshepsut, nacida en torno al 1513 a. C, y su hermana mayor Heferubity) y un hijo varón de una esposa secundaria; exactamente igual que su padre y predecesor, el faraón Amenofis I. A la muerte de Tutmosis I, su hija Hatshepsut ascendió al trono junto a su esposo, su hermanastro Tutmosis II. La historía se repetiría: esta relación dio, de nuevo, únicamente mujeres - Neferura-, y un varón, fruto de una concubina. Éste, que no estaba destinado a reinar, vivía en el templo de Amón educándose para ser sacerdote. Se convertiría en Tutmosis III al casarse con Neferura, pero como aún no era mayor de edad se le entregó la regencia a su tía y madrasta, Hatshepsut. El problema de la continuidad real sería el fin para la XVIII dinastía.

En este contexto, se puede entender a Hatshepsut-Jenemetamón, apodada «La primera de las nobles damas», no sólo como reina-faraón usurpadora después de la muerte de su esposo Tutmosis II, sino una figura extraordinaria que asumió uno de los gobiernos más longevos de la historia real femenina. Con astucia y habilidad política, gobernó durante 22 años, rodeándose de un círculo de poder formado por el sumo sacerdote Hapuseneb y el arquitecto Senenmut. Después de eliminar a su oponente, el visir Ineni, que ostentaba el cargo de chaty o primer magistrado después del faraón, puso a Hapuseneb como su mano

# Hatshepsut, de reina de

# Egipto a «faraón divino»

Su reinado se caracterizó por la estabilidad y el fortalecimiento de la economía egipcia, pero finalmente su figura y legado sufrieron la «damnatio memoriae»

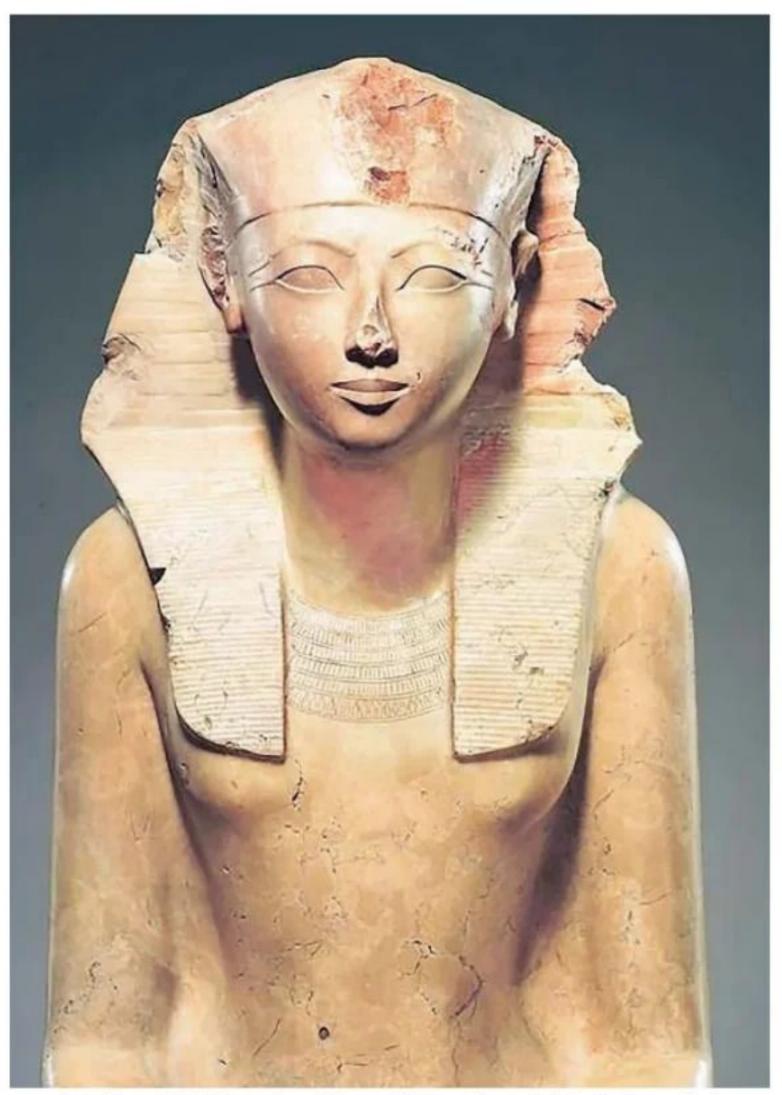

Escultura de Hatshepsut en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York

derecha. Senenmut pasaría a ser el tutor de su hija Neferura. Este hecho le permitió relegar a su hijastro Tutmosis III a un segundo plano y autoproclamarse «faraón de las Dos Tierras y primogénita de Amón» a través de un golpe de Estado, pasando de ser una regente carente de poderes a tener pleno poder de decisión.

# Encarnación divina

Ya en el poder, ordenó que se la representara con las particularidades típicas del faraón, incluyendo el tocado (nemes), la barba postiza, el ureus y el «faldellín». El pueblo quiso a este faraón femenino, ya que sustituyó la ola de expansionismo y guerras por un reinado sagrado que se caracterizó por la estabilidad. Llevó a cabo expediciones comerciales al país de Punt que fortalecieron la economía egipcia, trayendo productos exóticos como la mirra. También cambió el origen de su propia existencia a ojos del pueblo, y diría que su padre no fue Tutmosis I, sino el propio dios Amón, lo que la permi-

tió gobernar debido a que pasó a ser una encarnación divina que representa a Amón sobre la tierra. Fue de esa manera que Hatshepsut dejó de ser considerada una mera regente para convertirse en guardián del culto y faraón por derecho propio y sangre divina. Esta validación al trono en forma de teocracia de poder se denomina «teogamia real». A la vez, parte de su política se centró en la construcción de templos, inaugurando en este sentido una época dorada del desarrollo de la arquitectura entre los siglos XVI al XIV a.C., entre cuyas obras destaca la Casa del millón de años en Deir el-Bahari, uno de los símbolos artísticos más bellos del antiguo Egipto.

La muerte de Hatshepsut en 1483 puso al fin en el trono a Tutmosis III. Se convertiría en uno de los reyes más grandes de Egipto. Tristemente, el gobierno de Hatshepsut (incluyendo a su fiel colaborador Senenmut) sufrió la «damnatio memoriae», es decir, un intento de borrado histórico para evitar que otras mujeres tuvieran pretensión al trono.

Así, su nombre fue eliminado de las listas de faraones, y la cara en sus representaciones fue destruida. Para los egipcios, borrando el nombre y la cara se eliminaba la individualidad del sujeto. La posibilidad de ser recordado y, de alguna forma, la existencia misma, como si nunca hubiera sido. Sin embargo, a pesar de estos intentos, Hatshepsut sigue siendo conocida como una figura fascinante y poderosa de la historia egipcia.

AGENDA 49

**El retrovisor** 

1616

Tal día como hoy de 1616 murieron Miguel de Cervantes y William Shakespeare, los más grandes de la literatura universal. El primero dejaba tras de sí la mejor novela escrita, «El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha» y el segundo, obras inmortales como «Hamlet», "Macbeth», «El rey Lear», «Romeo

y Julieta», «Otelo» y «Julio César». Cervantes murió en Madrid a los 69 años de diabetes en la conocida Casa de Cervantes, esquina calle León y calle Francos, en el Barrio de las Letras o de las Musas, en el entorno del conocido como el Madrid de los Austrias. POR JULIO MERINO



# Sequía

# LA RAZÓN celebra un foro para abordar la gestión del agua

La necesidad de un plan nacional «sin ideologías» para acabar con el déficit hídrico que está poniendo en jaque a regiones del sur y este de España y el aumento de financiación para las empresas del sector fueron las principales conclusiones ayer del foro «El agua: Optimización de un bien en extinción». En el acto, las consejeras

con competencias en agua de la Comunitat Valenciana, Salomé Pradas, y Región de Murcia, Sara Rubira, anunciaron un informe conjunto con Andalucía para presentar alegaciones de las reglas de explotación del Tajo-Segura que frene los recortes de agua. El acto contó con representantes de Agbar, Facsa, Global Omnium y Genaq.

# Madrid Mari Pau Domínguez

# presenta su novela «La magia de la libélula»

La sede de la Filmoteca Española en Madrid ha acogido la presentación de la nueva novela de Mari Pau Domínguez «La magia de la libélula. La increíble historia de La Fornarina», que glosa la extraordinaria vida de la cupletista española de principios del siglo XX Consuelo Vello Cano, conocida por La Fornarina, que se convertiría en la artista más aclamada de su tiempo en los principales teatros de Europa.



Obituario Sergio Melnick (1951-2024)

# Exministro de la dictadura de Pinochet

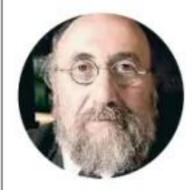

leconomista, político y exministro de la dictadura civil militar de Augusto Pinochet (1973-1989), Sergio Melnick, falleció a los 72 años, informó el municipio de la comuna de Las Condes, un acomodado sector de la Región Metropolitana, que alberga la capital, donde era actualmente concejal.

# **Economista**

Melnick se desempeñó entre 1987 y 1989 como ministro de Planificación durante los últimos años de la dictadura chilena, para luego pasar a ocupar cargos de dirección en varias empresas del país sudamericano, incluyendo altos puestos en canales de televisión abierta como La Red y Chilevisión. Fue consultor de la Cepal, y Pnuma (programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), entre 1974 y 1976. Fue Jefe del Departamento de Inversiones de Odeplan a inicios de los 80. Melnick fue, además, uno de los fundadores del partido pinochetista vinculado a la policía clandestina del régimen «Avanzada Nacional», cuerpo del que también formó parte el exjefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI), un organismo secreto dedicado a la persecución, tortura, ejecución y desaparición de opositores, Álvaro Corvalan, condenado a más de 150 años de prisión por diversos delitos. Escribió libros relacionados con los negocios, junto a otros coautores.



**Joselu** es el cuarto jugador en partidos disputados en el Real Madrid. Brahim y Modric, sexto y séptimo. El equipo de Ancelotti solo ha perdido dos partidos de 46 este curso gracias a su profundidad

# Una plantilla de campeonato

José Aguado. MADRID

lReal Madrid ha perdido dos partidos de
los 46 que ha disputado esta temporada.
Contra el Atlético en la
Copa. Ha empatado nueve y ha
ganado 35. En los días buenos, en
los que hizo mal tiempo, contra
equipos que en teoría eran mejores, ha dado igual, el equipo de
Carlo Ancelotti, que ya tiene LaLiga en el bolsillo, ha dado siem-

pre la talla. Es un equipo convencido de su poderío, contra las circunstancias, contra los rivales y, sobre todo, contra las bajas. Le pasó en el Clásico. El Madrid, además de las bajas habituales en defensa, sumó otras dos claves: la de Mendy y la de Carvajal. Lo mejor del Barcelona fue Yamal y por eso la ausencia del francés, un muro siempre, dolía tanto, mientras que Carvajal había hecho un partido imponente en Mánchester. Dio igual, salió Lucas Vázquez y se marcó uno de los mejores encuentros de su vida. El cante-



Los jugadores aplauden a la hinchada del Bernabéu después de la victoria ante el Barça

# Claves

# Y el viernes, la Real

No llega nunca el descanso para el Real Madrid, que apenas puede relajarse. El viernes espera la Real en San Sebastián. Ancelotti va a hacer rotaciones. El Real Madrid saca 11 puntos al Barcelona cuando solo quedan ya 18 por jugar (seis partidos). El club azulgrana ya solo piensa en la próxima temporada.

Pintus es llegar lo mejor posible al partido de Múnich el martes 30 de abril. La ventaja en LaLiga da opciones de otorgar descansos. Valverde es el futbolista que más minutos (y partidos, todos) ha jugado esta temporada. Detrás de él, Rüdiger, Rodrygo, Bellingham y Carvajal. rano ha sido quince veces titular esta temporada, solo por delante de Joselu, Ceballosy Güler. «Siempre hay que estar preparado, y esa es mi filosofía. Hay momentos mejores y momentos peores. Por eso hay que lograr un equilibrio en la vida», contaba después del encuentro.

Lucas Vázquez es el ejemplo perfecto de lo que tiene que ser un futbolista secundario en el Real Madrid. Preparado para jugar cuando sea necesario sin que se note un bajón en el equipo. Los grande años del Real Madrid se han dado cuando los que teóricamente empezaban como suplentes acabaron dando un resultado sensacional.

### Sin defensas titulares

Sucedió con Morata e Isco un año; está pasando este, pero con muchos más jugadores. Frente al Barcelona, ninguno de los titulares de atrás lo iba a ser a principio de temporada. De los cuatro defensas, solo Rüdiger lo ha sido toda su vida. Camavinga no lo esy no lo va a ser; Tchouaméni aún no lo es, mientras Lucas Vázquez hace solo unos años que empezó el oficio de ser lateral.

Tchouaméni fue titular por delante de Nacho, otro jugador que nunca deja de ofrecerle todo, pese a que no siempre cuenten con él. Es el décimo en minutos jugados y sigue entregándose y siendo decisivo cuando le toca, pese a que en los días decisivos, Ancelotti no ha tirado de él. Pero por él no va a quedar.

Tampoco por Modric, titular contra el Barcelona, junto a Toni Kroos, por séptima vez esta temporada en LaLiga. Podía estar enfadado porque es una estrella y solo juega ratos, pero lo que hace es reivindicarse y pedir sitio. «Hay jugadores que están muy bien esta temporada como Lucas y Modric. Ellos nos ayudan mucho en esta situación tras el gran desgaste del partido del miércoles», explicaba Ancelotti tras la victoria decisiva contra el Barcelona.

Ancelotti maneja múltiples recursos. Joselu le ha funcionado en momentos claves de la temporada con goles decisivos, como pasó contra el Getafe; Brahim se ha convertido en el jugador número 12 que cumple cuando sale del banquillo o cuando juega como titular. Por eso es el séptimo futbolista en encuentros jugados. El sexto es Modric, que ha disputado 38, los mismos que Brahim. El cuarto es Joselu, que ha estado presente en 42 de los 46 partidos que ha jugado el Real Madrid.



Joan Laporta, en el palco del Santiago Bernabéu

# Tras el fiasco, la decisión

Xavi ha ido cambiando el discurso sobre su futuro que, con todos los títulos perdidos, ya sí es una prioridad

# F. Martinez. MADRID

Xavi comenzó LaLiga con un discurso parecido a como la ha «acabado»: «No nos tenemos que callar, lo ha visto todo el mundo», dijo tras el 0-0 en la primera jornada ante el Getafe, refiriéndose al árbitro. «Ha sido una vergüenza, lo ha visto todo el mundo», afirmó tras caer en el Clásico del Bernabéu, en el partido que pone punto final al campeonato de for-

ma virtual. También hablaba del colegiado que, curiosamente, era el mismo, Soto Grado. En ambos partidos apuntó también a errores propios, y ahí está el quid de la cuestión, más allá de si Lucas Vázquez deja la pierna en el penalti de Cubarsí o de si el gol de Lamine Yamal entró o no. El Barcelona ha llegado tarde a esta temporada y en una semana ha finiquitado las dos opciones que tenía: en una, la Champions, dependía de sí mismo; en LaLiga todavía estaba pendiente del Madrid, pero le hubiera podido apretar. Curiosamente en las dos últimas derrotas encajó un gol calcado: el 1-1 de Dembélé en Montjuic fue igual que el 2-2 de Lucas Vázquez en el Bernabéu, lo que no habla demasiado bien de la seguridad defensiva del Barcelona. En la Champions, por cierto,

el entrenador también terminó hablando de los árbitros.

Xavi ha ido repitiendo que iba a ser muy difícil ganar LaLiga, porque había «cosas raras». Se puso la venda antes de la herida. Insistió en enero, el penúltimo giro de guion en busca de una reacción. El último fue anunciar que dejaba el cargo a final de curso, tras un mes para olvidar con la derrota en la Supercopa ante el Madrid, la eliminación en Copa contra el Athletic y el pinchazo en Liga contra el Villarreal. Hubo una respuesta del equipo, pero en la semana decisiva se ha caído y cerrará la temporada en blanco, después de haber ganado el año pasado la Supercopa y la Liga. Es un paso atrás en una campaña en la que la mejoría en el juego tampoco ha sido notable, más allá de brotes verdes en los cruces de la

# Laporta amenaza con pedir que se repita el Clásico

Tras la derrota en el Clásico, Joan Laporta publicó un vídeo en el que se mostró muy molesto por el uso del VAR. Aseguró que pedirán al CTA y a la RFEF todas las imágenes y los audios del gol fantasma de Lamine, y si consideran que es legal emprenderán «las actuaciones oportunas» sin descartar «las judiciales» ni pedir «la repetición del partido». También se quejó de errores que les han perjudicado durante el curso y otros que han beneficiado al Madrid. «Sumados muestran la distancia que hay en la clasificación», opina.

Champions (la primera fase fue mediocre, en un grupo cómodo), mal finalizados porque pese a que la expulsión de Araujo lo complicó todo, el Barça perdiólos nervios en exceso ante esa contrariedad, lo mismo que Xavi, que acabó expulsado.

# Panorama complejo

Durante estos últimos meses el discurso de Xavi ha variado y del «nada ha cambiado» sobre su futuro pasó a «yo no soy lo importante ahora», abriendo la posibilidad a continuar. Sin nada en juego más que la segunda plaza y el dinero de la Supercopa (el Girona está dos puntos por detrás y queda un Girona-Barça), la resolución de quién ocupe el banquillo sí es una prioridad y el panorama es complejo. Deseables como Luis Enrique o el sueño de Guardiola son imposibles, Klopp se toma un año sabático y económicamente tampoco es planteable, y Flick o De Zerbi sería un cambio de dirección y contratar atécnicos que no conocen el club, por lo que estaría por ver cómo actúan con jóvenes como Lamine y Cubarsí. Sí los conoce bien Márquez, otra opción de riesgo por su falta de experiencia. La continuidad de Xavi el año que le queda supondría tener que dar muchas explicaciones sobre los últimos meses y cómo se gestó el adiós en diferido del pasado enero. El técnico dijo que si no ganaba títulos se iría. Son tiempos difíciles para el presidente Laporta.





# ¿Se tensa la relación entre Alonso y Sainz?

Desde que Hamilton y Ferrari anunciaran su relación para 2025, el mercado de pilotos giró en torno a varios que acaban contrato a final de 2024: Sainz, Pérez y Alonso. Es decir, desde el anuncio de la llegada del inglés a Maranello los tres han llamado a las mismas puertas: Mercedes, Aston Martin y Red Bull. Las negociaciones han existido a tres bandas con todo lo bueno y malo que eso puede suponer y hasta que Alonso no anunció su renovación no se despejó la primera incógnita. Alonso y Sainz no habían tenido problemas en pista y se respetaban al máximo. Hasta el sábado cuando Alonso tocó a Sainz y fue sancionado injustamente.

Alonso dialoga con Ben Sulayem, presidente de la FIA

# Alonso se rebela ante la FIA

▶En las reuniones con la dirección de carrera, el de Aston Martin siempre lleva la voz cantante entre los pilotos

# Fran Castro. MADRID

Fernando Alonso debutó en la Fórmula Uno hace 23 años. Lo hizo con el equipo Minardi en el Gran Premio de Australia. En 2002 estuvo de piloto reserva de Renault y pasó dos años compitiendo en otros campeonatos de máximo nivel lejos de lo que es la F-1. Con dos títulos mundiales y unos resultados a nivel de títulos menores en relación a lo que podía haber sido, Alonso sigue siendo un referente en todos los ámbitos de la Fórmula Uno. Renault, McLaren, Ferrari, Aston Martin... el asturiano tiene tanta experiencia como talento para seguir conduciendo

y su capacidad de análisis está fuera de toda duda. A estas alturas de su carrera, Alonso no tiene nada que perder ni que demostrar y por eso, desde el amplio conocimiento que tiene, no se corta en hablar ante los micrófonos de quien sea, da exactamente igual: Federación Internacional de Automovolismo, otros equipos, rivales, compañeros, ingenieros... El piloto de Aston Martin es una constante fuente de mensajes subliminales que algunos son capaces de reconocer y otros no.

Alonso ha competido en 383 Grandes Premios, una media de 18 carreras anuales, y ha tenido choques con la FIA, con los comisarios, con cualquiera que él considere que actúa de manera injusta. El último incidente con la FIA fue el pasado fin de semana en el Gran Premio de China cuando le retiraron tres puntos en el carnet de piloto y le sancionaron con 10 segundos por un toque sufrido con el otro español, Carlos Sainz. Puede que esta «incontinencia» verbal le costara algún disgusto en

el pasado, pero ahora el asturiano es temido por cualquier comisario que actúe en un Gran Premio. Le pasó a Johnny Herbert el mes pasado, que después de ser comentarista y estar peleado con medio paddock ahora ejerce también de juez en las carreras, algo que le resta independencia y eso lo consideran todos los pilotos. En su

Está en el punto

de mira de la

Federación

Internacional por

sus críticas

beneficio está que son tres los comisarios.

Alonso protestó su castigo, lo llevó al terreno de la regulación y abrió un debate que no se ha cerrado: para qué compe-

tir en la carrera sprint si eso le suponía perder un juego de neumáticos y apenas le aportaba rendimiento a nivel de puntos. Cada viernes, la dirección de carrera (las dos personas que controlan el funcionamiento deportivo y la seguridad de cada carrera) se reúnen con los pilotos para revisar procedimientos particulares de cada circuito y debatir la aplicación de las normas.

Alonso es el más batallador en estas reuniones y siempre deja claro su parecer, no sin tensión. Es la referencia de todos los pilotos por encima de Verstappen y Hamilton y, además, tiene el respeto y el temor de todos sus rivales. De hecho, recientemente salió a la luz

que Red Bull habló con el asturiano para sustituir a Verstappen en caso de que el holandés se marchara, pero nunca para ser compañeros, ya que sería una situación difí-

cil de gestionar, aunque maravillosa para los seguidores y la organización de la F-1, que peleó para que las carreras no sean aburridas metiendo a dos de los grandes en la misma escudería. Alonso decidió quedarse dos años más en pista con el Aston Martin y luego podría afrontar de nuevo el reto de la Indy500 y el Dakar antes de pasar a otro papel lejos ya del pilotaje. Porque a largo plazo el español podría perfectamente dirigir un equipo y tener una labor primordial en cualquier escudería.

El proyecto de Aston Martin ha encandilado a Alonso, ya que los avances son muy positivos en apenas dos años y en el horizonte hay planes muy sólidos para seguir creciendo. Lo tiene todo para convertirse en el nuevo equipo de moda, ya que está poniendo pilares tan importantes como el hecho de tener dentro de uno o dos años la mejor fábrica y el mejor túnel de viento y todo esto con el suficiente pulmón financiero para fichar a los mejores ingenieros y personal cualificado. La lástima es que el bicampeón del mundo haya llegado a la escudería con cierta edad, aunque viendo su rendimiento nadie se fije en su fecha de nacimiento. El coche de este año mejoró respecto a 2023, pero otros como McLaren, Ferrari y Mercedes tuvieron una mejor evolución, algo normal teniendo en cuenta sus medios y experiencia. El Aston Martin está por detrás de ellos, pero Alonso sigue siendo un referente en el Mundial dentro y fuera del asfalto.

LA RAZÓN • Martes. 23 de abril de 2024

DEPORTES 53

# Rubiales no evita el banquillo

La Audiencia ratifica que hay indicios para juzgarlo por el beso a Jenni Hermoso

Ricardo Coarasa. MADRID

Luis Rubiales no elude el banquillo. La Audiencia Nacional ratificó ayer la decisión del juez Francisco de Jorge de proponer llevar a juicio al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por su beso a Jenni Hermoso el 20 de agosto en Sídney tras la final del Mundial, por el que la Fiscalía pide para él dos años y medio de prisión por delitos de agresión sexual y coacciones.

La Sala de lo Penal ha rechazado el recurso que la defensa de Rubiales y la del resto de acusados –el exseleccionador femenino Jorge Vilda, el exdirector deportivo de la selección Albert Luque y el que fuera responsable de Marketing de la RFEF Rubén Rivera– presentaron contra la resolución judicial.

Para el tribunal, los indicios contra Rubiales «encajan en la descripción» de un delito contra la libertad sexual y otro de coacciones, y deja claro que «las consecuencias jurídicas del beso y del constreñimiento no pueden ser objeto de valoración en este momento».

La Sala incide en que las imáge-

nes del polémico beso y las declaraciones de Hermoso y del resto de testigos, «unido a la relación que mediaba» entre el presidente y la jugadora «no permiten afirmar» ni que los hechos no sean constitutivos de delito ni tampoco avalar los indicios señalados, lo que debe dirimirse en el juicio. «Lo mismo cabe decir del consentimiento», añade antes de recalcar que tanto la declaración de Jenni Hermoso como las de su amiga Ana Belén Ecube y de Rafael del Amo, exresponsable del Comité Nacional de Fútbol Femenino de la RFEF, son suficientes para seguir con el procedimiento.

Y recuerda a la defensa de Rubiales que su intención de «confrontar las declaraciones» sobre los hechos que le imputan debe esperar a la celebración del juicio. Los testigos, asegura, «relatan una serie de hechos que son susceptibles de encuadrarse en unas coacciones». Unas coacciones que, según el instructor, provocaron «una situación de ansiedad e intenso estrés» en la futbolista.

Los magistrados recuerdan que en esta fase del procedimiento el instructor se limita a valorar la existencia de indicios suficientes



El expresidente de la RFEF será juzgado por el beso a Jenni Hermoso

para continuar con el proceso y dar traslado a las acusaciones para que presenten sus escritos de acusación, como efectivamente hicieron, o soliciten el archivo de la causa. Ahora, insiste la Sala, «no se persigue la acreditación cierta de hecho alguno» y a este respecto deja claro que la resolución recurrida «se encuentra suficientemente motivada».

De ahí que la Audiencia defienda que no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de Rubiales –que deberá declarar como imputado el lunes por contratos bajo sospecha de la RFEF, entre otros los que llevaron la final de la Supercopa a Arabia Saudí–ni del resto de los investigados. En cuanto al exmandatario federativo, la Sala señala que «no se le pri-

**EUROPA PRESS** 

vó de instrumento jurídico-legal alguno» para su defensa.

La decisión del juez De Jorge

-que sostiene que Rubiales «de
manera sorpresiva e inesperada
propinó un beso en los labios de
la jugadora», que «no dio su consentimiento»-, insiste la Sala de lo
Penal, está motivada suficientemente y realiza «una descripción
de los hechos concreta».

# Nadal y Alcaraz ya sonríen en Madrid

El cinco veces campeón y el ganador de las dos últimas ediciones, que llegaban con dudas, están preparados

# Francisco Martínez. MADRID

Rafa Nadal aumentó la intensidad en su última sesión preparatoria en una de las pistas exteriores de la Caja Mágica, con Cameron Norrie como rival y con un gran ambiente. Los aficionados tienen mono de Rafa y el zurdo va a jugar en el torneo que ha conquistado en cinco ocasiones (una de ellas cuando era en pista dura), después de haber regresado a las pistas en Barcelona, en el Conde de Godó. De las citas de la tierra batida, la de la capital de España era siempre la más complicada para el balear por los más de 700 metros de altitud, que cambian un poco las condiciones y hacen que haya menos control y que todo vaya un poco más rápido. Lleva desde el viernes en Madridy se le está viendo feliz. Ya conoce el sorteo de un cuadro que también será diferente para él, pues tiene que jugar desde la primera ronda al no ser cabeza de serie. Para el debut le espera el joven Darwin Blanch, estadounidense de 16 años que entrena en la JC Ferrero Academy, la academia de Carlos Alcaraz. Un «clon» de otro joven compatriota



Rafa Nadal, durante uno de sus entrenamientos en la Caja Mágica

suyo ya asentado como Ben Shelton, que es el 15 del mundo. Blanches el 1.028, apenas ha jugado un partido en el circuito ATP y participa en Madrid con una invitación. Zurdo, puede sacar con sus 190 centímetros más allá de los 210 por hora como si nada. Después se podría encontrar con De Miñaur, el tenista que lo eliminó en Barcelona, y en su camino figuran Tiafoe, Tsitsipas, Medvedev y Sinner. Pero eso es ir demasiado lejos. Nadal, más que nunca, va partido a partido, buscando ritmo de competición y sensaciones.

También ha pisado la Caja Mágica Alcaraz, el ganador de las dos últimas ediciones, que va por el otro lado del cuadro de Rafa. Ya ha vuelto a entrenar con raqueta tras las molestias en el antebrazo que le hicieron bajarse de Montecarlo y Barcelona. «Estamos por el buen camino y si todo va igual yo creo que jugaremos», confesó.

# Un reto para la defensa del Madrid

El Baskonia mide al gran favorito de la Euroliga con el máximo anotador y el mejor pasador del torneo

### Mariano Ruiz Diez. MADRID

Markus Howard, la referencia del Baskonia, comenzó la temporada sin tener claro su futuro. Afrontaba su último año de contrato en Vitoria y dos días antes de comenzar la Euroliga renovó hasta 2026. Muy pronto empezó a despejar las dudas sobre su rendimiento. En las tres primeras jornadas de competición acumuló un inquietante 2/19 en tiros de tres. A partir de la visita del Zalgiris al Buesa Arena se desató. Anotó 26 puntos en el mismo número de minutos con media docena de triples incluidos. Desde entonces, el máximo anotador de la Euroliga (19,5 puntos por partido) acierta una media de cuatro por encuentro (más de la mitad de los puntos que anota) y lo hace rozando el 42 por ciento. Su último mes ha sido clave para que los vascos hayan regresado cinco años después a los playoffs para encontrarse con el Real Madrid. «Por supuesto, tenemos que tener controlado a Howard, pero no vamos a ser tan incautos de centrarnos solo en él», asegura Chus Mateo.

La otra gran amenaza para los blancos a partir de hoy es el mejor pasador de la competición, Cobi Miller-McIntyre. El base estado-unidense es un director de juego con un físico privilegiado y que es capaz de hacer de todo. Ha resuelto más de un partido con tiros en el último segundo, rebotea y sobre todo dirige (7,2 asistencias por partido). Su tercer cuarto ante la Virtus en el «Play-In» fue decisivo para superar a los italianos.

Ellos son los dos peones fundamentales sobre los que se apoya el equipo de Dusko Ivanovic y más con las dudas que acarrea el estado físico de Moneke. El ala-pívot se lesionó ante el Maccabi y no estará al menos en el primer partido. Más trabajo para los Marinkovic, Sedekerskis, Costello y Kotsar. La baja de Moneke multiplica la superioridad interior de la que ya presumía el Real Madrid. Por físico y por kilos, la eliminatoria solo apunta en una dirección. A los dos mejores taponadores de

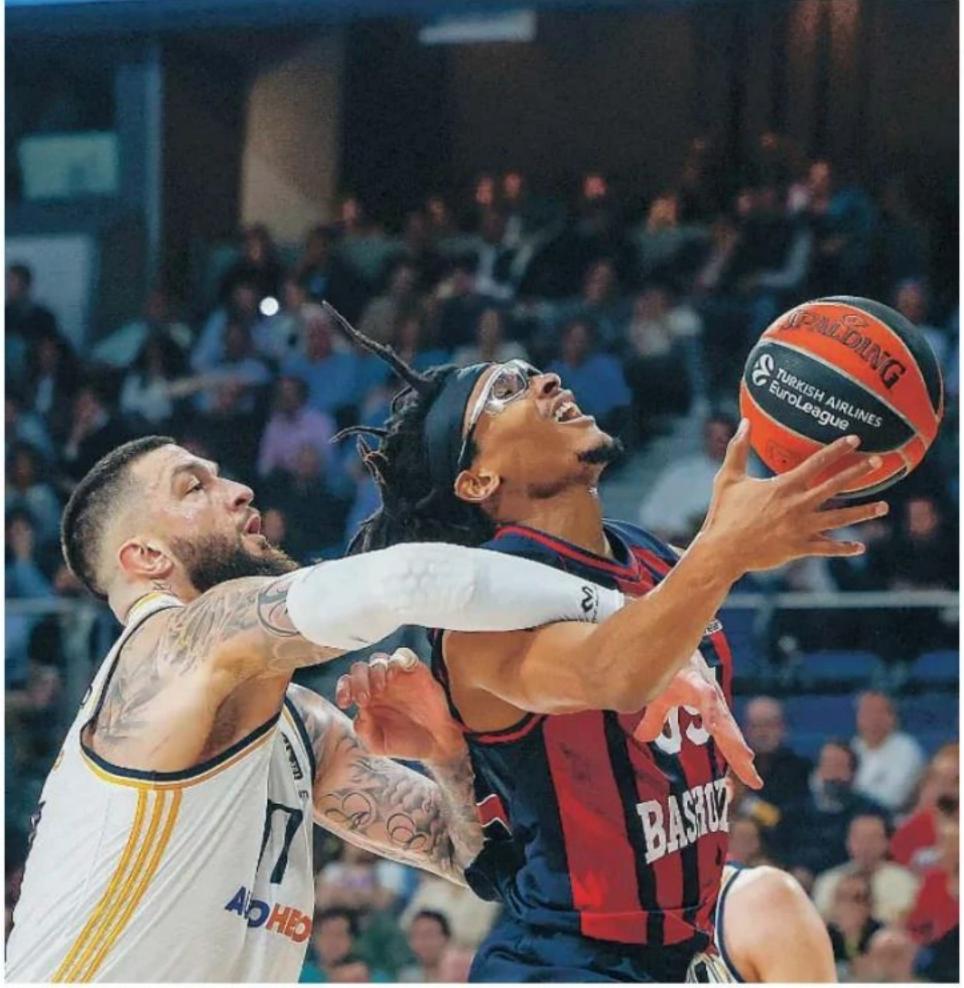

Poirier comete una falta sobre Moneke en el último Real Madrid-Baskonia. El baskonista será baja

del Rey, líder en Liga Endesay me-

jor equipo de la Euroliga después

de 34 jornadas... las únicas dudas

están en el futuro inmediato de

piezas básicas como Hezonja o

la competición (Poirier, 1,5 y Tavares, 1,4) se suma una rotación interminable y un bloque que llega al tramo decisivo de la temporada con todos sus integrantes sanos.

El Madrid cuajó tres cuartas partes de la primera fase sobresalientes. Luego se dejó ir, pero en ningún momento tuvo en peligro el liderato. El campeón llega con todos los deberes hechos después de haber disputado ya 70 partidos esta temporada. Campeón de la Supercopa, campeón de la Copa

# Calendario Euroliga

# Cuartos de final

A. Real Madrid-Baskonia (hoy, 21:00) (dia 25, 21:00; dia 1, 20:30; dia 3, 20:30 y dia 8) B. Panathinaikos-Maccabi (hoy, 19:30) (dia 25, 20:15; dia 30, 19:00; dia 2, 20:45 y dia 8) C. Mónaco-Fenerbahçe (mañana, 19:00) (dia 26, 19:00; dia 1, 19:45; dia 3, 19:45 y dia 8) D. Barcelona-Olympiacos (mañana, 21:00) (dia 26, 21:00; dia 30, 20:30; dia 2, 18:45 y dia 8) Final Four (24-26 mayo Berlín) 1. Ganador A-Ganador D (dia 24)

(dia 24)

(dia 26)

Ganador B-Ganador C
 Final
 \*Todos en Movistar +.

Tavares. «Es el mejor equipo de Europa porque ha jugado muy bien y tiene una gran cantidad de recursos para resolver cualquier partido. No se les puede dar segundas oportunidades así que tendremos que cerrar bien el rebote y no tener pérdidas», apunta Dusko Ivanovic.

La eliminatoria de cuartos entre dos de los tres equipos españoles es, en teoría, la más desequilibrada de las tres. El Parese que se medidado de los tres.

dos de los tres equipos españoles es, en teoría, la más desequilibrada de las tres. El Barça, que se mediría en una hipotética semifinal de la Final Four al Real Madrid, tiene un test peliaguado. El Olympiacos es el subcampeón del año pasado en versión mejorada. El Barça solo ha cedido dos partidos en el Palau (Milán y Mónaco), pero habrá que ver cómo responden los Ricky, Willy y compañía ante un equipo tan armado como el del curso pasado.

# Claves

- ▶El Madrid se impuso en la primera jornada en Vitoria (77-79) y el Baskonia lo hizo en el WiZink en la antepenúltima (91-95).
- ▶El Madrid, con 27 victorias, ha batido el récord de triunfos en la primera fase que tenía el Fenerbahçe 2018/2019. El Baskonia regresa a los «playoffs» después de cinco años.
- El Barcelona es, junto al Fenerbahçe, el mejor equipo como local con 15 victorias y 2 derrotas. Enfrente estará el Olympiacos, finalista el curso pasado y al que solo una canasta de Llull apartó del título en Kaunas.

# Jordi Fernández, entrenador de los Nets

M. Ruiz Díez. MADRID

La próxima temporada en la NBA puede haber el mismo número de jugadores españoles que de entrenadores, uno. Jordi Fernández (27-12-1982, Badalona) se convertirá en el curso 2024/2025 en el primer técnico español que dirija una franquicia de la NBA. «Bienvenido a Brooklyn, coach Fernández!», escribieron los Brooklyn Nets en la red social X. El catalán, que también es seleccionador de Canadá, será el primer técnico nacido en España en ponerse al frente de una franquicia de la Liga estadounidense.

«Estamos emocionados de dar la bienvenida a Jordi Fernández y su familia a la gran familia de los Nets», dijo en un comunicado Joe Tsai, propietario del equipo. «El carácter de Jordi como líder y su énfasis en la estructura, el proceso y los hábitos inculcará en los Nets una identidad que nuestros fans querrán apoyar. Estamos deseando trabajar con Jordi para construir una cultura ganadora sostenible en Brooklyn», agregó.

El anuncio oficial confirmó los rumores que surgieron la semana pasada en relación al que ha sido las dos últimas campañas entrenador asistente de los Sacramento Kings. «Estoy verdaderamente agradecido de liderar a los Nets como entrenador jefe y no puedo agradecer lo suficiente esta emocionante oportunidad», apuntó Fernández. «Mi familia y yo estamos entusiasmados de unirnos a esta increíble organización y de ser parte de la vibrante comunidad de Brooklyn. Estoy ansioso por ponerme a trabajar con este talentoso grupo de jugadores y colectivamente impulsar al equipo hacia adelante. Juntos, estaremos totalmente comprometidos a construir algo especial para que los fans de los Nets estén orgullosos en los años venideros», añadió. Los Nets han tenido esta temporada un balance de 32 victoriasy 50 derrotasy se quedaron fuera del «Play-In».

TIEMPO 55 LA RAZÓN • Martes, 23 de abril de 2024

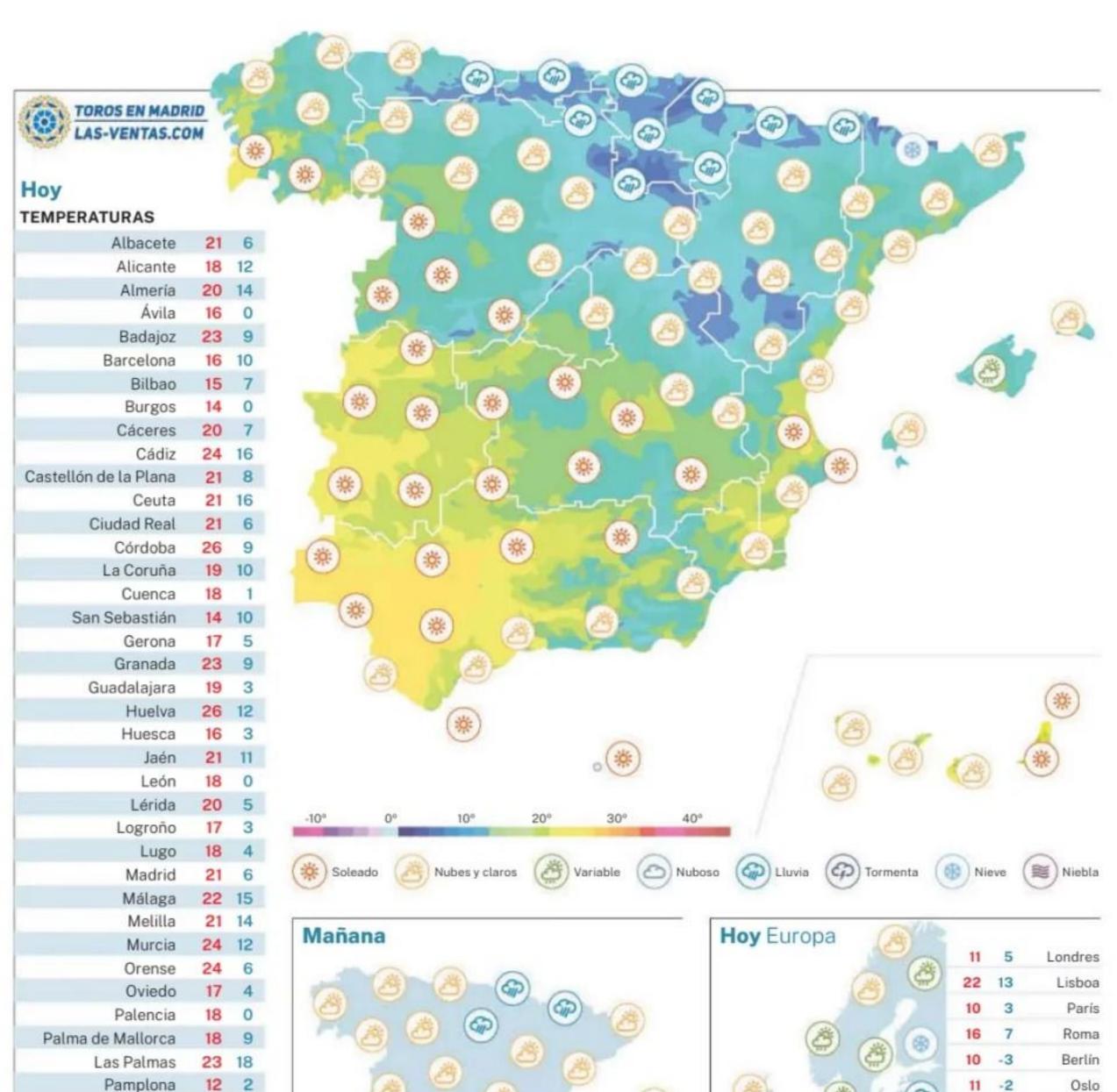

# El hombre del tiempo

# Más heladas



# Roberto Brasero

🖊 a a ser hoy el día más frío de la semana. Por un lado bajan las mínimas de primera hora y hoy helará más y en más zonas. Por otro, bajan las temperaturas máximas y eso significa una tarde más fría en el interior del norte peninsular y menos calurosa en el sur. Atención a las heladas tardías que hoy llegan a zonas llanas de las dos mesetas. Va a ser el día de mayor riesgo con esas heladas tardías que hacen tanto daño a algunos cultivos. La bajada por la tarde se compensará un poco con el sol que lucirá en la mayor parte de España salvo en el noreste peninsular y Baleares, donde aún queda algo de inestabilidad y algún chaparrón o tormenta (en Cataluña más probable por la tarde). Y seguirá también el viento frío en Aragón, el cierzo, y viento de norte en el Cantábrico donde acumulará nubes que también pueden dejar lluvias en Lugo, Asturias, Cantabria y País Vasco, y nevadas en Pirineos a partir de 700 metros.

# A tener en cuenta



La deforestación en Colombia y la Amazonía se disparó en el primer trimestre de este año con un aumento de un 40 %. según ha informado la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad.



Un equipo de investigación va a estudiar la eficiencia de extractos del alga asiática invasora Rugulopterix okamurae, que se ha extendido por las costas de Cádiz causando un problema para pescadores y bañistas, como biofertilizante y bioestimulante en la vid.

# Índice ultravioleta



# Guadiana Guadalquivir Ebro Duero Miño-Sil Júcar Guadalete-Bar. Med. Andaluza Segura

% capacidad

**Embalses** 

Tajo

Pontevedra

Salamanca

Santander

Segovia

Sevilla

Soria

Teruel

Toledo

Vitoria

Zamora

Zaragoza

Madrid

07:26 21:00

Nueva

Llena ()

Menguante () 29/04

Creciente (

Valencia

Valladolid

Tarragona

Sta. Cruz de Tenerife

25

19

15

16

14

22

17

22

19

20

13

21

18

20:49 07:01

8/04

16/04

24/04

24 19

27 13

9

2

9

0

0

8

1

5

9

2

2

3

7

Galicia Costa Cataluña Int. Cantábrico Occ. Tinto, Odiel y P. Cantábrico Or. P. Vasco Int. 0 20 40 60 80 100

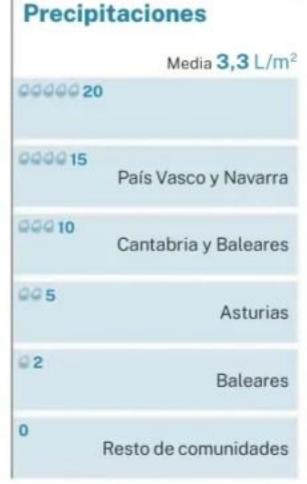

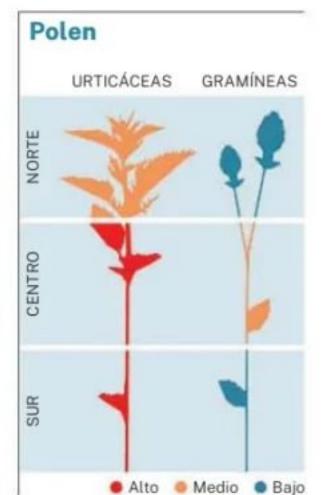

7

10

10

23

13

11

-2

-3

2

16

3

0

Estocolmo

Varsovia

Viena

Atenas

Moscú

Bruselas

Adalberto, Jorge, Fortunato,

Eulogio, Gerardo y Marolo.

Santoral

Cumpleaños

### Autodefinido SE PONEN PERSONAJE INDUCIR, INCITAR MORADO CON LACRE DE MUJER HABITUAL, FRECUENTE SOMNÍFEROS MUSICALES SEA ENTEREZA. APLOMO EXPERTA EN ESCASO ALICIENTE BLANCA ES MUY ATRACTIVO DESIGLO ARDIENTE ALREVÉS, PEZ DE AGUA DULCE CREAN EMPLEO CIERRAN DAN LA NOTA CON LA CREMA ELLUGAR RISTRA DE HACEN ROMANO ALGO ACABA DE MANILA MANITAS ANUNCIA ALGO

FATAL

EL REY DEL

TEATRO

### Sudoku Grupo Alfil

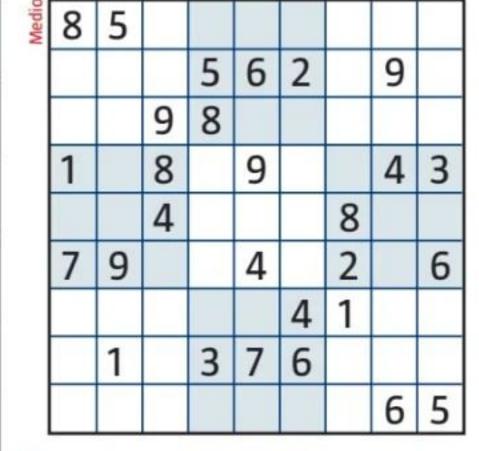

8

9

Whatsapp

610203040

6

9

6

Radioteléfono

App

547 82 00

www.rttm.es • www.pidetaxi.es

| QUEZ            |
|-----------------|
| otociclismo (28 |
| PEZ-ZUBERO      |
| (55)            |
|                 |

CARMEN CERVERA

coleccionista (81)

PASIÓN VEGA

cantante (48)

# Loterías

| Lunes, 22 de abril | ONCE        |
|--------------------|-------------|
| Número premiado    | S:013 49866 |
| Domingo, 21        | S:032 97521 |
| Sábado, 20         | S:033 97618 |
| Viernes, 19        | S:079 38999 |
| Jueves, 18         | S:007 30746 |
| Miércoles, 17      | S:004 48206 |
| Martes, 16         | S:007 72276 |

# BONOLOTO Lunes, 22 de abril

Números 16-23-25-28-36-37 C-45/R-7 A -1---

9,8

0

01-03

1.870,52

| Aciertos | euros     |  |  |  |
|----------|-----------|--|--|--|
| 6        | 0         |  |  |  |
| 5-C      | 39.475,53 |  |  |  |
| 5        | 883,78    |  |  |  |
| 4        | 25,28     |  |  |  |

# LOTERÍA NACIONAL

(()) Sábado, 20 de abril Número premiado 91210 0-3-9

# **EUROMILLONES**

Números

Viernes, 19 de abril

10-20-40-44-46 Números estrella

# LA PRIMITIVA

Lunes, 22 de abril

Números



Aciertos 6+R 51.014,27 5+C

**EL GORDO** 

Domingo, 21 de abril

Números 08-27-35-45-50

Crucigrama

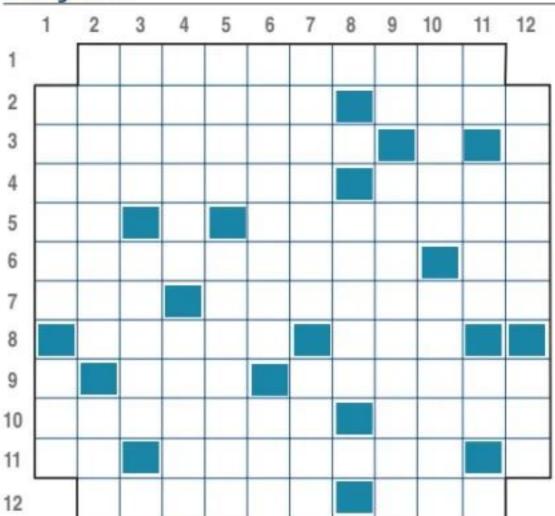

TIEMPO

Horizontales: 1. Capaces de recibir. - 2. Opinión que alguien puede expresar. Es rencoroso. - 3. Atascadas, obstruidas. - 4. Afectadas de tuberculosis pulmonar. Hacen la pelota. - 5. Muy poco afortunado. Prismáticos, anteojos binoculares. - 6. Facilitan la apertura de los cajones. Trozo de atún. - 7. En esta parte. De la antigua Egara, hoy Tarrasa. - 8. Hace innecesario el ascensor. Ni un romano en moto. - 9. Irán no tiene fin Al revés, corriente derivada de otra principal. - 10. Limpias, acicaladas. Cita a duelo. - 11. En centro del plan. Pondrán fecha a algo. - 12. Enredasen. Muestras de soledad.

Verticales: 1. Alimento procedente de América que acompaña a infinidad de platos. Media de caldo. - 2. Confirma actos o documentos dándolos por valederos. Es muy poco saludable. - 3. El dios del amor. Trine, sienta cólera. - 4. Especie de cera que se extrae del alcornoque. Tierra preparada para la siembra. - 5. Al revés, sorprenda a alguien en un descuido. Personas que no cuidan su aspecto. - 6. Prefesional de la educación. La mitad norte de Atenas. - 7. Parte posterior. Pasan por el horno. - 8. Puros, simples. - 9. Muy escasa voluntad. Dedicadas a amasar dinero con cicatería. - 10. Al revés, torpe para comprender. Nono. - 11. Centro de música. Caos en Laos. Entran en detalles. - 12. Arriesgué en el juego. El meollo de una trama.

# **Ajedrez**

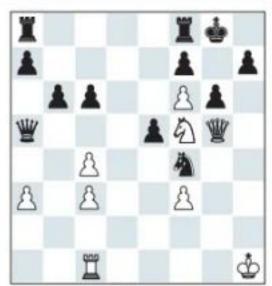

Difficil

8

6

Juegan blancas

# Jeroglífico



¿De qué juega al fútbol?



# Ocho diferencias











Rh8 4, Ch6 Dxh5!! gxh5 3. Tg7+ AJEDREZ: 1. Dh6 Ch5 2.

> delante ro DELANTERO. De, JEROGLÍFICO: DE



Carrie Preston vuelve a ponerse bajo la piel de Elsbeth Tascioni, en una nueva aventura en Nueva York

**Del universo** de «The Good Wife» y «The Good Fight», Movistar+ nos ofrece una serie clásica y ligera, con una protagonista principal tan extravagante como perspicaz

# «Elsbeth», ingenua pero muy astuta

Javier Corpas. MADRID

n el año 2013, los galardones por excelencia del mundo de la televisión estadounidense, los Premios Emmy, premiaron a Carrie Preston por su papel en «The Good Wife», gracias a la maravillosa interpretación que la actriz nacida en Georgia realizó encarnando a la excéntrica, pero brillante abogada, Elsbeth Tascioni. En 2024, el universo de «The Good Wife» y «The Good Fight», al cual pertenecía esta entrañable letrada, se expande con la propia Elsbeth como eje central de esta nueva historia, en la que tendrá como objetivo supervisar al cuerpo de policía de Nueva York, cuya reputación decrece debido a la corrupción interna que existe dentro del propio organismo, además de ayudar a encontrar a los asesinos que campan a sus anchas en «la Gran Manzana», gracias a sus peculiares observaciones, que la hacen única e indispensable dentro del cuerpo de policía neoyorquino.

Hoy, Movistar+ ofrecerá los dos primeros capítulos de este nuevo spin-off, y cada martes habrá nueva entrega para completar los diez episodios totales que tiene esta temporada. En ella veremos un formato clásico de serie, muy ligera para el telespectador, que sirve como acompañante perfecto para un momento de relajación en casa después de un día ajetreado en el ámbito laboral. Su ritmo vertiginoso, acompañado de la hilarante actuación de Carrie Preston, que se adueña del plano cada vez que sale en pantalla, hace que los cuarenta minutos que dura cada episodio se pasen en un santiamén, quedándote con la espina de saber que ocurrirá en cada episodio ya que la narrativa utilizada por la propia serie ofrece dos vertientes. En la primera, se nos presenta a un asesino, su acto y las razones de dicho asesinato. Luego seguiremos las incursiones de Elsbeth Tascioni y su ingenua, pero astuta manera de conseguir resolver el misterio y atrapar al malhechor. La segunda narrativa también tiene a la propia Elsbeth como eslabón principal, en la que tendrá

que descubrir si las acusaciones de corrupción son reales dentro del cuerpo de policía, ya que la abogada, natural de Chicago, es considerada un caballo de Troya para la justicia de Nueva York, que ha exigido que la policía de la ciudad sea vigilada por un abogado externo, para que verifique si las acusaciones de corruptelas son ciertas o no.

Carrie Preston está acompañada en esta nueva ficción por Carra Patterson, que hace el papel de la oficial de policia Kaya Blanke, cuya función principal es supervisar los movimientos de Elsbeth, ya que a la astuta abogada es partidaria de hacer el trabajo por cuenta ajena, haciendo caso omiso a las órdenes de sus superiores, siendo uno de ellos interpretado por uno de los míticos actores de

Carrie Preston ganó un Emmy tras interpretar a esta peculiar abogada en el año 2013

«The Wire», Wendell Pierce, que encarna al capitán de la policía de Nueva York, el agente C. W. Wagner, uno de los principales sospechosos por parte de la justicia neoyorquinay una de las personas a la cual Elsbeth no podrá quitarle el ojo de encima, mientras ayuda al resto del cuerpo policial a resolver todos los asesinatos que aparecen en esta nueva serie de los hermanos Robert y Michelle King, que abandona la sátira política y el sistema judicial para abordar la televisión palomitera de toda la vida, dejando a un lado la ciudad de Chicago, para dar paso a la peculiar Nueva York, que casa perfectamente con la forma de ser de la protagonista de la serie.

La nueva ficción producida por CBS, que ha recibido críticas positivas tanto del público como de la crítica estadounidense, llega a nuestro país de la mano de Movistar+, en el que a partir de esta noche podremos disfrutar de una serie ligera, de las antaño, en la que nos sumergiremos por las extravagantes calles de Nueva York, para capturar todos los culpables.

# Atresmedia TV, referencia informativa en las elecciones del País Vasco

Javier Corpas. MADRID

Atresmedia TV se consagra como la principal fuente de información durante las Elecciones autonómicas en el País Vasco del pasado domingo 21 de abril. Los espacios y ediciones informativas de las cadenas principales del grupo destacaron como los más seguidos de la jornada.

Una vez más, los informativos de Antena 3 se alzaron como los más vistos de la televisión durante este día crucial para el electorado vasco. La edición de Sobremesa, con la emblemática dupla de Matías Prats y Mónica Carrillo, lideró la lista con un promedio de 1,8 millones de espectadores y una impresionante cuota de pantalla del 19,3%. Este programa se posicionó además como la emisión no deportiva más vista del día, superando a sus competidores con un margen significativo, con más de 3 millones de espectadores únicos. Antena 3 Noticias 2 también se destacó como líder informativo, atrayendo a cerca de 1,4 millones de seguidores de mediay más de 3,9 millones de espectadores únicos, con una cuota del 10,3%. Estos números reflejan el respaldo del público hacia la cobertura ofrecida por Antena 3 durante el evento electoral.

Por otro lado, laSexta se posicionó como la cadena líder a nivel nacional en la cobertura de las Elecciones en el País Vasco, gracias a su especial 'Al Rojo Vivo: Objetivo Euskadi'. Tanto 'Los Resultados' como 'El Análisis', presentados ambos por Antonio García Ferreras, reunieron a una audiencia considerable, con 737.000 espectadores de media y 461.000 seguidores en promedio, respectivamente. Estas emisiones también lideraron en el País Vasco entre las cadenas de ámbito nacional, elevando su seguimiento a un 9,7% y a un 8,2%, respectivamente, consolidando a Atresmedia TV como la referencia local y nacional en estos últimos comicios celebrados este pasado 21A.

Luis R. Camero. MADRID

ace algunos sábados nos hemos sorprendido con la aparición, en Telemadrid, de Laura Sánchez presentando «¡Olé, Toro!», un magazine de variedades taurinas que en menos de media hora nos da un verdadero paseo por todo lo que tiene que ver con la cultura taurina. Sin embargo, no es un programa de toros al uso, de esos para aficionados expertos, este es diferente, ameno, dinámico, alejado de todo lo que habíamos podido ver antes. Hablamos con la modelo y presentadora sobre su nuevo proyecto.

# ¿Cómo es, Laura, que llegó a presentarun programa de toros en Telemadrid?

Es que se trata de un proyecto muy apetecible. Cuando me lo comentó Quico (Taronjí, el productor del formato) me decidí pronto, porque Telemadrid pues es un poco mi casa y después porque soy muy taurina y me parece que el programa tenía todo el sentido, tanto para los aficionados como para los que no son aficionados.

# Sobre todo estos últimos, ¿no es así?

Así es. Creo que en el programa contamos cosas muy interesantes para que los que no sean aficionados o, incluso, aquellos a los que no les guste el mundo del toro, puedan conocer un poco más de un sector que es riquísimo en todo. Siempre es agradable saber, por ejemplo, dónde se puede comer bien, de dónde viene una expresión que usamos a diario sin saber su origen, descubrir una anécdota curiosa del pasado, visitar nuestros pueblos y conocer nuestras raíces. Como ves, todo esto lo tiene el programa, pero es que el hilo que une todo esto es el toro, porque nos vertebra como sociedad aunque muchos no lo quieran ver. Y está bien, es respetable, pero está ahí y queremos mostrarlo sin complejos, de una manera amena y dinámica. Te diría que es un programa educativo y divulgativo en el que, de paso, hablamos de toros.

# ¿Cómo es el programa?

Es divertidísimo, está lleno de secciones, es muy coral. Tenemos a dos reporteras monísimas, Marta y Marián, que se van al campo a conocer lo que hacen los ganaderos en sus fincas, se suben al caballo, se ponen a herrar, nos muestran también el lado humano de los toreros, de la gente que trabaja

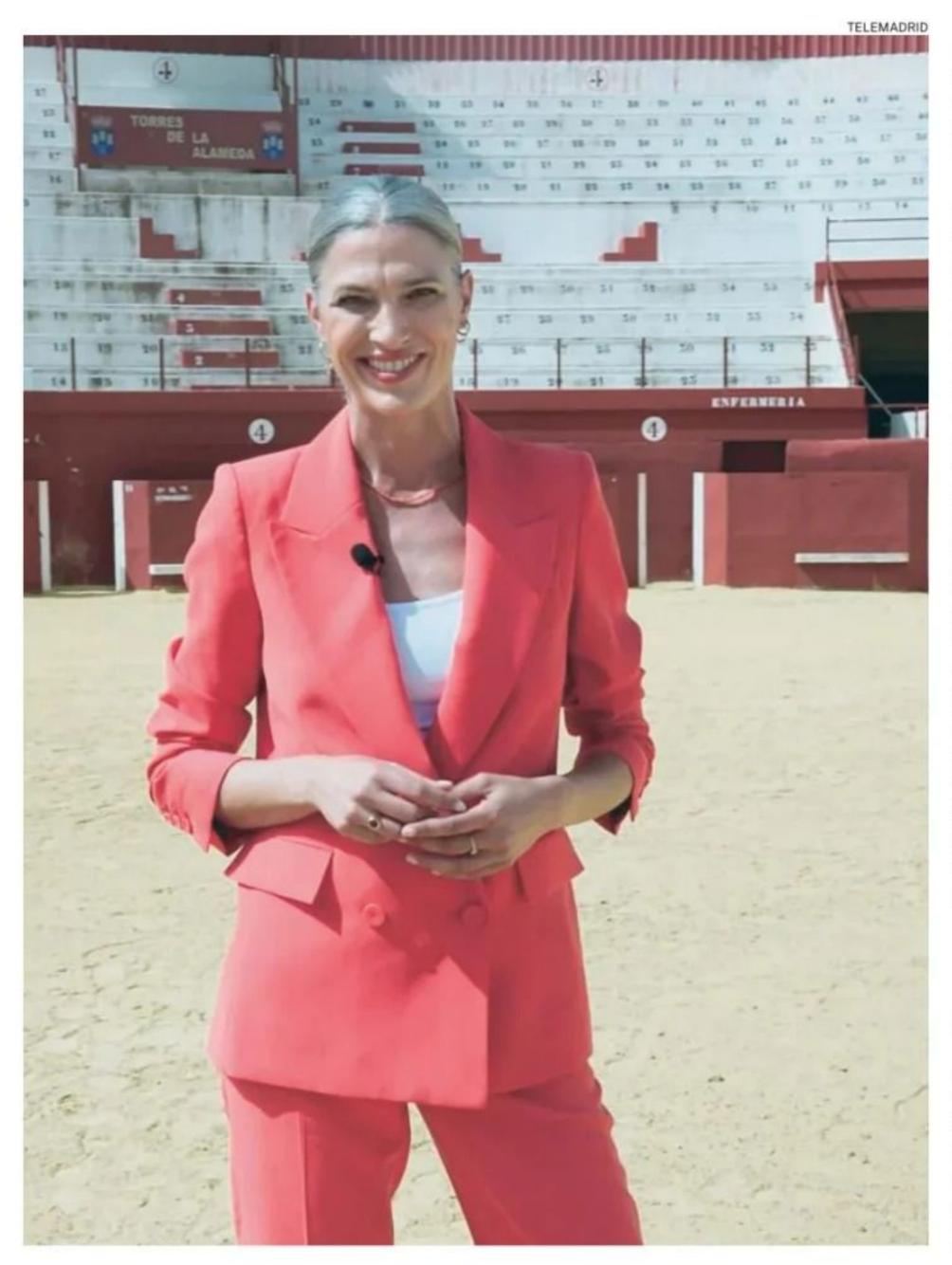

Laura Sánchez Modelo y presentadora

# «La tauromaquia es transversal a todo, hasta los 'Beatles' tuvieron que ver con ella»

«¡Olé, Toro!» es el nuevo espacio con el que Telemadrid mantiene su apuesta por comunicar la cultura taurina

en algo que tenga que ver con el toreo y que a lo mejor es nuestro vecino y no lo sabíamos. Por ejemplo, una veterinaria que los fines de semana es la alguacillla de Las Ventas. También se van a un restaurante que puede ser uno pequeñito y familiar u otro con estrellas Michelin que, a lo mejor, en sus platos usan carne de toro de lidia, o hacen «capotes» con los pimientos». Además, nos llevan a los pueblos donde se celebra la Copa Chenel y nos damos un paseo por allí para conocer qué se puede hacer un fin de semana. También está David Jaramillo, que cada semana nos descubre una anécdota que traspasa lo taurino nos conecta con los «Beatles», con Hollywood, con el fútbol, con lo social, o nos vamos con Domingo Pimentel, que nos enseña la cantidad de expresiones que todos usamos a diario y que no sabíamos que tienen origen en lo taurino. A mí se me pasa el programa volando y aprendo una barbaridad.

# ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

Precisamente eso, lo que aprendo. Siempre he sido curiosa y me gusta aprendery descubrir cosas nuevas y, sobre todo, si es algo que me conecta con mis orígenes, con lo que vivimos todos los días, más todavía. Pero es verdad que, ahora que con mi huerta estoy teniendo una mayor conexión con la naturaleza -aquí estoy con el mono puesto-, me encanta ver en primera persona lo que pasa en el campo, el trabajo de los ganaderos, el cuidado que tienen con estos animales y, sobre todo, el peso ecológico que tiene la tauromaquia y que la gente desconoce.

# Dicen, desde las autonómicas, que las transmisiones de corridas de toros siempre dan buenos datos de audiencia.

Es que es un espectáculo atractivo y poco comprendido, pero, aun así, lo que pasa en la plaza es sólo la punta del iceberg. Por eso «Olé, Toro!» busca mostrar todo lo que hay detrás que es tan, pero tan rico



Lo que pasa en la plaza es solo la punta del iceberg, el mundo del toro es riquísimo y muy 'televisable'»

y, además muy «televisable». Creo que hace falta enseñar todo lo que significa la cultura taurina, así la gente podría conocerla mejor, respetarla y entender de qué se trata todo esto.

# ¿Habrá segunda temporada de «¿Olé, Toro!»?

No lo sé, me gustaría, porque es un proyecto realmente interesante. No creo que en los diez programas de esta temporada, que se emiten antes de las transmisiones de la Copa Chenel, alcancemos a mostrar ni siquiera un 1% de todo lo que podríamos sacar, y mira que nos esforzamos, porque el programa, de verdad, que es súper dinámico, pero la riqueza de este mundo es infinita y ojalá haya más proyectos así. Nos hace falta conocer mucho más de lo que somos.



# «SUEÑOS DE LIBERTAD»: BEGOÑA TEME UNA ENFERMEDAD HEREDITARIA



Antena 3 estrena hoy, a las 15:45 horas, un nuevo episodio de su exitosa serie diaria

«Sueños de libertad», disponible en atresplayer. En el capítulo de hoy, Begoña teme que la enfermedad de su madre se pueda heredar. Los problemas de Joaquín con la bebida tienen consecuencias. Tasio ha comenzado en su segundo trabajo, cosa que le deja poco tiempo para Carmen. Fina hace una confesión a Marta sobre Carmen, que Marta no sabe cómo gestionar. Isidro se anima a jugar el torneo de dominó. «Sueños de libertad» está protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay. Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Daniel Albaladejo, Juan Gea, Alba Brunet, Guillermo Barrientos, Carolina Lapausa, Alejandra Meco, Antonio Romero, Isabel Moreno, José Milán, Candela Cruz y Amanda Cárdenas completan el reparto.

### LA1

08:00 La hora de La 1. 10:40 Mañaneros.

14:00 Informativo territorial.

14:10 Ahora o nunca.

15:00 Telediario 1. 15:50 Informativo territorial.

16:15 El tiempo.

16:30 Salón de té La Moderna.

17:30 La Promesa.

18:30 El cazador stars.

19:30 El cazador.

20:30 Aquí la Tierra.

21:00 Telediario 2. 21:55 4 estrellas.

22:50 Cine. «007: Casino

Royale».

01:05 Cine. «The Way Back».

### LA2

13.45 Rincones de Australia. 14.45 Diario de un nómada.

Carreteras extremas. 15:45 Saber y ganar.

16.30 Grandes documentales.

18.05 Documenta2.

19.00 Los Durrell. 20:30 La 2 express.

20:35 Las recetas de Julie.

21:30 Cifras y letras.

22:00 Cachitos de hierro y

22:55 Ovejas eléctricas.

23:45 LateXou con Marc Giró.

00:55 Conciertos de Radio 3.

# TELEMADRID

15:20 El tiempo.

15.30 Cine de sobremesa. «Estación 3: ultrasecreto».

17:30 Disfruta Madrid.

19:00 Madrid directo.

20:30 Telenoticias. 21:15 Deportes.

21:30 El tiempo.

21:35 Juntos.

22:30 Cine. «Toda la verdad».

00:30 Cine. «La conferencia».

# ANTENA 3

08:55 Espejo público. 13:20 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge Fernández.

15:00 Antena 3 Noticias 1.

Con Sandra Golpe. 15:30 Deportes.

> Con Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba

Dueñas. 15:35 El tiempo.

15:45 Sueños de libertad.

17:00 Pecado original.

18:00 Y ahora Sonsoles. 20:00 Pasapalabra.

Concurso con Roberto

Leal. 21:00 Antena 3 Noticias 2.

Con Vicente Vallés y Esther Vaguero.

21:30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba

Dueñas.

21:35 El tiempo. 21:45 El hormiguero 3.0.Con Invitada: Lorena Castell,

presentadora y actriz. 22.45 Hermanos.

02:30 The Game Show.

03:15 La tienda de Galería del

Coleccionista.

04:15 Minutos musicales.

# TRECE

16.50 Sesión doble. «El diamante de Jeru».

18:30 Abierto redacción.

18.45 Western, «Companeros mortales».

20:30 Trece noticias 20:30.

21:05 Trece al día.

21:55 El tiempo en Trece.

22:00 El cascabel.

Con Antonio Jiménez. 00:30 El Partidazo de Cope.

### 22.30 ¿Quién quiere ser millonario?

LA SEXTA

Con Antonio García

Con Helena Resano.

Con Iñaki López y Cristina

Con Cristina Saavedra y

Con Carlota Reig y Oscar

Rodrigo Blázquez.

06:30 Remescar, cosmética al

instante. 07:00 Previo Aruser@s.

Ferreras.

edición.

15:30 La Sexta meteo.

17:15 Más vale tarde.

20:00 La Sexta noticias 2ª

Pardo.

edición.

21:00 La Sexta Clave.

Con Joaquín

21:25 La Sexta deportes.

Castellón.

21:20 La Sexta meteo.

Rincón.

21:30 El intermedio.

14:30 La Sexta noticias 1<sup>a</sup>

09:00 Aruser@s.

**15:10** Jugones.

15:45 Zapeando.

11:00 Al rojo vivo.

02:20 Pokerstars.

Emisión de los mejores eventos de póquer.

03:00 Play Uzu Nights.

03.50 Minutos musicales.

# MOVISTAR PLUS+

17.08 Elsbeth.

18:35 Lola Índigo: GRX.

19:30 Bakalá.

20:00 InfoDeportePlus+.

20:40 Previa EuroLeague. 21:00 EuroLeague.

Real Madrid-Baskonia.

23:00 Ilustres ignorantes.

23:30 La Resistencia. 00:55 El día después.

01:56 Cine. «Diego Maradona».

# NEOX

07.00 Neox Kidz.

10.20 El príncipe de Bel Air.

12.30 Los Simpson.

16.00 The Big Bang Theory.

18.30 El joven Sheldon.

20.20 S.W.A.T. Los hombres de

Harrelson. 02:55 Jokerbet: ¡damos juego!

03:35 The Game Show.

04.20 Minutos musicales

06:15 Hoteles con encanto.

### NOVA

15:00 Esposa joven. 16:30 El zorro, la espada y la

18:00 A que no me dejas.

19:10 Bella Calamidades.

19:45 Cabo.

21:30 Melek.

22.55 Cine Supernova. «El

becario». 01:20 Rumbo al paraíso.

02:55 Ventaprime.

# MEGA

10.05 Crímenes imperfectos.

14.35 Mountain men.

16.15 Vida bajo cero.

18.50 Cazatesoros.

21.30 ¿Quién da más?

23:45 El Chiringuito: la cuenta

atrás.

00:00 El Chiringuito de Jugones.

# STAR CHANNEL

11.08 CSI Las Vegas.

12.54 Bull.

14:40 The Irrational.

15:34 NCIS: Hawai'i.

16:36 Cine. «Ice Road».

18.18 CSI Las Vegas.

20:10 CSI: Vegas.

**21:05** 9-1-1.

22:00 Tracker. 22.52 FBI: Most Wanted.

02:03 CSI: Vegas.

# **CUATRO**

07:00 Mejor llama a Kiko.

07:30 ¡Toma salami!

07:40 Planeta Calleja.

08.30 Alerta Cobra.

11:30 En boca de todos.

14:00 Noticias Cuatro. 14:50 ElDesmarque Cuatro.

15:10 El tiempo.

15:30 Todo es mentira.

18:30 Tiempo al tiempo. 20:00 Noticias Cuatro.

20:40 ElDesmarque Cuatro.

Con Ricardo Reyes. 20:55 El tiempo.

21.05 First Dates

22:50 Código 10. 02:10 The Game Show.

# TELECINCO

02.55 En el punto de mira.

10:30 Vamos a ver.

15:00 Informativos Telecinco.

15:30 ElDesmarque Telecinco. 15:40 El tiempo.

15:50 Así es la vida.

17:00 TardeAR.

20:00 Reacción en cadena. 21:00 Informativos Telecinco.

21:35 ElDesmarque Telecinco. 21:45 El tiempo.

21:50 Supervivientes: Tierra de

nadie. 02:00 Casino Gran Madrid

Online Show.

# WARNER TV

07.20 Friends.

11.32 The Big Bang Theory. 15:48 Cine. «American

Assassin». 17.35 Rizzoli & Isles.

19.22 FBI. 21.05 FBI: Internacional.

00.44 FBI. 02:14 FBI: Internacional.

02.54 Arma letal. 05:39 Cine. «El dragón rojo».





martes, 23 de abril de 2024

o tenía ninguna duda del carácter y la calidad del pintoresco Koldo. No me extraña que hiciera carrera como portero de discoteca, porque es un chulo de manual cuya presencia debía aterrar a los jóvenes que hacían cola. Su imagen en la comisión del Senado señalando con el dedo y mirando fijamente a los senadores, así como sus movimientos corporales hacen reflexionar sobre qué temas asesoraba al ministro de Transportes y Obras Públicas. Es un misterio irresoluble. Uno de los mayores que hemos vivido desde la Transición hasta nuestros días. Koldo confundió la Cámara Alta con un barde los barrios bajos de una ciudad portuaria. No respondió a ninguna pregunta. Solo le faltó decir «soy Koldo y el mundo me hizo así», para pedir luego un whisky o un gin-tonic a uno de los ujieres. Hay que recompensar le con la gran cruz de la Orden de Sanidad. El exministro Salvador Illa reconoció este lunes en el Congreso que se había visto en una ocasión con el antiguo asesor de Ábalos, aunque no se contrató con la empresa que patrocinaba. Es un tema que sigue sumido en la oscuridad, porque parece que se produjeron más reuniones.

Sin Perdón

# Koldo muestra lo chulo que es Koldo



Francisco Marhuenda

«Me temo que lo de Koldo y sus colegas es lo que parece. No hay que darle más vueltas»

Por otra parte, no entiendo qué hacía Koldo ejerciendo de intermediario sin escandalizar al ministro de Sanidad. Por cierto, no tenía ninguna experiencia o formación en esa materia. Era, simplemente, un comisionista que quería ganar una pasta gansa y lo consiguió. Es lógico que cuestionemos su ética y sus intenciones. Es cierto que la cultura del pelotazo, como sucedió durante el felipismo, es algo consustancial al PSOE cuando consigue algún gobierno. Me temo que lo de Koldo y sus colegas es lo que parece. No hay que darle más vueltas. Se enriquecieron escandalosamente sin tener experiencia en temas sanitarios aprovechando la crisis provocada por la pandemia. Otra cuestión distinta es que se pueda probar la comisión de algún delito en la vía judicial, aunque se podrán clarificar esas prácticas inmorales. En todo caso, Sánchez tiene un problema tanto con Koldo, que era la persona de máxima confianza de su mano derecha, como con el enriquecimiento de las redes clientelares de amigos del PSOE. Por cierto, Ábalos fue leal defendiendo a su amigo y antiguo asesor. No sea que decida hacerse tenor y cante la Traviata.



rente a la pura anécdota de la suma de escaños y de las combinaciones para formar Gobierno, las elecciones vascas han dejado claro ante la opinión pública un dato especialmente alarmante: el porcentaje secesionista de la votación. Alrededor del 70% del sufragio vascongado se ha depositado en favor de la independencia y, por consiguiente, en contra de la Constitución española de 1978.

A corto plazo parece seguro que no se va a encrespar la situación porque al PNV le gusta recoger las nueces que caen del árbol por otros agitado. El calvario del 155, de las detenciones, del proceso, las condenas, la cárcel y, tal vez, el indulto, que quede para los catalanes. Si los partidos independentistas de Cataluña se rompen la crisma al luchar contra la unidad de España, que sean ellos los que padezcan la situación. Cuando ganen, si es que ganan algún día, entonces el PNV recogería las nueces dispersas y proclamaría como Estado independiente a la Autonomía vasca.

A nadie se le oculta que las cosas se pueden modificar

Canela fina

# La verdad de las elecciones vascas



Luis María Anson

de la Real Academia Española

«Alrededor del 70% del voto en las vascas fue independentista. Solo una política nacional sabia podría reconducir la situación» en cualquier momento porque ahora existe Bildu, los herederos de ETA, que se han alzado con una representación parlamentaria suculenta, menos votos, pero al mismo nivel en escaños que el PNV. Y los bilduetarras pueden lanzar las campanas al vuelo, lo que obligaría al PNV a salir de su actual posición, la de que tallen otros para alcanzar sus objetivos con escaso sufrimiento. Por lo pronto, tras el éxito electoral y el silencio sepulcral de la campaña, los bilduetarras estallaron en alaridos en favor de la independencia al celebrar el acto que coronaba los escaños conquistados.

Esta es, en fin, la gran lección de las elecciones vascas, emborronada por los comentarios ligeros, los análisis circunstanciales, la piel superficial de la evolución histórica. Pero existe la filosofía de la Historia, la ciencia nueva que inició Giambattista Vico, el análisis profundo del ser histórico, del ente histórico. Y ese análisis desemboca, a medio y a largo plazo, en la oscura realidad secesionista, que sólo una política nacional sabia y una certera gestión europea podrían reconducir.

Valencia, Teléf.: 963.52.49.77.

Teléf.: 954.36.77.00.\*